# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 27 DE MAYO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.262 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID



El Real Madrid se estrella ante el Panathinaikos en la final de la Euroliga (80-95) P.49a51

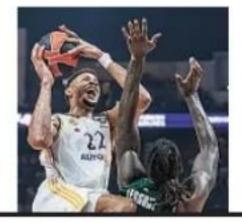

Carlos Sainz regresa al podio con la tercera plaza en el Gran Premio de Mónaco p. 53

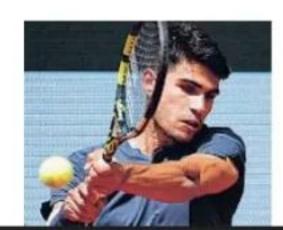

Alcaraz se olvida de los problemas físicos con un debut convincente en Roland Garros P. 56

Elecciones 9J



Feijóo acompañado de Gamarra, Ayuso, Montserrat y Almeida en la manifestación contra la amnistía de Sánchez

### Contra las mentiras y los bulos

Más de ochenta mil personas se manifestaron en Madrid contra la ley de amnistía que se aprobará esta semana

Decenas de miles de ciudadanos, portando banderas de España y bajo un sol abrasador, se concentraron ayer en la madrileña Puerta de Alcalá para arropar al Partido Popular en su quinta manifestación contra las «mentiras», los «bulos» y los «engaños» del Gobierno de Pedro Sánchezy más en concreto, contra la ley de amnistía Feijóo considera que «la única salida es acudir de nuevo a las urnas para medir el hartazgo de los españoles

para los implicados en el «procés», que este jueves será aprobada finalmente en el Congreso. Al ritmo de Rauw Alejandro con su «Todo de ti» se animaba a los asistentes porelaltavoz: «Vamos a demostrar que estamos enfadados con Pedro Sánchez». Y así fue, porque los convocados fueron colapsando poco a poco la zona. P. 6-7

«La legislatura está perdida y el Gobierno tiene el país parado» A los votantes del PSOE descontentos: «Esta es vuestra casa. No os vamos a fallar» Ayuso llama a frenar a Sánchez: «Quiere manosear las instituciones» **Encuesta NC Report** 25 de mayo de 2024 Estimación de escaños (% de voto válido) 61 escaños 24/25 (36,1%)**PSOE** \*Sumar (27.9%)(6.8%)(5.2%)VOX 6 \*Pod. 2 (9.0%)(3,0%)Junts 1/2 (2.9%)CEUS<sub>1</sub> (2,2%)Ahora Repúblicas: ERC + BILDU + BNG Lliures per Europa: JxCat + PDeCat + CDC (en 2019) CEUS Coalición por una Europa Solidaria: PNV + Gbai + CC + PI + CxG Compromiso por Europa: Compromís + Més + Cha + Marea + NCa

Los populares lograrían 24/25 escaños en las europeas y el PSOE retrocede a 19

El PP gana 12 eurodiputados frente a las anteriores elecciones **P. 10** 

Irael endurece sus ataques contra Sánchez: «Hamás le agradece su servicio» P.12

Editorial: La propaganda del miedo ha tocado fondo р.з

2 OPINIÓN

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

Apuntes

### ¿Eres rico? Vota a Teresa Ribera



Alfredo Semprún

1 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. La mayoría de los españoles, supongo, votarán en clave doméstica dado el índice de encabritamiento que registra el país tras estos años de benigno gobierno de Pedro Sánchez, ese paladín de la democracia acosada por los fachas con toga, la prensa canallesca, las putas insumisas y los caseros reaccionarios, lo que viene siendo la «fachosfera», vamos. Ahora bien, los que tenemos un nivel no podemos caer en populismos baratos y dejarnos llevar por las pasiones del populacho, sino que debemos pensar en nuestros intereses que, además, son los del Planeta. De ahí que el único voto inteligente debe ser el que se otorgue a la candidata socialista y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, escudo contra el cambio climático y el calentamiento global. Porque el problema es que hay mucha gente en el mundo que quiere vivir bien o mejor de lo que vive y ha descubierto que el pulpo a la brasa sabe mejor en Finisterre, la lubina de las playas de Pedra Lisa, en el Nazaré portugués, está de muerte; que no hay nada más bonito que unos campos de lavanda en Brihuega al amanecer, que el arroz, arroz, tiene su exacta textura en los valles alicantinos del interior de la provincia, que, además, parecen Suiza o

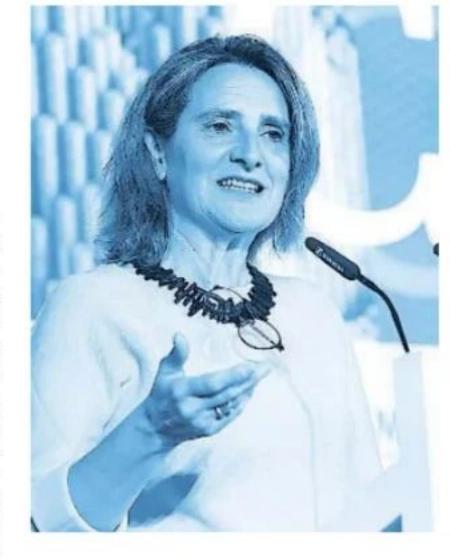

Las clases medias deben entender que su sacrificio es para salvar el Planeta

que no hay nada como un atardecer en la vieja Cuenca, sobre el Júcar. Todo a tiro de coche privado, hotelito rural, apartamento turístico o, si nos ponemos, ruta en autocaravana. Y la cosa va a más, porque nos llegan inmigrantes a cientos de miles de allende los mares con las mismas pretensiones que aquellos españolitos de Franco que querían un utilitario y un apartamento en la playa. Estarán conmigo, y con Teresa Ribera, en que el asunto no es sostenible y que esas insolidarias clases medias van a tener que aceptar que el pulpo es un ser inteligente, que el CO2 es un gas de la muerte y que comer carne de vacuno es la vía directa a la extinción de la Tierra tal y como la conocemos. Es cierto que en otros países de la UE, donde van mucho más adelantados ecológicamente que nosotros, crecen los partidos de extrema derecha, con el campo sublevado y los obreros que quedan votando a Meloni o Le Pen, pero eso, a los que somos ricos, no nos debe desalentar, al contrario. Hay que proclamar con fuerza que Teresa Ribera es el instrumento perfecto para despejarnos las autovías, las mesas de los buenos chiringuitos de playa o las plazas de estacionamiento en las hermosas ciudades europeas. Nosotros, los ricos, debemos aspirar a ir en coche particular, aunque sea eléctrico, a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida sin tanto personal como hay en todas partes, que poner la sombrilla en Benidorm se ha puesto más difícil que escalar el Everest, que también está petao de turismo. Sé que el planteamiento puede parecer en exceso clasista, incluso, de un egoísmo de aurora boreal, pero tenemos que convencernos y, sobre todo, hacer que los pobres se lo crean, de que luchamos por la salvación del Planeta y por legar a las nueva generaciones una vida en la que no tendrán muchas cosas reales, más allá del mundo virtual, pero serán más felices. Lo dicho, el voto para Teresa Ribera, aunque nos cueste perdonarle que subvencionara esos malvados combustibles fósiles en cuanto vio que peligraba la supervivencia del Gobierno.

### Las caras de la noticia



Fernando López Miras Presidente de Murcia

### Nuevo récord de generación de energía renovable.

La región de Murcia que preside López Miras ha batido en abril un nuevo récord en generación de energía renovable con un 46% del total de energía generada en la Región gracias a las nuevas plantas fotovoltaicas y a las medidas de eficiencia energética.



Irene Montero Líder de Podemos

### Promete llevar a la UE la política del fango.

La candidata de Podemos ha arremetido contra todo y contra todos con tal de alcanzar el escaño europeo que le asegure un retiro tranquilo.
Lo último, llamar a Netanyahu «criminal asqueroso» o atacar a la propia UE acusándola de «hipócrita» y de favorecer a Putin y a Trump.





Eva Ferreira Rectora de la UPV/EHU

### Permite una «lección» de una exjefa de ETA.

La rectora de la
Universidad del País
Vasco se lamenta a
posteriori del «daño
anímico» causado a las
víctimas del terrorismo
que alertaron en tiempo
y forma de la lección
sobre «El bienestar de
los vascos» que impartió
la exdirigente etarra,
Ainhoa Ozaeta.

«De Bellum luce»

### Que son los ministros los que ven las orejas al lobo



Carmen Morodo

a desconfianza de todo y de todos se ha adueñado de nosotros en estos tiempos tan impregnados de una política de ring de boxeo. Y yo no veo tan claro, como dicta el consenso político y mediático, el futuro de Cataluña. Hay un velo que distorsiona lo que se esconde detrás de ese velo, pero aquí ya hemos asumido todos como cierto que de las cenizas de ERC y de Junts resurgirá un gobierno del socialista Salvador Illa que, desde una minoría tan precaria como la de Pedro Sánchez en Madrid, abrirá una nueva etapa en Cataluña.

Pues discúlpenme ustedes porque yo no estoy tan segura de que después del domingo de las elecciones no vaya a saltar por los aires la negociación catalana y que esto no obligue a que Pedro Sánchez, por más que lo niegue, como Judas, acabe obligado a convocar elecciones generales. Carles Puigdemont es un factor fuera de control, y los propios resultados del 9J pueden descolocar aún más la gobernabilidad de la Legislatura nacional. Son los ministros los que ya están viendo las orejas al lobo y temen que un Sánchez, que ya ha dejado ver que va totalmente por libre, incluso en las decisiones más trascendentes para el conjunto de la ciudadanía, pueda inventarse un proceso electoral en otoño con el que tapar el virus de la ingobernabilidad.

Cuando la fidelidad al líder se trastoca en sumisión paciente, sin discusión interna y con cada vez menos debate, siempre puede ocurrir que, cuando vengan malas, todos hayan salido por pies y que ninguno resista en el equipo de los hoy todavía siervos leales del presidente. Por eso más les vale pensar que todo lo que hoy les parece inmutable forma parte de un eslogan electoral que tendrá graves problemas de sostenibilidad cuando pasen las urnas.

Sánchez es el mago capaz de hacer creer que tiene todo controlado, aunque todo esté sacado de quicio. Y mi impresión es que esto último se parece mucho más a la realidad que esa teoría que dice que la investidura de Illa es la consagración de las políticas de Sánchez en Cataluña y el advenimiento de una nueva etapa.

Veremos a ERC poner como condiciones para la investidura de Illa la firma del pacto fiscal y la redacción del acuerdo para el referéndum. Y veremos a Puigdemont saltarse la jubilación que la izquierda le augura para hollar el terreno. OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

### **Editorial**

### La propaganda del miedo ha tocado fondo

e celebrarse hoy las elecciones europeas, el Partido Popular las ganaría con holgura, con más del 36 por ciento de los votosy hasta seis escaños más que el PSOE, al menos, según los resultados del sondeo preelectoral que harealizado «NC Report» para LA RAZÓN. La encuesta, pues, nos dice que ni los últimos movimientos tácticos en política exterior del Gobierno ni la machacona propaganda del miedo a la ultraderecha, que ha vuelto por sus fueros a todos los portavoces gubernamentales, van a tener los efectos buscados por La Moncloa, pese a que el CIS de Tezanos, como es habitual, haya echado su cuarto a espadas en favor del líder socialista. Simplemente, el votante ya distingue perfectamente entre lo que representa Vox y lo que representan los populares, como demuestra el escaso trasvase de votantes entre ambas formaciones que prevé la encuesta en los próximos comicios. Es más, también el partido de Santiago Abascal crecería en votos y escaños en las europeas, hasta los 6 eurodiputados, seguramente porque su mensaje está calando en el sector agrario, muy perjudicado por los efectos de la agenda 2030, vigente en la Unión Europea y origen del repunte de los partidos de la derecha radical en el viejo continente. Sin embargo, el problema para el PSOE es que tampoco consigue sumar apoyos por su izquierda. Es cierto que Sumar, según el sondeo,

perdería dos escaños, pero son los que se atribuyen a Podemos, que se presenta en solitario. Es ahí donde Yolanda Díaz debería reforzar su mensaje, al menos, para reducir la abstención que detecta la encuesta entre los votantes de la extrema izquierda, que ronda el 30 por ciento, la más alta, seguida por la de los electores que se declaran socialistas, que se abstendrán en casi un 17 por ciento. De hecho, la pronosticada victoria del Partido Popular se sustenta en tres pilares: la movilización de sus bases, que no decae como demuestra el éxito de sus convocatorias de protesta contra la ley de amnistía; la absorción del voto de Ciudadanos, que se refugia casi al completo en la formación de Alberto Núñez Feijóo, y, muy significativo, que más de 600.000 antiguos votantes socialistas declaran su intención de optar por el PP. Es cierto que todavía queda mucha campaña electoral por delante, pero no parece que en La Moncloa puedan improvisar más polémicas estruendosas o tender más cortinas de humo. una vez que su propia dinámica ha llevado a un escenario en el que los medios gubernamentales van a estar muy entretenidos con los conflictos diplomáticos con Israel y Argentina, además, claro, de la gestión de la amnistía y de las «traiciones» de los socios de gobierno. El Partido Popular, que presenta una buena candidatura con Dolors Montserrat, tiene muchas opciones de victoria, si no se deja arrastrar por la estrategia del ruido y la furia del Sanchismo.

### **Puntazos**

### El espejo que interpela a las izquierdas

Se cumple un año de la victoria por mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Un año en el que la región que alberga la capital de España se ha convertido, por sus buenos resultados económicos, la excelencia de su vida cultural y la eficacia de sus servicios sociales en el espejo que interpela a las izquierdas de este país sobre la bondad de unas políticas, las de Isabel, que priman la libertad individual, fomentan el comercio, el emprendimiento y la creatividad, y, además, reducen en lo posible la carga fiscal que sufren familias, trabajadores y empresas. No todo está bien, claro, pero todo va un poco mejor que la media nacional, lastrada por el intervencionismo de una izquierda que, huérfana de ideología, todavía se busca a sí misma. Y, claro, el éxito de Díaz Ayuso, el éxito de Madrid, de quienes allí viven y trabajan sin distinción de origen, es algo que el progresismo, siempre fracasado no consigue perdonar.

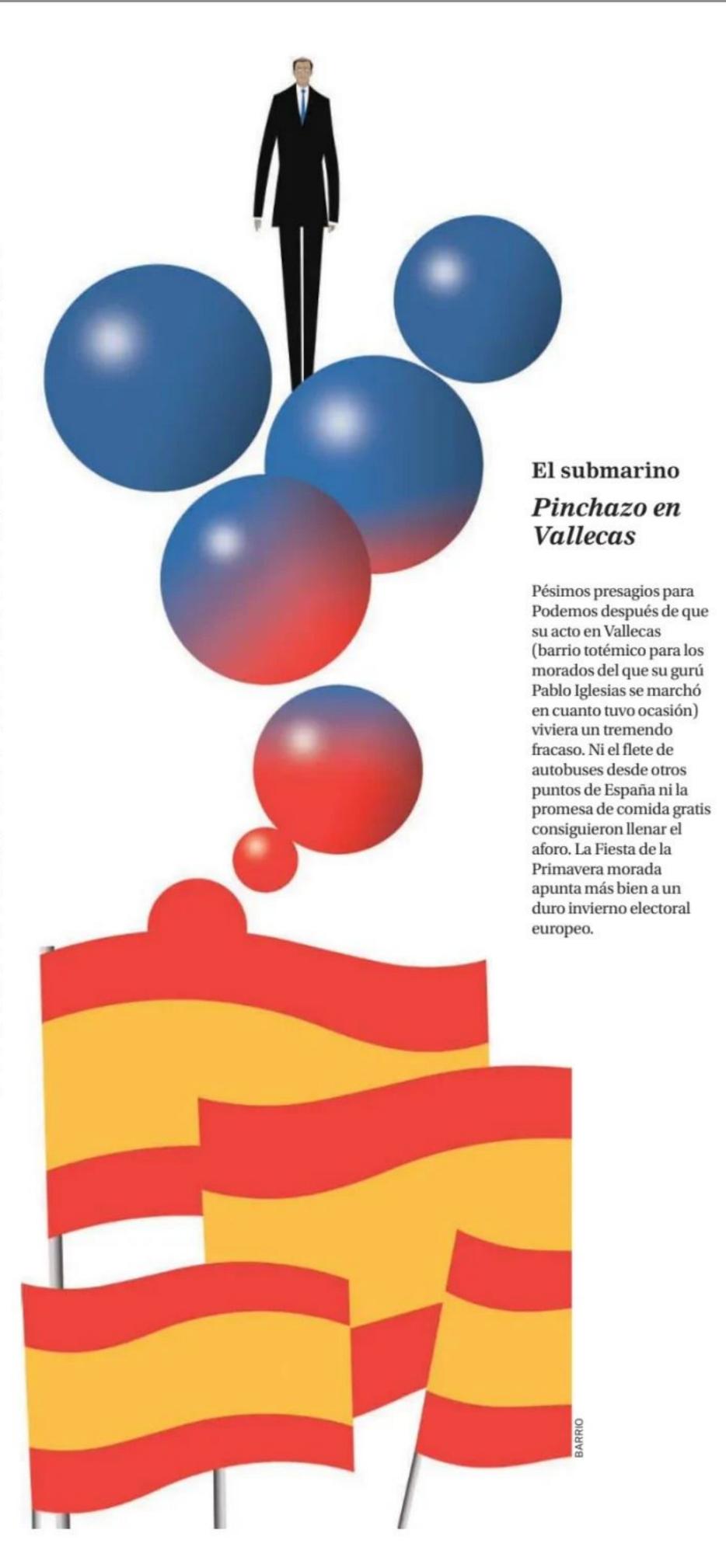

4 OPINIÓN

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### **Fact-checking**

# Lars Henriksen Exportavoz del Orgullo de Copenhague

La información

El organizador del Día del Orgullo en Copenhague exige a las empresas patrocinadoras que se posicionen a favor de los palestinos.

El desfile del día del orgullo LGTBi que se celebra en Copenhague y que organiza Lars Henriksen cuenta con el apoyo de las principales grandes empresas de Dinamarca que patrocinan la celebración, a las que este año se ha pedido que emitan un comunicado indicando su posicionamiento a favor de los palestinos y en contra de Israel por el conflicto en Gaza.

### La investigación

Aunque la organización retiró la exigencia, porque se había «malinterpretado» un comunicado de prensa, el organizador del Orgullo, Lars Henriksen, se vio obligado a dimitir a principios de mayo ante la retirada de las empresas danesas que solían patrocinar el evento, como Danske Bank, Ørsted, Mærsk, Volkswagen, Netto o Novo Nordisk, ante la «politización que se ha producido y que ha ensombrecido la fiesta de este año», indicaron las empresas.

### El veredicto



#### **VERDADERO. La**

exigencia a los
patrocinadores puso en
peligro la celebración
del Copenhague Pride,
que ha tenido que
recurrir a nuevos socios y
tendrá el mismo carácter
festivo y reivindicativo
de otros años.

### Letras líquidas

### Entre Podemos y «Mogambo»



Alejandra Clements

l 24 de enero se celebra en España el Día del Periodista y el pasado 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ninguna de las dos fechas se conmemora hoy ni justifica, por eso de las «perchas» informativas, el asunto que va a ocupar estas líneas. Pero la cuestión de la libertad de prensa en una sociedad democrática es de tal relevancia que deriva en atemporal y se puede escribir sobre ella en cualquier momento, ayer, hoy o mañana. En España, en concreto, se ha convertido en tema cíclico desde 2014: los medios de comunicación, su regulación, su repercusión y todo lo que los rodea ha formado parte, desde entonces, de una de las obsesiones de cabecera de Podemos.

Hace ya una década que su exlíder Pablo Iglesias se estrenaba en las lides de la política nacional con afirmaciones como que «los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público» (así se explicaba en el libro «Conversación con Pablo Iglesias»). Desde entonces, de manera recurrente y repetitiva, la formación ha vuelto una y otra vez al mensaje sobre la necesaria limitación a la libertad de prensa. Y, ahora que aquel partido que llegó a las instituciones en

una elecciones europeas se juega su subsistencia en otras y aspira a mantener la mínima representación que evite su certificado de desaparición, busca el foco imprescindible y rescata sus viejas reivindicaciones, cómo no, poniendo en cuestión la pluralidad de los medios y su capacidad para decidir qué es noticia y qué no. Podemos ha registrado una ley en el Congreso que terminaría por señalar públicamente a los propietarios, accionistas, directores y trabajadores de televisiones, radios, productoras o medios de comunicación escritos con la coartada de frenar los bulos. Y lo hace ignorando que los Estados de derecho, como España, ya tienen límites al derecho a la información, con frenos civiles a la protección al honor, intimidad y la propia imagen y otros frenos penales, a través de las calumnias y las injurias. No existe un derecho absoluto a la información (como ningún otro lo es), sino que ya está modulado y no necesita extras que resultan tan prescindibles como peligrosos.

Y yo, cada vez que alguien apela a las leyes de prensa o a límites al derecho a la información, pienso en la censura que durante tantos años sobrevoló por las informaciones, publicaciones y creaciones artísticas de este país y me acuerdo de aquel adulterio convertido en incesto en «Mogambo» y no puedo evitar imaginarme a quienes han presentado en 2024 esa ley como transmutados en agobiados señores de lápiz rojo de la década de los 60 pensando a ver qué hacen con Clark Gable.

El trípode

### Sánchez: miralá, miralá, la Puerta de Alcalá



Jorge Fernández Díaz

ste jueves 30 de mayo, es la fecha prevista para que el Congreso ratifique y apruebe definitivamente la infame ley vetada por el Senado, y que es el pago debido al secesionismo catalán para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa una temporada más. Por cierto, que cumplirá esta semana seis años viviendo allí y volando en el Falcon, gracias a sus votos y a los de sus homónimos vascos de Bildu y el PNV. Desde luego que todos ellos pueden estar satisfechos de aquella maquiavélica operación. Así que enhorabuena a Puigdemont, Otegi, Ortuzar y Cía. ya que como socios y aliados separatistas y comunistas sanchistas, cuyo amor y respeto a España es perfectamente descriptible no hay duda de que se han salido con la suya de colocar al frente del gobierno a un personaje de las características deseadas por ellos para ese fin. Aunque no se olvide que el muñidor especial del otrora bautizado como «bloque de la moción de censura», fue Pablo Iglesias con su formación Podemos, y que no parece estén muy satisfechos con el balance político conseguido. Y con Yolanda y su «suma cero», a la espera de

tomarle el relevo en su éxito, lo que ahora no parece les desagrada en exceso; se les podría aplicar que «en el pecado llevan la penitencia» (con perdón). Como pórtico de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio y de cierre de una semana marcada por dos lamentables rupturas con Argentina e Israel y de dos gatillazos parlamentarios con las leyes contra el proxenetismo y el Suelo, el PP convocó ayer una gran concentración ante la Puerta de Alcalá de Madrid. Con poco más de seis meses desde la última investidura de Sánchez, su gobierno ha acreditado la más absoluta incapacidad de serlo, mostrándose incapaz no sólo de aprobar los Presupuestos generales del Estado, -siendo «un objeto inútil»- sino de aprobar ninguna ley salvo la autoamnistía secesionista. Pretender mantener esta situación durante toda la legislatura es misión auténticamente imposible, por más que sus palmeros para la ocasión, simulando creérselo, y coreen que «hay Gobierno para rato». La multitud congregada ayer en un domingo particularmente caluroso, sintonizó con una opinión pública y parcialmente publicada, que rechaza la situación a la que ha llevado el sanchismo a España. No hace falta ser de derechas ni de «ultraderecha» para decir ¡basta ya! a esta indigna situación que incluso socialistas conocidos y reconocidos, critican cada vez más abiertamente. Esperemos el resultado del 9J en el que el «Cistezanos» ya da claramente ganador a Sánchez.

### **LARAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Mauricio Casal

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, II. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero). TRIBUNA 5

«Mal presagio», decía

muy seria, con los ojos

hundidos por la edad

### Auroras de sangre sobre España



Javier Sierra

esconozco si mi abuelo miró al cielo alguna vez en aquellas frías noches de enero de 1938. La Guerra Civil se encontraba en su momento álgido y la situación no estaba para distraerse con estrellas. Don José era practicante en Morella y en esos días andaba horrorizado con las noticias que le llegaban de Barcelona. La aviación italiana había bombardeado el casco antiguo en una operación relámpago que dejó ciento cincuenta muertos y más de quinientos heridos. En Teruel, no lejos de allí, la nievelo había helado todo y las tropas franquistas apostadas a las afueras perdían más hombres por el frío que por las balas. Mi

abuela Joaquina, en cambio, levantó la vista del suelo y lo vio: durante varios días, en cuanto caía la noche. el cielo de *Els Ports* se teñía de rojo. «Mal presagio», decía muy seria, con los ojos hundidos por la edad, haciendo memoria del prodigio. Yo tenía apenas diez años cuando me lo contó. La había convencido para que me dictara sus memorias y su cabeza voló instantáneamente hacia ese momento. «Fue como si una cortina encarnada hubiera caído sobre nosotros». Ella, paciente con su nieto escribidor, supongo que ablandada por verlo allí plantado, cuaderno de espiral y

estuche de bolis en ristre, se comprometió a desgranarme su biografía. Y la arrancó como hoy se principian los *bestsellers*: con un acontecimiento feroz que atrapara al lector.

Su elección fue perfecta.

Mi abuela no sabía nada de auroras boreales, tormentas geomagnéticas ni eyecciones masivas de masa coronal. Llevaba toda
la vida aferrada a un rosario que recorría en
silencio con sus dedos sarmentosos, más
preocupada por las apariciones de Fátima y
sus profecías funestas que por la guerra en
sí misma. Había oído, sin embargo, que en
1929 la Virgen se había presentado a una de
las pastorcillas portuguesas que vieron «bailar en Sol» doce años antes en Cova de Iría.
La niña, ya mujer, era monja dorotea en Tui
(Pontevedra) y había recibido de la «Señora»

la advertencia de que Dios iba a castigar al mundo con una gran guerra si no se la consagraba Rusia. Su correctivo llegaría con una gran señal en los cielos. Entonces España estaba en plena guerra, así que la aurora no debía de ser el aviso de ese conflicto sino de otro. Y con esas, doña Joaquina dedujo que otro terrible enfrentamiento estaba a las puertas. «Al ver el cielo supe que lo peor estaba por llegar», me

Yo entonces apenas conocía nada de la Segunda Guerra Mundial, y aún menos de las apariciones de Fátima. Tam-

susurraba teatral.

poco sabía que los astrónomos –asombrados ante aquel fenómeno tan extrañamente alejado de los polos– habían decidido bautizarlo como la «aurora boreal de Fátima». Fue la mayor de su clase en trescientos años, y se desplegó durante las noches del 17 al 18, 21 al 22 y 25 al 26 de enero de 1938. El niño que fui todavía tardaría años en apreciar el estuel mar de Galilea tiñendo el desfiladero de los Cuernos de Hattin. Allí los hombres del sultán de Egipto se cobraron la vida de más de veinte mil templarios y hospitalarios, al tiempo –dicen las crónicas– que «un río de sangre celeste» se derramaba sobre sus cadáveres. «Mal presagio». Algo parecido sucedió poco antes, en diciembre de 1170, cuando el obispo de Canterbury, Thomas Beckett, fue apuñalado mientras celebraba misa. Los cielos lloraron de nuevo esas formas fantasmagóricas que en otras latitudes llaman «luces del norte» y que raras veces se dejan ver en la nuestra.

Todo esto lo recordé hace solo dos sema-

nas. Labóveda nocturna de Teruel -y con ella la de toda Europa meridional, desde Portugal a Grecia, pero alcanzando también los Estados Unidos y México- se

manchó una vez más de «sangre». No sucedía desde hacía 86 años. Y recordé también al doctor Michael Persinger, un intrépido neurólogo cognitivo de Ontario que hace un tiempo teorizó con que esta clase de descargas electromagnéticas masivas son capaces de interferir en el correcto funcionamiento dellóbulo temporal humano y provocar alu-



por que causó ese portento en un país mayoritariamente analfabeto. Algunos de los vecinos de la abuela pensaron que eran los reflejos de ciudades devastadas por el enemigo, mientras que otros corrieron a confesarse para preparar sus almas para lo peor.

La abuela Joaquina, dictándome aquellas horas, recitó de memoria la profecía que la Virgen confió a la monja: «Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabrás que es la señal dada por Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes». Perpetuó así un temor ancestral cuyo origen estaba, como poco, en las Cruzadas. En julio de 1187, mientras el entonces rey cristiano de Jerusalén, Guido de Lusignan, se preparaba para contener el avance de Saladino, una poderosa aurora bermellona cayó sobre

cinaciones.

¿Le pasó eso a sor Lucia? ¿Y por qué no a la abuela?

En la Canadá del doctor Persinger, el pueblo amerindio de los Cree defiende desde hace siglos que las auroras son los espíritus de sus ancestros que descienden para hablarles de «cosas del más allá». Y yo, que no sé nada de estos asuntos, me pregunto ahora si alguna alucinación electromagnética será capaz de prevenirnos de nuevos peligros, y en ese caso de cuáles. Porque peligros los hay a patadas. Basta con leerse el resto de páginas de este periódico.

Ay, el cielo, qué críptico y extraño es.

Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.

### Bonus Track Oclos



Ángela Vallvey

oscenturiasantesde

que naciera Jesucristo, el historiador griego Polibio ya advertía de que los regímenes políticos tienden a corromperse. La «oclocracia» sería el gobierno de la muchedumbre, una forma de degeneración de la democracia. Hoy percibimos claras señales de oclocracia. Como la intensidad del saqueo de las arcas públicas, nepotismo y enchufismo, leyes confusas e injustas, el progreso de los menos aptos pero más ideologizados, los «vicios de la voluntad» gobernando los asuntos públicos... Enchufan en puestos principales de la Administración a muchos que detestan a España, pero no hacen ascos a los momios sustanciosos que alberga y promueve el aborrecido «Estado Español». Obtienen a zarpazos ventajas del erario público, que jamás había estado tan famélico a pesar de tragar impuestos como nunca, y -lo peor-endeudado de forma disparatada, una trampa antieconómica que nos está consumiendo a los de siempre, a quienes pagamos el pato y los platos siempre rotos que dejan quienes mandan. Sin méritos ni cumplimiento de los requisitos, la política coloca a sus fieles en puestazos que no hubiesen soñando en un sistema menos pastelero. Algunos nombramientos están siendo «tumbados» (poéticamente: «dirigidos a la tumba») por la Justicia. Pero ya sabemos que la Justicia, antaño ciega, ahora tiene la vista graduada. Yquela «flexibilidad moral» de quienes todo lo manejan, no encuentra obstáculos para sacar adelante cualquier disparate. La diferencia entre ser «demos», esto es: pueblo, y ser «oclos» (muchedumbre), es la distancia abismal que media entre democraciay oclocracia. Yala pregunta: «¿Qué es España?», agraciadas luminarias culicalefactadas responderán sin sonrojo que «España es el fascismo», mientras engordan a su costa. Pero, en verdad, la respuesta es: «España eres tú», tú, sí, el mismo o la misma a quien están desvalijando tantos biensentados que la niegan ahora mismo (y ahora misma). O sea, no olvides que «no» están saqueando a España: te están atracando a ti, que cumples raudo horribles normas, pagas en pronto pago, no rechistas, consientes y votas para que el desafuero no tenga fin.



Miles de ciudadanos se concentraron ayer ante la puerta de Alcalá de Madrid para denunciar las cesiones de Pedro Sánchez

M. Casado/I. Navarro. MADRID

ecenasdemilesde ciudadanos, portando banderas de España y bajo un sol abrasador, se concentraron ayer en la madrileña Puerta de Alcalá para arropar al Partido Popular en su quinta manifestación contra las «mentiras», los» bulos» y los» engaños» del Gobierno de Pedro Sánchez y más en concreto, contra la ley de amnistía para los implicados en el «procés», que este jueves será aprobada finalmente en el Congreso. Al ritmo de Rauw Alejandro con su «Todo de ti» se animaba a los asistentes por el altavoz: «Vamos a demostrar que estamos enfadados con Pedro Sánchez». Y así fue, porque los convocados fueron colapsando poco a poco la calle Alcalá llegando prácticamente hasta la plaza de Cibeles. Más de 80.000 manifestantes, según el PP

Manifestación. Miles de personas protestan en Madrid contra el Gobierno. Feijóo exige al presidente elecciones

### Clamor popular contra la amnistía y los «engaños» de Sánchez

(cifra reducida a solo 20.000 por la Delegación del Gobierno), clamaron en las calles de la capital, dirigidos por un Alberto Núñez Feijóo tajante en su mensaje: «Estamos hartos de la arrogancia, de la mentira, del egoísmo». Por ello, insistió en que «la única salida es acudir de nuevo a las urnas para medir el hartazgo de los españoles».

El líder del PP, además de por los ciudadanos, estuvo arropado por numerosos dirigentes y barones territoriales del partido (todos menos la extremeña María Guardiola), además de por expresidentes como José María Aznar o Mariano Rajoy. Así, le acompañaron, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o la candidata a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Dolors Montserrat.

«España contra la amnistía y la corrupción. Dimisión ya», «Sánchez traidor y mentiroso» o «Rata vende patrias» son algunos de los mensajes que podían leerse, si no escucharse, en la manifestación. Así se expresaban los miles de ciudadanos que, de esta forma, dieron oxígeno a los populares y les reforzaron ante lo que se antojaba como una prueba complicada ante un electorado y una militancia que se presumía ya presa del cansancio por tanta protesta en las calles. Pero ese «hartazgo» les llevó a seguir movilizándose frente a las cesiones y las decisiones que ponen en peligro, por ejemplo, las relaciones diplomáticas.

ESPAÑA 7

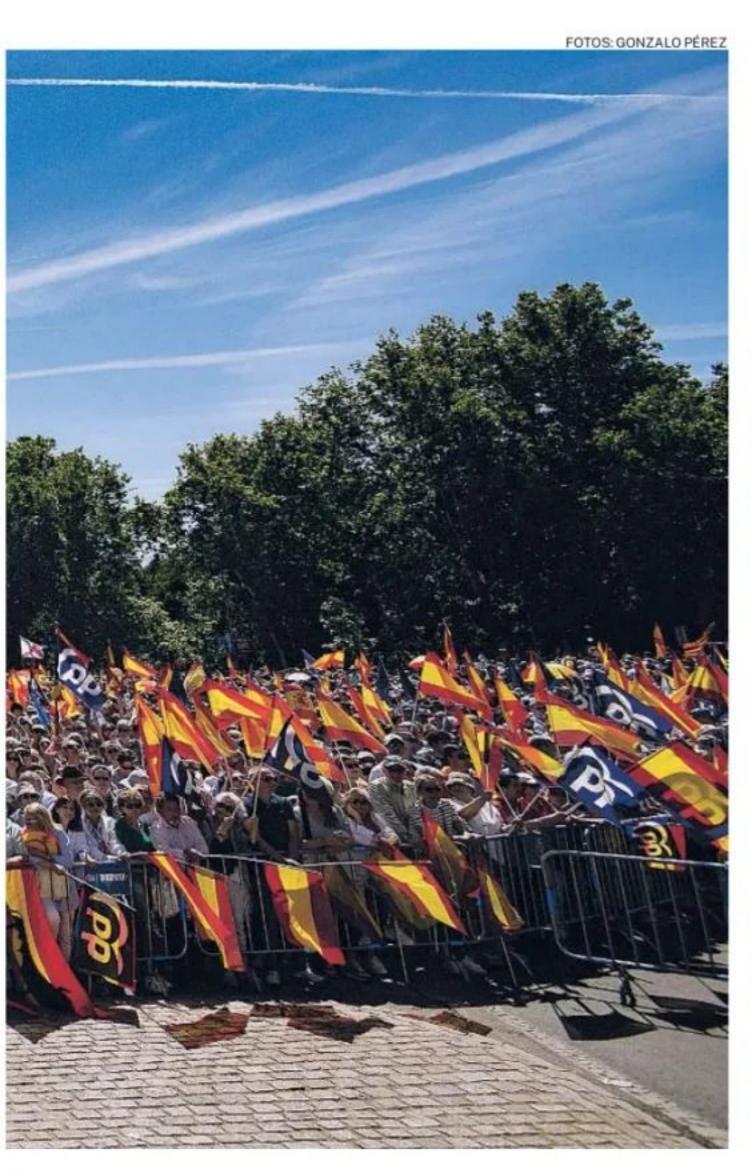



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, durante su intervención

Los asistentes colapsaron las calles del centro de la capital



En su discurso, Núñez Feijóo no tuvo ningún reparo en volver a exigir al presidente del Gobierno elecciones anticipadas recordando que la ciudadanía está «harta» y «cansada» de «la mentira y del egoísmo». «¿Y por qué?», se preguntó. «Porque nos han vendido a todos los españoles por siete votos. Porque tenemos un país que está parado. Y porque queremos que Europa mire hacia aquí», respondió él mismo convirtiendo en cierto modo la protesta en una especie de mitin de cara a la cita con las urnas del 9J.

«Le pido que retire la ley de amnistía, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones y vayamos con la verdad por delante, con la libertad y con la democracia», aseveró tajante el líder de los populares mientras, de fondo, no dejaban de escucharse gritos de «¡Sánchez dimisión!». Y es que, a juicio de Feijóo, el Gobierno ha emprendido una deriva para «silenciar» a quien piensa «diferente». «Y por eso vamos a votar unidos para ganar, defendiendo nuestro país, que es como merece la pena ganar», recalcó el gallego en su arenga a los ciudadanos para que vayan a votar.

Pero no se quedó solo en los votantes del PP y tuvo palabras también para los simpatizantes del PSOE que ya no se reconocen en esas siglas: «Esta es vuestra casa», dijo dirigiéndose a ellos mientras les dejaba claro que «no os vamos a fallar».

En este acto, que fue un baño de

masas para los populares, también intervinieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quienes también fueron muy duros con el jefe del Ejecutivo.

La primera tachó de «vergonzosa, indigna y letal para España» la ley de amnistía mientras instaba a los presentes a votar al PP para hacer «frente al proyecto rupturista de Sánchez». Y Almeida, por su parte, también lamentó que esta semana «viviremos el

«Esta es vuestra casa. No os vamos a fallar», dijo Feijóo a los votantes del PSOE descontentos

### Savater pide poner al Ejecutivo «contra las cuerdas»

▶El filósofo e integrante de la candidatura del PP a los comicios del 9J, Fernando Savater, también participó en la protesta de Madrid, donde criticó también la amnistía mientras avisaba que las elecciones comunitarias se presentan como la opción de poner al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «contra las cuerdas». «Yo he cambiado muchas veces de grupo político, pero siempre me he basado en España y la democracia», dijo. Y no dudó en apuntar que «un país en el que se amnistía no es un país seguro». En su opinión, la «única forma democrática» de «acabar» con Sánchez, es «con las urnas y los votos» el 9J para no dejarle con más opción que convocar elecciones generales. día de la infamia en la democracia española», en referencia a la aprobación de la medida de gracia. Por ello, pidió «dar carpetazo a la "sanchosfera", una forma de entender la política mediante la corrupción», refiriéndose también al «caso Koldo».

Otros dirigentes populares también se mostraron muy críticos, como la presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, quien hizo un llamamiento avotar al PP para que «España siga siendo un país democrático». O el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, quien denunció que la ley de amnistía es «el mayor caso de corrupción política de la democracia al tiempo que clamaba por «la igualdad de todos los españoles».

En la misma línea se expresó Dolors Montserrat, quien defendió su candidatura europea para luchar «por la libertad y la igualdad» y para «defender los intereses de los españoles». 8 ESPAÑA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN



# Ayuso llama a frenar al presidente y su «totalitarismo»

Alerta de que el Gobierno quiere «manosear las instituciones» como «en la Venezuela de Nicolás Maduro»

I. Navarro. MADRID

En su intervención durante la concentración en la Puerta de Alcalá, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso el acento en las líneas rojas que, desde su punto de vista, Pedro Sánchez está cruzando con su Gobierno. La líder del PP le acusó de aspirar a «dividir y controlar los tres poderes del Estado» y también de «querer manosear las instituciones y los medios de comunicación», en una situación similar a la que se ha vivido en «la Venezuela de Nicolás Maduro».

Según Ayuso, la situación desde la investidura de Sánchez ha cambiado radicalmente en España. «Para cualquier político, todo esto era inconcebible, hasta que a Sánchez le hacían falta esos siete votos», dijo aludiendo al pacto que el PSOE selló con los partidos independentistas, Juntsy ERC. En él se incluía la ley de amnistía que se aprobará este jueves 30 de mayo. Precisamente en la movilización de ayer, la quinta que convoca la formación popular contra el Ejecutivo, uno de los ejes centrales era la norma que va a poner fin a los delitos cometidos en el marco del «procés» independentista, a solo cuatro días de su aprobación. Ayuso cree que esta norma es «letal para España».

La líder madrileña también alertó de los ataques al Poder Judicial: «Ahora ha empezado a perseguir a los jueces "fachas con toga". Sánchez va a hacer todo lo que sea con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como en la Venezuela de Maduro y como siempre ha pasado en todos los gobiernos totalitarios», avisó.

La dirigente madrileña dibujó un panorama oscuro ante los miles de asistentes con Sánchez siempre en el centro de sus críticas. «Pretende controlar las empresas, con activistas en todas y cada una de ellas. Necesita hacer lo mismo con los medios de comunicación, porque son un contrapeso fundamental en toda democracia», dijo mientras le acusaba de intentar generar división en la prensa con el fin de «controlar a la opinión pública, con leyes, amenazas y señalamientos». Y aseguró que, «cuanto más trabajen como

Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy, entre otros, ayer, en la Puerta de Alcalá

### «Cansados de mentiras y desigualdad»

El presidente del PP en Aragón y jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, aseguró aver que existen «muchísimas razones» para salir a la calle porque «estamos cansados de mentiras» y de que «la desigualdad sea promovida desde el propio Gobierno central», informa Ep. El mejor ejemplo de ello, señaló, es la ley de amnistía. Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo que le parecía «curioso» que esa ley sea «la única para la que Sánchez tiene apoyos» y que no los consiga para los presupuestos. Ambos acudieron a la concentración «España responde» en la capital.

prensa del régimen, más promocionados y mejor recompensados serán», remachó. Frente a este afán de intervención contra el que cargó, Ayuso enfatizó que en Madrid tienen «los ojos abiertos», porque «están en contra de los muros y los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX». Y, en un guiño al presidente de Argentina, Javier Milei, al ver banderas de ese país, gritó: «Madrid es la casa de todos, carajo».

Sobre la apertura de diligencias previas contra Begoña Gómez en un juzgado madrileño, la presidente de la Comunidad criticó que Sánchez no explique lo qué hizo su esposa «en calidad de su mujer». Y en cuanto al caso de su pareja, espetó que, «ante el señalamiento del Gobierno, lo digo una vez más: ¡me gusta la fruta, muchísimo!». En su intervención, el alcalde de Madrid Martínez Almeida la elogió por lograr que algunos tengan que tomar «sal de frutas todos los días», en alusión a las duras críticas que emite a diario contra el Ejecutivo. Ella sonrió, flanqueada aladerechapor Alberto Núñez Feijóo y a la izquierda por José María Aznar, que aplaudieron la ironía.

Al igual que ellos, Ayuso pidió una movilización masiva en las europeas del próximo 9J para que se transformen en «un plebiscito entre España o Sánchez».

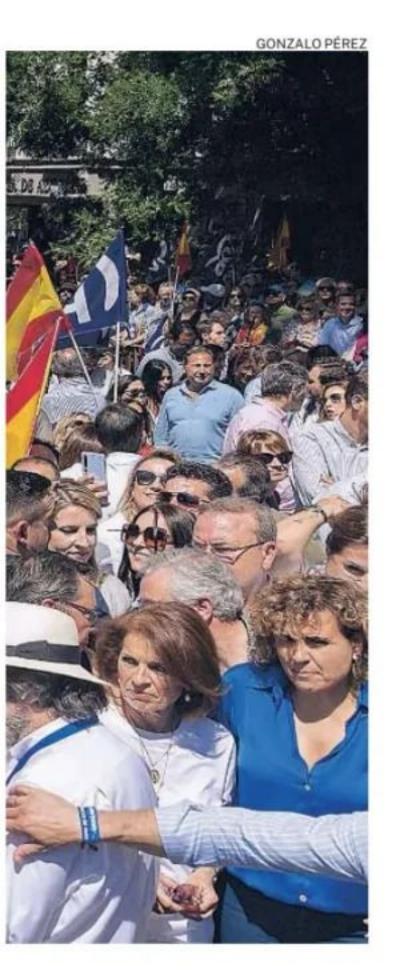

## Almeida: «La "sanchosfera" es la política de la corrupción»

El alcalde de Madrid señala a Pedro Sánchez y le sitúa en la cúpula de la trama del «caso Koldo»

#### I. Navarro. MADRID

España tiene que dar «carpetazo» a la «sanchosfera», que es «una forma de entender la política mediante la corrupción» y «vender a España por siete votos». Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El domingo fue el anfitrión en la Puerta de Alcalá, el encargado de abrir el acto que congregó a decenas de miles de personas que acudieron al histórico monumento madrileño para mostrar su rechazo a las políticas del Gobierno y a la amnistía. El

evento estuvo marcado por la cita electoral europea, que se celebrará el domingo 9 de junio.

El alcalde puso el foco en la «corrupción económica» y, más concretamente, en el «caso Koldo», que ha azotado al socialismo desde el pasado mes de febrero. Para Almeida, existen dos agentes clave: el Gobierno de España y el PSOE. Y también señaló a quien considera el máximo responsable: «Esa persona que esta en la cúspide de la trama de corrupción de Koldo, Ábalos, etcétera, se llama Pedro Sánchez. No es la "koldosfera", es la "sanchosfera"», reiteró.

Frente a la numerosa audiencia, insistió en que el voto en los comicios europeos es la «respuesta a la impunidad de un delincuente como Puigdemont» y también la «respuesta a la sonrisa de Otegi», aludiendo al lema de campaña del PP: «La respuesta».

En el corazón histórico de Madrid, Almeida defendió que no hay «españoles de primera y de segun-

José Luis Martínez-Almeida

da, sino políticos que salvan a otros políticos para salvar su puesto de trabajo» y reiteró que «en eso consiste la amnistía, en que Pedro Sánchez amnistía a delincuentes para salvar su Presidencia del Gobierno». El líder popular madrileño
descartó que la futura ley forme
parte de la «agenda de la reconciliación» porque justifica las «tropelías» que cometió el «procés». Por
ello, reivindicó el modelo de gestión del PP en la capital. «El Madrid
que tanto odia Pedro Sánchez» es
icono de la convivencia, de los valores constitucionales y de quienes
creen que hay que respetar el Estado de derecho. «Es el Madrid que
le ha dicho no a Pedro Sánchez, no
a sus secuaces».

Recordó que las urnas han dado la espalda al actual presidente del Gobierno porque ha perdido «tres elecciones de cinco» y celebró la amplia convocatoria de la concentración. «La sociedad española está hoy aquí», aseguró entre aplausos. Y aprovechó para pedir alos votantes que se movilicen y que apoyen a su candidata, Dolors Montserrat, porque se aleja de políticas «dogmáticas y sectarias» que arruinan el campo y destacó que haya dejado claro en Bruselas que «la democracia ni se compra ni se vende».

«El 9 de junio les vamos a volver aganar», concluyó Almeida, mientras de fondo se escuchaban aplausos y la canción de Ana Belén, «La Puerta de Alcalá».



PAGO EN

HASTA

500€

EN CUPÓN REGALO DE

ELCORE INGLES



### VUELOS Y TRASLADOS INCLUIDOS

Gran Tour Albania y Macedonia del Norte

Hoteles 3\* sup / 4\* 8 días | 7 noches 1.062€

Gran tour de Italia Clásica

Hoteles 3" sup / 4" 8 días | 7 noches

1.140€

Corazón de los balcanes: Albania, Macedonia del Norte y Kosovo

Hoteles 4\* 8 días | 7 noches

1.258€

Alsacia - Valle de Rhin y La Selva Negra

Hoteles 4\* 8 días | 7 noches

1.529€

La Suiza Alpina y la Selva Negra

Hoteles 4\* 8 días | 7 noches

1.644€

Lo mejor de la ruta de la seda I

Hoteles 3" / 4" 9 días | 7 noches

1.672€





### Elecciones 9J 🍔 Encuesta NC Report



FICHA TÉCNICA: Universo: Españoles con 18 años y más. Ámbito nacional. Muestra estratificada: 1.000 entre-vistas con margen de error aproximado de 3,17% para los datos globales y un nivel de confianza de 95,5% dos sigma y entrevistados por ta-blas de números aleatorios y ponderación de edad, sexo y hábitat. Metodología de las entrevistas: 50% telefó-nica, mix fijos y móviles (CATI) y 50% Internet (CAWI). Trabajo de campo: 20 al 24 de mayo de 2024

#### F. Cancio. MADRID

Hasta ahora, prácticamente la totalidad de las encuestas sobre las elecciones europeas del 9J, salvo la del CIS, auguran una clara victoria del PP. Sobre todo después de los últimos episodios que han rodeado ysalpicado al Gobierno, que le han abierto una serie de frentes difíciles de gestionary que poco a poco han ido debilitando tanto al PSOE como a sus socios de coalición, que en esta contienda europea pugnan por liderar ese espacio a la izquierda de los socialistas. Y es esta realidad la que también se desprende del último sondeo de NC Report para LA RAZÓN, que si bien sigue esa línea, muestra como los últimos tropezones del Ejecutivo (principalmente las crisis diplomáticas abiertas con Argentina e Israel) aún no le pasan factura a los socialistas. De ahí que respecto a la encuesta de la pasada semana apenas varíen los resultados, dejando al PP como vencedor en este plebiscito con 24-25 eurodiputados (los mismos que hace siete días) frente a los 19 del PSOE (18-19 en el anterior sondeo).

### Sánchez resiste a sus últimas crisis y Feijóo mantiene su victoria el 9J

El PP lograría hasta 25 escaños, frente a los 19 del PSOE, los mismos que hace una semana. Respecto a 2019, los populares ganan 12 eurodiputados y el PSOE se deja dos Así que por el momento, y pese a que en el marcador global respecto a las elecciones de 2019 los de Pedro Sánchez se dejarían dos europarlamentarios, los socialistas consiguen salvar los muebles una semana. Algo que también ocurre entre sus socios, de Gobierno y de coalición.

En concreto, Dolors Montserrat obtendría para el PP esos entre 24 y 25 asientos, lo que supone un 36,1 por ciento de votos, apenas 0,2 puntos menos que la pasada semana. Este resultado implica hasta doce escaños más para los populares en comparación con los comicios de hace cinco años, cuando obtuvieron 13 con el 20,2 por ciento de las papeletas. Esto es: 2,8 millones de votantes más.

De esta forma, Alberto Núñez Feijóo vencería en este choque aprovechando esa debilidad de Pedro Sánchez, que ve cómo en estos años va perdiendo apoyo ciudadano y parlamentario, asediado por el «caso Koldo», las crisis internas, las luchas en el seno de la coalición de Gobierno, la parálisis legislativa (con la amnistía como única ley por la que batallan), los choques diplomáticos...

Y son varios los datos que explican cómo el PP le está comiendo cada vez más terreno al PSOE.

Por un lado, los populares le roban a los socialistas 659.000 votos de 2019 (el 8,9% de su electorado). Yademás, hay más de 1,2 millones de ciudadanos que entonces votaron al PSOE que hoy no solo no elegirían la papeleta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sino que directamente no acudirían a las urnas el próximo 9 de junio, convirtiendo a su formación en la que más exvotantes manda a la abstención. Junto a esto, otro dato a tener en cuenta: uno de cada tres jóvenes que participarán por primera vez en una cita electoral dará su apoyo a Montserrat. En concreto, de los 1,5 millones de «novatos», medio millón votará PP.

Así, el PSOE únicamente conservaría al 66,9% de sus votantes de 2019, situándose en total en los 5,7 millones (1,6 millones menos) y obteniendo esos 19 escaños, que suponen el 27,9 por ciento de las papeletas, apenas 0,7 puntos más que hace una semana.

Y si los resultados en la cabeza de

### Claves

### Fidelización y abstención

- votantes logra conservar respecto a las elecciones de 2019: el 86,5% volvería a coger la papeleta de los de Feijóo. Tras los populares, Vox es el segundo con más fieles: 74,7%.
- Los nuevos votantes prefieren a la candidata popular Dolors Montserrat: el 33% de los 1,5 millones de «novatos». Teresa Ribera es la segunda opción (20,1%) y Buxadé, la tercera (18,4%).
- El sondeo de NC Report vaticina una mayor abstención que hace cinco años. Así, el 45,7% de los llamados a las urnas no iría al colegio electoral, frente al 39,3% de los anteriores comicios.
- Los más jóvenes (votantes de 18 a 29 años) se decantan mayoritariamente por la abstención (más de la mitad no votará). El PSOE es la opción preferida en esta franja de edad, seguido del PP.

ESPAÑA 11 LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

#### TRASVASE DE VOTOS (en %)

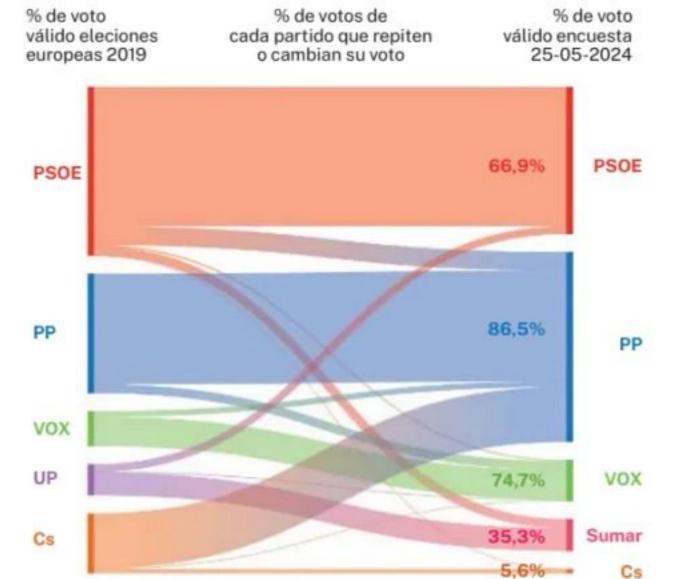

p/q=50/50. Muestreo: selección aleatoria proporcional de los municipios y de los Empresa que realiza el estudio:NC REPORT

la tabla son casi una fotocopia de los de la última encuesta de NC Report, en las demás posiciones la situación es muy similar. En tercer lugar se situaría Vox, con seis escaños y el 9 por ciento de los votos. Así, en candidato de Santiago Abascal, Jorge Buxadé, igualaría sus cifras de hace siete días y mejoraría las de 2019 con dos escaños más.

millones de votos ganaría el PP respecto a la cita de 2019, pasando de 4,5 millones a más de 7,4.

escaños lograría Sumar y Podemos se queda en 2. Entre ambos igualan los seis de Unidas Podemos.

659.000

exvotantes del PSOE elegirían ahora la papeleta de la popular Dolors Montserrat.

Sumar se colocaría de nuevo en cuarta posición con cuatro eurodiputados (uno menos que hace una semana), mientras que Podemos sería quinto con dos escaños. Juntosigualan el resultado que en 2019 consiguió Unidas Podemos. De esta forma, y pese a la lucha por el liderazgo de su espacio, ambos salvarían los muebles conservando esos seis escaños de la izquierda a la izquierda del PSOE, aunque la

vencedora de esta pugna entre ambas formaciones sería la vicepresidenta Yolanda Díaz, con su candidata Estrella Galán, frente a Irene Montero.

Y es que Sumar se queda con el 35,3 por ciento (797.000 votantes)

de los que en las pasadas elecciones europeas apoyaron a Unidas Podemos, que también manda otro 11,8 por ciento al PSOE (267.000) y un 29,1 por ciento (658.000) a la abstención.

De nuevo, esta imagen de poco movimiento en los resultados también llega a los aliados del PSOE en el Congreso de los Diputados. Por un lado, Ahora Repúblicas (ERC, Bildu, BNG y Més) lograría tres escaños, los mismos que en 2019 y que en el anterior sondeo. Por otro, Junts sí que vería menguar sus apoyos de hace cinco años y de tres europarlamentarios pasaría a entre uno y dos (423.000 papeletas menos). Eso sí, en estos últimos siete días los de Carles Puigdemont, con

> Toni Comín al frente, han ganado 0,2 puntos en intención de voto.

Y tampoco se mueve el marcador de Ceus, la coalición en la que se integran, entre otros, el PNV, Geroa Baio Coalición Canaria: mantienen su único re-

presentante en Europa.

Ahora Repúblicas

(ERC, Bildu y

BNG) salva sus 3

escaños y Junts

se deja hasta 2

Por último, y aunque la pasada semana la encuesta de NC Report apuntaba que Se acabó la fiesta (con el activista Alvise Pérez al frente)podríalograr un escaño (1,4 por ciento), ahora se quedaría fuera al caer hasta el 1,2 por ciento.

**PUBLIRREPORTAJE** 

### Qué hacer en caso de diarrea, dolor abdominal y flatulencia

### ¡Los investigadores desarrollan un producto sanitario innovador!

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor abdominal y la flatulencia limitan la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, sólo unos pocos pueden hablar abiertamente de ello, y el tema se evita incluso entre amigos y conocidos. Para ello, los investigadores han desarrollado el innovador producto sanitario (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacias), que por fin podría ayudarle.

e estima que en España cerca del 20% de la población padece regularmente de diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Lo que muchos no saben: si las molestias se producen de forma recurrente, suele esconderse el síndrome de colon irritable detrás. En este caso, un producto sanitario desarrollado y probado para combatir estos síntomas (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacia) puede ayudar.

### Lo que revela la ciencia

Hoy en día, los científicos parten de la base de que una barrera intestinal

dañada suele ser la causa de las dolencias intestinales recurrentes. Incluso la más mínima lesión en la barrera intestinal puede hacer que los agentes patógenos y las sustancias nocivas penetren en la pared intestinal, irriten el intestino y causen inflamación. Las consecuencias son múltiples: diarrea recurrente, a menudo acompañada de dolor abdominal, flatulencia y, a veces, estreñimiento. Basándose en estos resultados, los investigadores han desarrollado el producto sanitario Kijimea Colon Irritable PRO. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas

exclusivamente en Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. La idea es que, bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales pueden desaparecer.

### Lo que demuestra un estudio

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento. El factor decisivo: la calidad de vida de los afectados también mejoró significativamente, por lo que lo recomendamos. Pruebas científicas concluyentes para una dolencia real muy común.

La imagen representa a una afectada. Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable.



12 ESPAÑA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

# Israel endurece sus ataques: «Hamás le agradece su servicio»

El ministro hebreo de Exteriores critica en un vídeo la política exterior española

F. de la Peña. MADRID

El ministro de Exteriores de Israel. Israel Katz, ha compartido un vídeo en la red social X con imágenes de dos bailaores de flamenco intercaladas con ataques de Hamás y en el que se dirige directamente al presidente del Gobierno con el mensaje «Pedro Sánchez, Hamás le agradece su servicio». A lo largo de todo el vídeo, que dura 18 segundos y que empieza con la bandera de España, aparece escrito «Hamás: Gracias España», con música flamenca de fondo y tomas de milicianos de Hamás empuñando armas o disparando.

También hay imágenes del ataque del 7 de octubre en el festival de música electrónica de Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando Hamás irrumpió en la celebración. Este mensaje se enmarca dentro de los reproches por parte de Israel a España por el reconocimiento al Estado de Palestina, que se hará efectivo este mismo martes en el Consejo de Ministros y que lo hará junto con Irlanda y Noruega.

Además, este sábado la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que lo que está pasando en la Franja de Gaza «es un auténtico genocidio». «España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un autén-

El vídeo, que dura 18 segundos, contiene imágenes de flamenco y ataques terroristas

tico genocidio», declaró Robles desde Oviedo, donde se celebró el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. A estas palabras de la ministra de Defensa contestó poco después la Embajada israelí en España, quien reprochó a Robles que «haya hecho suyo el relato de Hamás».

«Lamentamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás», publicó la Embajada israelí en su cuenta en X.

La ministra de Defensa añadió que «tampoco» hay que olvidarse «de lo que ocurre en África, en lugares como Sudán, donde hay millones de muertos y la gente mira para otro lado». «El mundo vive una situación muy complicada, muy difícil, por eso en un día como hoy es una apuesta firme y decidida de España y de sus Fuerzas Armadas por la paz», resaltó Robles.

La ministra se refirió también a las posibles consecuencias del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y descartó represalias de Israel en materia de cooperación de los servicios de inteligencia. Robles destacó la profesionalidad de los expertos de la inteligencia, resaltando que tanto Mezcla imágenes de una pareja bailando flamenco con ataques de los terroristas palestinos

El nuevo choque llega después de que Robles dijese que lo que ocurre en Gaza es un «genocidio» España como Israel tienen «objetivos comunes», por ejemplo, en «la lucha contra el terrorismo». «Una cuestión son los aspectos más diplomáticos o más políticos, pero lo que es la lucha contra el terrorismo, en la que estamos todos para conseguir una sociedad mejor y más justa, estoy segura de que seguiremos trabajando», señaló.

Robles recordó que el reconocimiento del Estado palestino es «una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados», por lo ha que pidió «mirarlo en positivo». «Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos», incidió, para insistir después en que el reconocimiento es también una apuesta para el «cese la violencia en Gaza».

La crisis se remonta al pasado 30 de noviembre, cuando el entonces ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, llamó a consultas a su embajadora en España, Rodi-



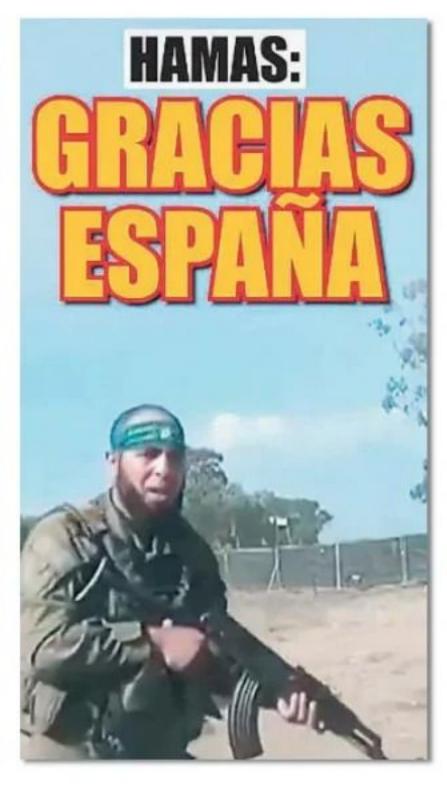



### Zelenski llega a España para firmar el acuerdo de Seguridad

B. García. MADRID

La visita, inicialmente fijada para el 17 de mayo pero que tuvo que cancelarse por la ofensiva rusa en Ucrania, no se confirmó oficialmente hasta primera hora de anocheporparte del Palacio de la Moncloa por motivos de seguridad. El Ejecutivo se limitó a informar de que Sánchez recibirá en Moncloa al presidente ucraniano a las 12:00 horas y después ambos comparecerán en rueda de prensa.

Poco después de esta comunicación, la Casa del Rey informó de que Felipe VI recibirá a Zelenski en el Palacio Real a las 14:00 horas y 45 minutos después está previsto el almuerzo que los Reyes ofrecerán en su honor.

Por su parte, fuentes de la Presidencia del Congreso han informado de que el presidente ucraniano realizará por la tarde una visita a la Cámara Baja.

La previsión es que Sánchez y Zelenski firmen en Moncloa el acuerdo de seguridad bilateral que ambos iban a suscribir el pasado 17 de mayo y al que se refirió el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso el pasado miércoles al asegurar que se firmaría cuando las circunstancias lo permitieran. Un acuerdo similar al que Ucrania está firmando con otros países y por el que España se compromete a seguir prestando apoyo militar a Ucrania en su conflicto bélico.

Sánchez ha venido reiterando el apoyo de España a Ucrania, tal y como ratificó a Zelenski en la conversación telefónica que mantuvieron el pasado 7 de mayo y en la que le garantizó ese respaldo todo el tiempo que sea necesario.

El presidente del Gobierno informó de que en esa conversación hablaron sobre los avances del acuerdo de seguridad entre Espa-

ESPAÑA 13 LA RAZÓN . Lunes. 27 de mayo de 2024

ca Radian-Gordon, por unas declaraciones de Pedro Sánchez, en las que criticó el alto número de víctimas mortales en Gaza y dudó de que Israel cumpliera con el derecho internacional.

#### Críticas del líder del PP

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no reconoce el Estado de Palestina «por convicción» o por «la paz» sino que lo hace para que no se hable de «la corrupción de su Gobierno, de su partidoy de su entorno», en alusión a las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez. Dicho esto, criticó que el Gobierno de PSOE y Sumar hayan conseguido el «aplauso» de Hamás. «Hamás aplaudiendo a Sánchez, a su Gobierno y a la vicepresidenta que dicen que es Sumar cuando realmente es restar», afirmó Feijóo en su intervención en la movilización que convocó el PP en la Puerta de Alcalá para protestar contra la amnistía y las «sospechas de corrupción» que, a su juicio, pesan sobre el Gobierno, el PSOE y en el entorno de Sánchez.

Feijóo acusó al presidente de «improvisar algo tan serio como el reconocimiento de un Estado». «Pero no reconoce a un Estado por convicción ni por ninguna paz, simplemente lo reconoce porque tenía que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de la corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno», manifestó, aludiendo así al «caso Koldo» y el hecho de que un juez haya abierto diligencias contra la esposa de Sánchez.

En este sentido, recalcó que Sánchez ha optado por «utilizar el pueblo palestino y el conflicto» «para intentar cambiar el titular». «Y después, la vicepresidenta del Gobierno repitiendo las consignas de grupos terroristas», proclamó Feijóo. El jefe de la oposición puso el foco en ese aplauso de Hamás. «Efectivamente, le aplaudieron los terroristas. Este es el Gobierno que tenemos», exclamó, cosechando una ovación.



### Albares: «Nadie nos va a amedrentar ni caeremos en provocaciones»

El titular de Exteriores califica el vídeo como «escandaloso y execrable»

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha reaccionado de manera contundente al vídeo difundido por el Gobierno de Israel. En una comparecencia en la capital comunitaria junto al primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafá,

calificó este vídeo como «execra- menco», un arte «abierto y que ble». «Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el Gobierno español ha condenado el terrorismo de Hamás en todas sus acciones».

«España ha sido muy firme condenando los ataques de Hamás y exigiendo la liberación de todos los rehenes, pero también ha sido muy firme y lo va a seguir siendo exigiendo alto el fuego y entrada de ayuda por los puntos terrestres», explicó el titular de Exteriores quien recalcó que «nadie nos va a amedrentar por ello».

Albares criticó que en este vídeo se haga un «hiriente uso del fladialoga» y «que es lo que necesita el mundo en estos momentos».

Este martes, España junto a Irlanda y Noruega reconocerán a Palestina como Estado y esperan que esto sea el pistoletazo de salida para que más países europeos se unan. El primer ministro de Palestina, que participa en un

El primer ministro de Palestina elogia «la valiente decisión de España» y espera que otros se sumen

Albares, con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, ayer

encuentro en Bruselas con más países europeos y el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, elogió la «valiente decisión de España» y pidió al resto de cancillerías europeas que no han dado este paso «acabar con la grave injusticia a la que el pueblo palestino lleva sometido desde hace décadas».

El representante palestino se mostró «plenamente convencido» de que esto sucederá en un «futuro cercano». Desde 1988, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Rumanía, reconocen el Estado palestino, al igual que Suecia desde 2014 y Chipre desde 2011. Tras este martes, habrá 12 de los Veintisiete Estados de la UE que acepten oficialmente a Palestina con excepciones tan clamorosas como la de Alemania, Francia e Italia, las grandes economías del euro.

Albares aprovechó su cita en Bruselas para pedir que Israel respete las sentencias vinculantes de los tribunales internacionales, en referencia al fallo de la Corte Internacional Justicia emitido este viernes en el que pide a Israel detener la ofensiva contra Rafah de manera inmediata y también el paso de la ayuda humanitaria, ante una situación que el tribunal de la ONU considera «catastrófica».

Este tribunal carece en la práctica de poderes coercitivos para hacer cumplir sus sentencias, aunque este nuevo veredicto supone otro varapalo a Israel después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pidiera una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Galan.

Los países europeos se encuentran divididos sobre el conflicto entre Israely Hamás, si bien socios tradicionales de Israel, como Alemania, han ido endureciendo el tono progresivamente.

ña y Ucrania que se rubricará hoy en Madrid. Con motivo de esa charla, Sánchez anunció que estará presente el 15 y 16 de junio en Lucerna (Suiza) en la Conferencia de Paz que se celebrará sobre Ucrania, a la que han confirmado ya su presencia más de medio centenar de jefes de Estado o de Gobierno y a la que se baraja la posibilidad de que acuda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya que justo antes estará en Italia en

la cumbre de líderes del G7.

La visita de Zelenski este lunes a Madrid trascendió el pasado viernes, pero no se confirmó oficialmente por razones de seguridad como tampoco había confirmado el Gobierno la visita finalmemte cancelada el 17 de mayo. Sin embargo, en esa ocasión Zarzuela sí avanzó que el líder ucraniano se entrevistaría con Felipe VI en el Palacio Real y después habría un almuerzo ofrecido por los Reyes.

Horas después, la Jefatura del Estado comunicó la cancelación del viaje sin detallar los motivos, si bien la oficina de Zelenski señaló posteriormente que el presidente de Ucrania había dado instrucciones de posponer sus desplazamientos al exterior para centrarse en la situación en el nuevo frente abierto por Rusia en la región nororiental de Járkov.

Con el acuerdo que se formalizará hoy, Ucrania quiere garanti-

zarse el apoyo militar de España, un suministro de armamento como el que ha mantenido hasta ahora así como el adiestramiento a las tropas ucranianas en territorio español. El acuerdo prevé mantenerse, al menos, hasta su ingreso definitivo en la OTAN y la UE.

El actual acuerdo suscrito entre España y Ucrania tiene su origen en el compromiso alcanzado por las siete democracias más industrializadas del mundo (G7) en la cumbre de la OTAN celebrada en la capital lituana el pasado verano y en el que prometieron ofrecer garantías de seguridad a Ucrania hasta la entrada del país en la Alianza Atlántica.

Con este documento -que Zelenski ya ha firmado con otros países europeos- España garantiza que seguirá suministrando material militar al ejército de Ucrania durante el tiempo que dure la guerra contra Rusia.

14 ESPAÑA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### ...y más

Ilier Navarro, MADRID

Cada vez son más las voces que apuntan a distintas fórmulas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unas plantean reformar antes el sistema de elección de vocales para que sean los jueces los que elijan los doce cupos de magistrados, otras señalan que se debe renovar de manera inmediata y reformar después, mientras que otras solo ponen el acento en la urgencia para renovar. Por su parte, el presidente en funciones del consejo, Vicente Guilarte, ha propuesto que sean los jueces los que elijan a los presidentes de las salas de gobierno y, más recientemente, abundan los partidarios de modificar las mayorías. En medio de este debate, el catedrático de Derecho constitucional Eloy García pone el acento en que hay que agotar las vías existentes y en que el Parlamento cumpla con el mandato de la Carta Magna e incluya este asunto en el orden del día.

En diálogo con LA RAZÓN, García destaca la falta de actuación de las dos cámaras. «La anterior y la actual presidenta del Congreso y el anterior y el actual presidente del Senado no han cumplido con su obligación constitucional. Son ellos los que, de acuerdo con la Mesa, hacen el orden del día. Si hubieran incluido la renovación del Consejo Generaldel Poder Judicial (CGPJ) en elorden del día, sí que habría consensos. En política es así: los diputados se habrían visto obligados a llegar a un acuerdo», señala. Y recalca lo que más indignación le causa: «Debenresponder por qué la renovación del CGPJ no ha figurado en estos cinco años. No ha habido ni una sola votación, ni una sola discusión... ¿por qué, si son ellos los competentes constitucionalmente?».

Al preguntarle sobre cuál cree que es el motivo para que esto ocurra, el catedrático señala: «Porque aquí no se saben construir los consensos y cuando se construyen no interesan». Asegura que quiere poner de relieve la existencia de una «infracción constitucional» porque son las dos cámaras las que tienen que proponer al Rey el nombramiento de los 20 vocales. «Y no lo han hecho», subraya.

Lo que le indigna es que la controversia se está planteado de forma errada de cara a la opinión

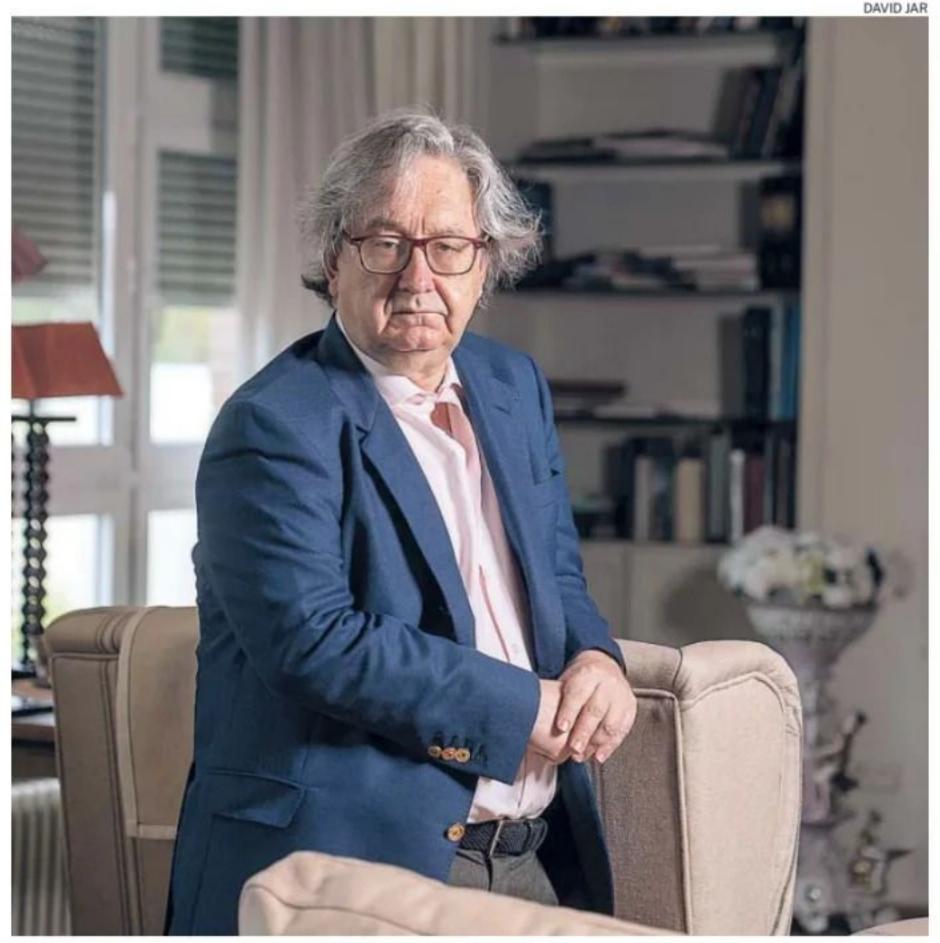

Eloy García es catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

### Entrevista

### CGPJ: «Es en el Congreso donde se tiene que llegar a un acuerdo, lo demás sobra»

El experto recalca la «infracción constitucional» que supone no renovar el Poder Judicial tras más de cinco años

pública. «El problema de la renovación no está en el acuerdo entre la oposición y el Gobierno, que no tiene ninguna competencia porque el CGPJ está hecho precisamente para que el Ejecutivo no entre en gobierno del Poder Judicial, para que este sea independiente», explica.

El liderazgo en el Tribunal Supremo es la clave: «Ahí es donde quieren influir los partidos» Por eso, no quiere entrar a valorar las distintas opciones que se han planteado desde distintos sectores. «Es en el Congreso donde se tiene que llegar a un acuerdo, todo lo demás sobra. Si esa vía no se explora, ¿qué sentido tiene explorar otras, bajando y subiendo las mayorías?», se pregunta.

Reducir las mayorías y la vía europea. Antes de hablar sobre el cambio de las mayorías para nombrar a los vocales, considera que la prioridad es «convocar a la comisión competente del Congreso y tratar de elegir a los vocales, que no se ha hecho».

Cualquier otra propuesta, se tiene que abordar en el Parlamento, que es el lugar donde se deben modificarlas leyes, recalca García. «El marco en el que se debate es incorrecto. Que el consejo puede estar compuesto de una forma u otra, lo acepto perfectamente como debate y yo tengo mi posición al respecto. Pero antes de eso, lo que quiero es que se cumpla la Constitución porque si no, es una deslealtad».

¿Por qué, entonces, el debate público se ha reducido al acuerdo entre PPy PSOE? El jurista explica que esto se da porque «ambos partidos quieren tener el monopolio de la representación, porque lo han perdido en épocas relativamente recientes con la irrupción de Ciudadanos y de Podemos. Quieren repartirse el juego entre ellos», denuncia.

Además de recordar que la renovación de los vocales es un problema «permanente», señala que «hay 25 mil posibilidades, pero antes de eso vayamos por la que tenemos por delante. No estoy diciendo que tenga prioridad la renovación sobre la reforma, quiero decir que hay que cumplir en cada momento la norma que está vigente», especifica. «El presidente del CGPJ-que también es el presidente del Tribunal Supremo- lo eligen los propios vocales del Consejo. Ahí es donde quieren influir los partidos», recuerda.

Y sobre la falta de resultados de la supervisión que ejerció el excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, se expresa de manera tajante porque considera que conduce a engaño.

«Lo de Bruselas no tiene nombre, es increíble. ¿Qué tiene que ver Europa con esto? A mí me parece inadmisible que Europa tenga que pronunciarse sobre un tema que no podemos resolver nosotros. Me daría vergüenza, siendo responsable de la Justicia española en el poder o la oposición, acudir a instancias europeas que no tienen competencia». E insiste: «El Parlamento es el lugar donde tienen que discutirse todos los temas»

Para el experto, se está dejando de lado el problema de fondo. «No es solamente el gobierno del Poder Judicial, sino el deterioro de la Justicia que se está produciendo en todas partes», advierte. «El problema relevante es el del ciudadano que no tiene satisfacción para sus demandas; la menor ejecución de sentencias; el aumento de las dilaciones; el peor funcionamiento de los tribunales, porque la Justicia o es inmediata o no es Justicia», reflexiona.

El experto en Derecho constitucional descarta que la solución pase solo por más presupuesto. «La Justicia tiene que ser inmediata, tiene que ser efectiva, con jueces que estén satisfechos, con personal judicial o no judicial que lo esté también y que funcione» y destaca que un ciudadano tarda años en obtener una solución «porque los tribunales están desbordados», se lamenta. LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024





900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin compromiso



### Elecciones 9J 💮 El motor europeo



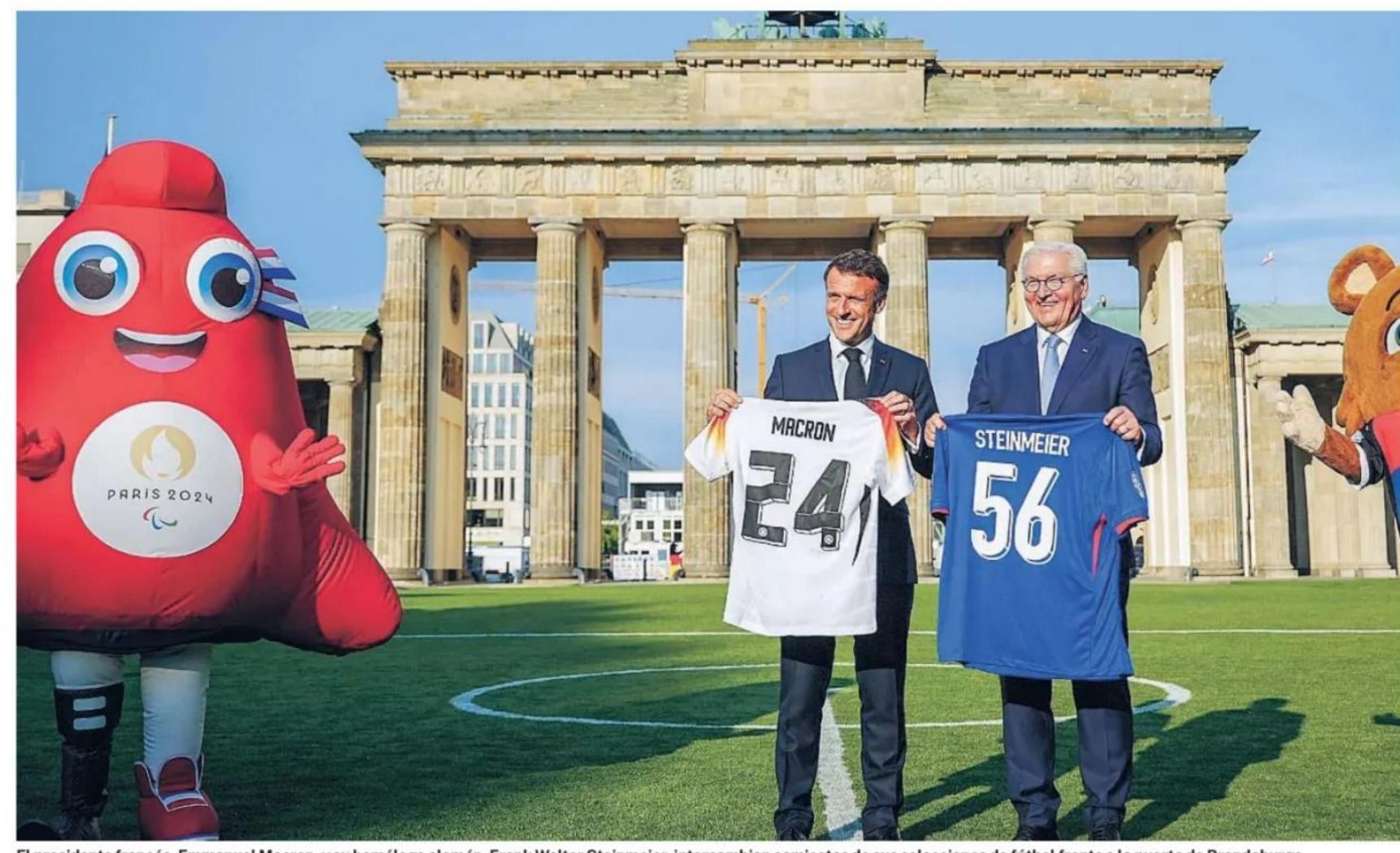

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Frank Walter Steinmeier, intercambian camisetas de sus selecciones de fútbol frente a la puerta de Brandeburgo

Susana Gómez. BERLÍN

lemania y Francia están tan cerca y tan lejos. Hace ahora nada menos que 24 años que un presidente francés no visitaba Alemania de forma oficial desde la última visita del neogaullista Jacques Chirac (1995-2007). El presidente francés, Emmanuel Macron, llegaba este domingo a Berlín directamente desde las islas francesas en el Pacífico, Nueva Caledonia, donde una ola de disturbios a raíz de una reforma del censo electoral han dejado seis fallecidos.

El inquilino del Elíseo aterrizba en la Fiesta de la Democracia que el Gobierno alemán ha celebrado en el marco de las celebraciones del 75º aniversario de la Constitución federal. Antes de que tengan lugar las elecciones europeas del 9 de junio, Macron ha querido demostrar la unidad del eje francoalemán con una visita que ya es-

Visita de Estado Ambos presidentes alertan en Berlín contra los autoritarismos que amenazan con desestabilizar la democracia europea

### Steinmeier y Macron exhiben la unidad del eje franco-alemán

taba planeada para el pasado verano, pero que tuvo que ser cancelada por las protestas violentas que azotaron Francia a causa de la reforma de las pensiones del

Gobierno. La visita oficial de Estado es el mayor gesto diplomático entre dos países.

En un encuentro con el presidente alemán, Frank-Walter

Steinmeier, Macron quiso destacar la importancia de dicha cita electoral: «Tenemos que hacer todo lo posible para que el 9 de junio los jóvenes vayan a votar»,

aseguró. El presidente alemán recordó que el voto de extrema derecha tiene que ver con la falta de certezas en la sociedad: «Hemos perdido muchas seguridades debido a la guerra en Ucrania y los ciudadanos lo notan». Los políticos deben transmitir que tenemos que apoyar a Ucrania, aseguraba Steinmeier.

Ambos mandatarios son conscientes de las diferencias entre sus Gobiernos en relación a la guerra, pero también lo son del hecho de que la defensa europea sólo puede funcionar si ambos países están bien coordinados. Macrony Steinmeier quisieron recalcar eso el hecho de que Europa depende de Franciay Alemania por igual. «Las relaciones germano-francesas son indispensables e importantes para Europa», subrayó el presidente francés en un encuentro distendido, en el que incluso jugó al futbolín con Steinmeier.

El presidente alemán, por su parte, repitió en hasta dos ocasiones los puntos de encuentro entre LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

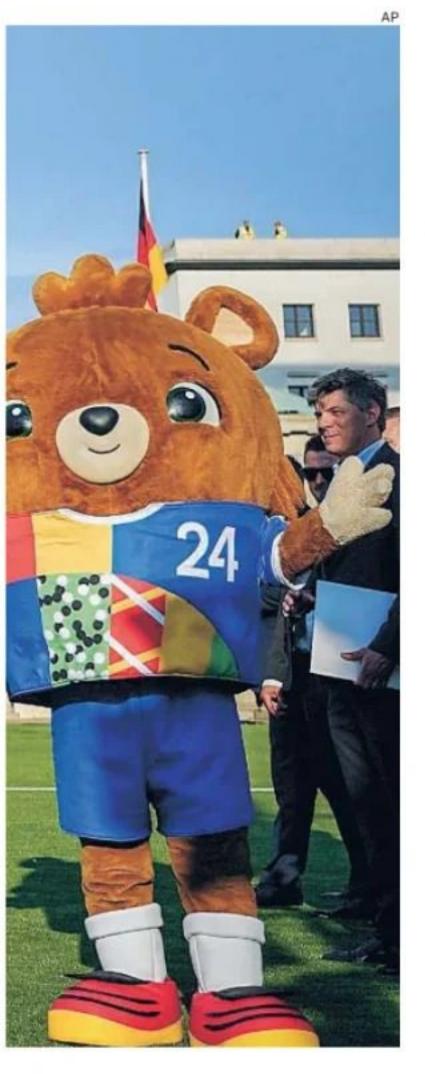

### Opinión

### Europa fuera de la campaña

### Miguel Ángel Benedicto

ay elecciones europeas el próximo 9 de junio, pero todavía no hemos oído hablar de Europa. El presidente Pedro Sánchez sólo parece interesado en dividir y levantar muros, además de enardecer al máximo a su electorado con que viene el coco de la extrema derecha. Todo lo que esté a la derecha del PSOE es ultraderecha, salvo su socio Puigdemont. No es una narrativa nueva, ya la oímos en las elecciones generales el pasado verano y les funcionó. Sin embargo, el desgaste de la amnistía y de una coalición tan heterogénea, que necesita ir eliminando no solo enemigos sino también socios, le ha llevado a proponer la misma estrategia. Para ello, nada mejor que ondear la bandera propalestina con el fin de dejar a un lado a Podemos y Sumar, aunque conlleve una

crisis sin precedentes con Israel, pero le permita captar el voto más joven y quedarse con el territorio a tu izquierda. Con los enemigos, que

no adversarios, nada mejor que buscar el enfrentamiento directo como con el León argentino, que está dispuesto a morder en cuanto huele un mínimo de sangre, con el fin de po-

larizar el ambiente al máximo e incentivar el voto entre los suyos situando todo lo demás en la extrema derecha y en los peligros que conlleva su llegada, aunque sea de la mano de un melifluo Partido Popular.

No es extrañar que la siguiente en ser traicionada por Moncloa haya sido la antaño amiga de Sánchez, Ursula Von der Leyen. En cuanto la presidenta de la Comisión Europea se mostró partidaria de poder pactar con el partido de la italiana, Giorgia Meloni, los socialistas no han dudado en salir en tromba contra ella. Un poco de marcha atrás al Pacto Verde para poder ayudar a los agricultores o la apuesta por una gestión más rigurosa de la inmigración ilegal, han pasado factura a la antaño aliada de Sánchez en Europa.

Y mientras todo se polariza, nadie habla de programas políticos europeos ymenos de lo que interesa a los ciudadanos que se van quedando huérfanos en la solución de los problemas que de verdad les acucian, vivienda, sanidad, edu-

> cación o empleo joven, lo que puede impulsar a la abstención en unos comicios de segundo orden, que no coindicen con elecciones generales, locales ni regionales, e incluso a

echarse en manos de los extremos que les prometen el edén en un mundo de miedo e incertidumbre azuzado también por la desinformación con la que nos riegan los políticos de partidos tradicionales como el socialista español, que no dejan de lanzar fango en lugar de buscar la tranquilidad y la solución a las necesidades más perentorias de la ciudadanía.

Miguel Ángel Benedicto es periodista y profesor de Relaciones Internacionales de la UCM

En campaña contra Le Pen desde Berlín ▶Emmanuel Macron explicó ayer su estrategia para frenar el liderazgo en las encuestas del partido de extrema derecha Reagrupación Nacional (RN). «Yo no acabo de creer que Reagrupación Nacional es un partido como el resto. Y cuando se sitúa como líder en las encuestas ese partido, un partido que por sus ideas amenaza a Europa porque es antieuropeo y nacionalista, es responsabilidad del presidente de la República acabar con las ambigüedades», dijo Macron. «Me voy a implicar en el debate

Los votantes quedan

huérfanos y abocados

a la abstención

europeo como presidente para desenmascarar las ideas del RN», abundó Macron desde Berlín. Presentándose como «gran defensor del pluralismo» político, explicó así los motivos que le llevaron a plantear recientemente un debate con Marine Le Pen.

ambos países en los últimos meses, tanto en relación al Pacto de Estabilidad financiera de la UE como en la compra conjunta de armamento. Sin embargo, ambos saben que las diferencias también están sobre la mesa, ya que Macron, que se sabe poseedor de armas atómicas, quiere una seguridad europea menos dependiente de los socios trasatlánticos, mientras pretende que se fomente la industria armamentística europea, en lugar de hacer grandes encargos a la estadounidense, como ha hecho Alemania desde que Berlín decidió invertir 100.000 millones de euros para fortalecer su defensa tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

No es ningún secreto que las relaciones entre Francia y Alemania, las dos mayores potencias europeas, han sido amenudo conflictivas en las últimas décadas. En este momento, de hecho, a pesar de la demostración de unidad con el recibimiento de los honores militares y el banquete en el Palacio

de Bellevue (residencia oficial del presidente germano), los gobiernos alemán y francés no terminan de ponerse de acuerdo en la estrategia frente a Ucrania. Mientras Macron conversaba con Steinmeier, el canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, dialogaba con ciudadanos en un foro de la misma fiesta de la democracia.

Ante la pregunta sobre su negativa a enviar misiles de crucero «Taurus» a Ucrania, algo que el país reclama desde hace meses y que Macron apoya, Scholz volvió a recordar la ayuda que ya presta Alemania y su punto de vista según el cual «eso no es posible si no se quiere ser parte de este conflicto». Es decir, enviar dichas armas sería entrar en la guerra de lleno contra Rusia. Macron, sin embargo, incluso llegó a plantear el envío de soldados.

Con todo, no es sólo en el terreno de la defensa en el que existen diferencias, aunque este sea en esta ocasión el que va a marcar el encuentro. En el ámbito energético, por ejemplo, Francia apuesta por la energía nuclear, mientras Alemania ha decretado el cierre de sus centrales y está concentrada en el cambio a las renovables a toda costa para completar su transición energética.

En su viaje por el país teutón, el presidente francés visitará el Esta-



Berlín y París no terminan de ponerse de acuerdo sobre Ucrania, la defensa europea o la energía

do de Sajonia, a donde irá después de visitar el monumento a los judíos de Europa asesinados en Berlín. Macron quiere ir al este de Alemania, explicaba el domingo a su llegada, para mostrar »cómo se defiende Europa«, según él, una zona que fue devastada en la Segunda Guerra Mundial y que tras la reconstrucción hoy es considerada el Silicon Valley europeo. En la visita al Instituto Fraunhofer de Sistemas Microfotónicos en Dresde estará acompañada por la ministra de Educación e Investigación, Bettina Stark-Watzinger, y la Ministra francesa de Educación Superior, Sylvie Retailleau.

Dresde, capital de Sajonia, es al mismo tiempo el centro geográfico de Europa y el epicentro de la extrema derecha alemana de Alternativa para Alemania (AfD), que según las encuestas podría ganar las próximas elecciones regionales que se celebran en ese «Land» el 1 de septiembre. Es en este lugar donde el presidente Macron quiere reunirse y discutir con

jóvenes sobre la situación actual de Europa y de las relaciones franco-alemanas.

Por su parte, el martes, Macron visitará la ciudad de Münster, donde le concederán el Premio Internacional de la Paz de Westfalia y el presidente federal Steinmeier leerá un discurso en su honor. Más tarde, almorzará con el presidente y su esposa en el castillo de Wilkinghege.

Por la tarde, el canciller Scholz y Macron comparecerán ante la prensa en el castillo de Messeberg en Brandenburgo, donde tendrá lugar una sesión de trabajo del Consejo de Defensa y Seguridad Franco-Alemán.

Si bien Macron ha viajado frecuentemente a Berlín, este viaje es la primera visita de Estado en 24 años de un presidente francés y la sexta desde la primera de Charles de Gaulle en 1962. Francia conmemorará en junio 80 años desde el desembarco de Normandía, que marcó el comienzo del fin de la ocupación alemana. 18 INTERNACIONAL

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### El hundimiento de los nacionalistas en Escocia impulsa a los laboristas

Los sondeos anticipan que el SNP pasará de 43 diputados a solo 11 en Westminster tras las elecciones

Celia Maza. LONDRES

Cuando John Swinney lideró por primera vez el Partido Nacionalista Escocés (SNP) hace veinte años, no dejó un legado especialmente exitoso. La formación tan sólo consiguió cinco escaños en las elecciones generales de 2001 ante el auge de los laboristas, que se hicieron con 41 asientos de los 59 reservados a Escocia en la Cámara de los Comunes. Y dos décadas después, todo vaticina que el escenario se repetirá de nuevo.

El adelanto electoral al 4 de julio anunciado por el «premier» Rishi Sunak ha pillado a todos por sorpresa y para los independentistas no ha podido llegar en peor momento. Swinney, de 60 años, apenas ha vuelto a tomar las riendas de un partido que, tras diecisiete años gobernando en el Parlamento de Edimburgo, muestra claros signos de agotamiento.

Nada queda de la formación que estuvo a punto de lograr su sueño secesionista en el referéndum de 2014 pactado con el Gobierno central. Pese al empeño de los independentistas catalanes por posar juntos en la foto, el SNP siempre dejó claro que nunca abogaría por un plebiscito ilegal. Los independentistas escoceses han terminado atrapados en una cruenta guerra civil, sin lograr desarrollar un programa político coherente para llenar el enorme vacío de su razón de ser ahora que una nueva consulta está claramente fuera de la agenda.

La repentina renuncia a principios de 2023 de Nicola Sturgeon precipitó el declive. La que fuera gran estrella del secesionismo está investigada ahora por la policía por la misteriosa donación de 667.000 libras (761.000 euros) para un nuevo referéndum que nunca existió. Su marido, Peter Murrell, ex director ejecutivo del SNP desde 1999 hasta 2023, ya ha sido acusado formalmente por malversación de fondos.

Su sucesor, Humza Yousaf, hizo historia al convertirse en el primer responsable del Ejecutivo escocés de una minoría étnica y el primer líder musulmán de un partido en Reino Unido. Pero en abril tiró la toalla sucumbiendo a las presiones ante la crisis creada tras la ruptura del acuerdo de coalición de Gobierno con los Verdes. Apenas estuvo trece meses en el cargo, el mandato más corto que se haya visto en Holyrood.

Tras las nuevas primarias de principios de mayo, Swinney, cuyo carisma brilla por su ausencia, volvió a tomar las riendas del SNP.

### La economía domina el inicio de la campaña

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y su rival laborista, Keir Starmer, salieron este fin de semana en busca de votos por diversas partes de Inglaterra de cara a unas elecciones generales dominadas por la economía. Sunak se reunió con un grupo de veteranos del Ejército en un pub de Northallerton, dentro de su propia circunscripción electoral de Richmond, en el noreste inglés, mientras que Starmer visitó Stafford en West Midlands. Al adelantar las elecciones, el jefe del Ejecutivo destacó sus logros económicos, en particular la reducción de la inflación.

> El líder laborista, Keir Starmer, hace campaña en Glasgow

Pero con una ventaja de diez puntos en los sondeos para los laboristas escoceses para las generales
de julio, los independentistas pueden pasar de 43 diputados a sólo
11 en los Comunes. Unos buenos
resultados en Escocia pueden
marcar la diferencia entre una victoria aplastante en Westminster
para el líder laborista Keir Starmer
o un Gobierno en minoría.

Las elecciones coinciden además con las vacaciones escolares en Escocia, por lo que añade una nueva dimensión de incertidumbre, ya que muchos votantes escoceses estarán fuera de casa.

Swinney señala ahora que el 4 de julio puede ser el «día de la independencia», no sólo en EE UU, sino más cerca de casa. Pero nadie, ni siquiera en el SNP, se toma eso en serio. La independencia no está ahora en la lista de prioridades de los votantes escoceses. Pese a que en las primarias Swinney dijo que la independencia estaría en la «primera línea, de la primera página» del manifiesto electoral, las prioridades ahora son erradicar la pobreza infantil, impulsar el crecimiento económico, abordar la emergencia climática y mejorar los servicios públicos.

Aunque el histórico referéndum de independencia escocés de 2014 acabó con el 55,3% del electorado eligiendo la permanencia en Reino Unido, frente al 44,7% que abogó por la secesión, los independentistas parecían los grandes triunfadores. La popularidad de la formación tocó sus cotas más altas, el número de afiliados superó los 100.000 y en las elecciones generales celebradas el año siguiente arrasaron obteniendo 56 de los 59 escaños de Escocia en la Cámara de los Comunes.

Durante años, el debate constitucional de Escocia quedó estancado en punto muerto, con el SNP electoralmente dominante en Edimburgo reclamando un mandato para otro plebiscito con el argumento de que el Brexit había cambiado las reglas de juego y el Gobierno central señalando repetidamente que la votación de 2014 fue «única en una generación».

En mayo de 2021, los independentistas se quedaron a tan sólo un escaño de la ansiada mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento de Edimburgo, pero el resultado siguió siendo considerado un triunfo histórico al conseguir su cuarto mandato consecutivo. Aunque en noviembre de 2022, la Corte Suprema británica dictaminó que el Parlamento escocés no podía legislar para una votación sin el permiso de Westminster. Esta vez sí, parece que ha llegado el fin de una era.



INTERNACIONAL 19





### Hamás lanza de nuevo cohetes contra Tel Aviv desde Rafah

La llegada de ayuda humanitaria a Gaza se reanuda a través del paso fronterizo israelí de Kerem Shalom

Maya Siminovich. TEL AVIV

A primera hora de la tarde de ayer, Hamás anunció que había lanzado un «ataque a gran escala contra Tel Aviv», al tiempo que sonaban sirenas en varias ciudadses del centro del país, Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel Aviv, Petaj Tikva y en varias comunidades más pequeñas. El Ejército israelí confirmó que se había detectado el lanzamiento de ocho misiles y que habían sido interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro.

Los daños materiales se debieron a la caída de pedazos de los proyectiles una vez destruidos en el aire y los heridos leve lo fueron por caídas cuando corrían a los refugios o por ataques de ansiedad agudos, informaron los servicios de emergencias.

Las imágenes difundidas en los medios sociales mostraban que los proyectiles salían del área de Rafah, la pequeña ciudad de Gaza que colinda con Egipto y que se ha convertido en el centro de atención mundial desde que Israel comenzó a amenazar con invadir-la. En Rafah ciudad y alrededores se hacinaban más de un millón de gazatíes refugiados de otros puntos del enclave por causa de la guerra en curso que comenzó el 7

de octubre, cuando los gobernantes de Gaza atacaron una veintena de comunidades israelíes.

El viernes, el tribunal internacional de Justicia (CIJ), ordenaba a Israel, en un enunciado ambiguo pero sin precedentes, que detuviera las operaciones militares en Rafah, que comenzaron el 7 de mayo «que pongan en riesgo la destrucción de la población civil que se refugia allí». Israel ha respondido que «no pone en riesgo la destrucción de la población civil» y que actúa respetando la ley internacional, por lo que continua operando en la zona.

«Los cohetes lanzados hoy desde Rafah demuestran que las FDI deben operar en todos los lugares desde donde Hamás todavía opera y, como tal, las FDI seguirán operando donde sea necesario», declaró Benny Gantz, líder del partido Unidad Nacional y miembro del gabinete de guerra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde la base militar de Urim, en la frontera con Gaza.

«El mundo debe saberlo: aquellos que todavía mantienen cautivos a nuestros rehenes, disparan contra nuestras ciudades y continúan propagando el terror son responsables de la situación», añadió. «Los terroristas de Hamás son criminales de guerra y preten-

### Los terroristas dicen retener a un soldado judío

El brazo armado de Hamás afirmó haber tomado «prisionero» al menos a un soldado israelí en una emboscada el sábado en la Franja de Gaza, aunque Israel negó la versión. El grupo militante palestino atacó soldados israelíes en un túnel del campamento de Yabalia, aseguró Abu Obeida, portavoz de las Brigadas de Ezedin al Qasam, en un vídeo difundido por Al Yazira. En un comunicado en Telegram, el Ejército israelí lo negó. «Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) aclaran que no hay ningún incidente en el que un soldado haya sido secuestrado», aseguró el ejército en el comunicado.

Soldados de EE UU preparan el envío de ayuda a Gaza

demos hacerles pagar por sus crímenes, tarde o temprano».

Mientras, se ha sabido que los camiones con ayuda humanitaria están entrando a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom, que se encuentra en Israel después de que fueran desviados desde Egipto porque este país se niega a usar el cruce de Rafah mientras estén allí tropas israelíes.

Eso sucedió tras una conversación entre el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y el presidente estadounidense, Joe Biden, según informó la Radio del Ejército. Al Sisi y Biden acordaron que la ayuda y el combustible de Naciones Unidas pasaría temporalmente a través del cruce de Kerem Shalom hasta que se establezcan mecanismos legales para reabrir el cruce fronterizo de Rafah desde el lado palestino. La ayuda se ha ido acumulando en Egipto desde que el 7 de mayo Israel lanzó la operación con la que tomó control del lado de Gaza del cruce de Rafah que une la Franja con Egipto.

Por otro lado, el Ejército israelí publicó un resumen semanal de sus esfuerzos humanitarios en la franja en el que destacaron el uso mínimo que se está hacienda por ahora del muelle flotante construido por Estados Unidos para llevar ayuda a Gaza por mar. «Esta semana se llevaron a Gaza un total de 1.806 palés de alimentos a través del muelle que se transfirieron en 127 camiones a centros logísticos pertenecientes a organizaciones de ayuda internacional en la franja», decía el comunicado oficial militar israelí, en contraste con los 2.065 camiones con ayuda que fueron inspeccionados y transferidos a Gaza por los cruces israelíes de Kerem Shalom y Erez Oeste. «Casi el doble que la semana anterior», agregaba el comunicado.

El muelle entró en funcionamiento la semana pasada por primera vez. Durante el fin de semana, dos buques estadounidenses que forman parte del proyecto del muelle encallaron cerca del puerto de Ashdod. Las FDI dicen que los camiones de ayuda que pasaron por los cruces israelíes incluían «232 camiones que contenían harina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para abastecer panaderías en la Franja de Gaza, 132 camiones de ayuda de Jordania y 352.000 litros de diésel y combustible para abastecer centros, hospitales y refugios esenciales dirigidos por la comunidad internacional en Gaza».

20 INTERNACIONAL

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN



J.M. Zuloaga. MADRID

El reciente atentado en Afganistán, en el que fueron asesinados tres españoles en la ciudad turística de Bamiyán, ha traído a primera plana al ISPK, la franquicia -para Pakistán y Afganistán- más peligrosa del Estado Islámico (Daesh), algunas de cuyas células han sido detectadas en Europa y en otros lugares del mundo. La pérdida del califato en Iraky Siria hizo que la banda yihadista concentrara su actividad en las distintas «wilayas» (franquicias) para demostrar que podían haber perdido el «califato», pero no estaban derrotados como de forma tan apresurada como inútil proclamaron algunos políticos.

La provincia de Khorasan, donde actúa el ISPK, atrajo muy pronto las miradas de muchos de los yihadistas que habían quedado dispersos y poco a poco fue reforzando sus filas. Dentro de este terrorismo hay una tradición, marcada por el ideólogo por excelencia de estos fanáticos, Abu Musad al Shuri (nacionalizado español como Mustafá Setmarian, al que se ha dado tantas veces por muerto como «resucitado»). En su libro «Los musulmanes en Asia Central y la próxima batalla», vinculó la liberación yihadista de la Mezquita de Al Aqsa y el surgimiento de un Estado islámico suní

### El calculado golpe de Daesh a España en Bamiyán

El ataque que mató a tres catalanes revela el pulso que el grupo terrorista tiene contra los talibanes en Afganistán



con layihad en Asia Central y Khorasan.

No deja de ser una referencia que Al Qaeda se tomó al pie de la letra y logró hacerse con el poder tras derrotar a los rusos y expulsarlos de Afganistán. Eran los tiempos del mulá Omar y los preparativos de los atentados del 11-S. Ahora son los talibanes los que detentan el mando y eso no lo puede tolerar el Estado Islámico, que ha desencadenado una feroz batalla contra los mandatarios de Kabul, repletos de problemas y sanciones y que buscan la normalización, si así se puede llamar en un régimen tan atroz, con diversas iniciativas, entre ellas, la reactivación del turismo en una nación con grandes atractivos por su larga historia en la que ninguna potencia ha llegado nunca a someterlos de forma permanente. Contra ese incipiente turismo iba dirigido el brutal atentado de Bamiyán, una espe-

cie de aviso para navegantes para quienes aman las vacaciones de «aventura». De nada valieron en este caso las advertencias de los gobiernos, entre ellos el español, para que no se realicen este tipo de viajes a lugares tan peligrosos.

Amedida que Daesh ganó impulso como movimiento, saben planificar acciones criminales concretas dentro de la estrategia global de dañar la economía afgana. El comunicado en el que asumían la autoría del

Una madre y su hija catalanas fueron asesinadas en Afganistán

atentado estaba lleno de referencias a los que son los objetivos tradicionales del Estado Islámico: cristianos pertenecientes a países que formaron parte de la coalición que los derrotó, entre ellos España; y «sus amigos chiíes azaras», los guías. Por si quedaba alguna duda, decían que «la ciudad de Bamiyán es un importante destino turístico para cristianos y paganos, ya que contiene una estatua de Buda custodiada por milicias talibanes que supervisan la organización y seguridad de su visita».

Este ataque, que nos ha afectado directamente al perder a tres de nuestros compatriotas, con ser un hecho puntual dentro de los continuos atentados que el Estado Islámico comete en sus zonas de influencia, debe ser una llamada de atención sobre el auténtico peligro del ISPK.

### Un brazo de propaganda

El grupo cuenta, además, con un brazo mediático. La Fundación Al Azaim, a través del que publica su revista «La Voz de Khorasan» y continuos panfletos sobre los más varios asuntos. En uno de estos hacía una referencia a España para recordar que había sido miembro de la coalición internacional en Afganistán.

España estaba incluida como uno de los 87 países «locos tiranos» que combaten al Estado Islámico (Isis, Daesh). El ataque a nuestro país, que incluye la inserción del nombre de España y su bandera en sendos gráficos, se enmarca en uno general contenido en un largo artículo contra sus ahora enemigos mortales, los talibanes: «Presumen de cómo han establecido relaciones internacionales con 38 países. Sin embargo, nosotros presumimos de cómo los más locos tiranos de 87 países se han unido para luchar contra nosotros», señalaban en inglés al pie de uno de los citados gráficos.

Es poco probable, aunque con el terrorismo nada se puede descartar, que los autores del reciente atentado de Bamiyán conocieran las nacionalidades de los que iban en la caravana turística, pero lo cierto es que el panfleto se publicó en redes sólo unos días antes del ataque.

Por eso, hay que insistir en la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades y no viajar a zonas sometidas a un alto peligro por la desestabilización que sufren.

21



El dato

50%

más de financiación educativa de MicroBank

MicroBank, el banco social de CaixaBank, dispara un 50% la financiación de formación con el préstamo «Skills&Education». El importe medio de los préstamos para estudiantes asciende a 7.140 euros, un 12,7% más. 7.140

euros de préstamo medio por estudiante



La empresa



Orense y Lugo dos nuevas comunidades solares que permitirán a un total de 343 nuevas familias acceder al autoconsumo y reducir así su factura de la luz sin necesidad de contar con infraestructura propia.

La balanza



La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, advirtió este domingo que el PSOE le va a poner objeciones en el seno del Ejecutivo tanto a su intención de reducir la jornada laboral como a su propósito de reformar las condiciones del despido.



Sacyr y OHLA, junto con otras cinco empresas, han resultado preclasificadas en un concurso público de Perú para hacerse con una concesión de carreteras de peaje que requerirá una inversión de 1.026 millones de dólares (unos 950 millones de euros al cambio).

R. L. Vargas. MADRID

ay aspectos de la economía española que, parafraseando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que van como un cohete. Pero no en el sentido positivo en el que pronunció la frase el jefe del Ejecutivo. Irene Montero, cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, replicó a Sánchez que «lo que va como un cohete en España es el precio de la vivienda». Y no puede ser más cierto. El alquiler, sin ir más lejos, sube a toda pastilla y sin freno desde hace años.

Según un análisis realizado por la web inmobiliaria Fotocasa, en los últimos diez ejercicios, la subida acumulada de las rentas alcanza el 78%. Así, los españoles debían pagar por el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados una media de 553 euros al mes en abril de 2014 (el precio medio era entonces de 6,91 euros el metro cuadrado al mes) frente a los 984 euros al mes que se pagaban de media en abril de este año (el mes pasado, el coste había escalado hasta los 12,30 euros el metro cuadrado mensual).

«Estamos asistiendo al mayor encarecimiento del arrendamiento de los últimos años», asegura María Matos, jefa de Estudios de Fotocasa. Matos explica que el coste del alquiler ha subido de forma significativa desde la recuperación económica debido al fomento de la vivienda de alquiler como principal solución habitacional tras la crisis financiera de 2008. «La reactivación de la demanda frente al déficit de oferta existente ha propiciado un tensionamiento de los precios que se ha hecho cada vez más intenso, hasta superar el precio registrado en la burbuja inmobiliaria de 2007 en

Las rentas se han disparado de 553 a 984 euros de media. En ciudades como Valencia, Palma o Málaga han subido más de un 100% en los últimos diez años

### El alquiler sí que es un cohete: un 78% más caro que en 2014

### ALQUILER DE UNA VIVIENDA DE 80M<sup>2</sup>

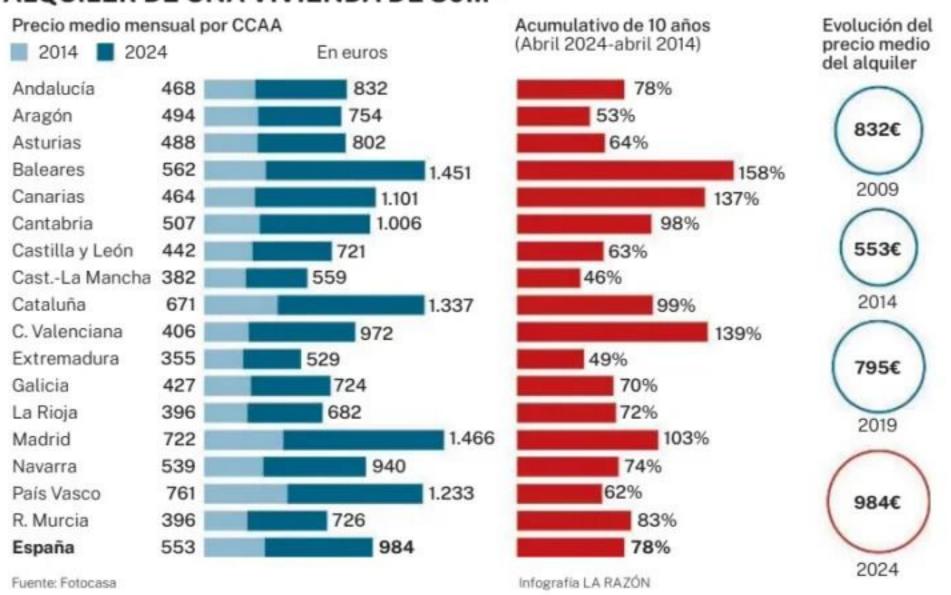

un 33%», asegura la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En el caso de la oferta, la aprobación de la Ley de Vivienda, que cumple su primer aniversario, ha propiciado una fuga masiva de viviendas desde el alquiler tradicional hacia otras modalidades Los precios ya superan en un 33% los máximos de la burbuja de 2007, asegura Fotocasa como el temporal, el turístico o por habitaciones. Fotocasa calcula que la oferta se ha desplomado un 25% debido a la aprobación de la normativa en un contexto de fuerte demanda cada vez más insatisfecha. Según sus datos, los inquilinos que buscan y no encuentran alquiler han pasado del 13,5% al 16,5%. Ylos que consideran que la Ley de Vivienda les complicará más encontrar un alquiler han subido del 35% al 36%. Como asegura Matos, «hay más demanda insatisfecha que nunca».

Aunque la subida de las rentas ha sido generalizada en todas, en algunas comunidades autónomas ha crecido más de un 150% en tan solo una década, lo que indica «un contexto de sobreprecio de la renta», según Matos.

La región a la que alude Matos es Islas Baleares, donde los precios del alquiler se han disparado un 158% en solo una década. El precio de la vivienda de alquiler en el archipiélago ha pasado de 7,03 euros el metro cuadrado al mes en abril de 2014 a los 18,14 euros que registró el mes pasado. Así, hace diez años, los baleares debían pagar por un alquiler de 80 metros una media de 562 euros al mes frente a los 1.451 euros que deben desembolsar ahora.

### Situación particular

El caso de Baleares es extremo en el fragmentado mercado inmobiliario español ya que se dan dos peculiaridades que tensan sus precios de forma importante. En primer lugar, está su carácter insular, que limita el suelo disponible para construir, restringiendo la oferta y presionando al alza los precios. A ello se suma su intensa actividad turística, con clientes, muchos de ellos extranjeros; con elevado poder adquisitivo, lo que también encarece de forma importante las rentas.

Junto a Baleares, otros dos bastiones turísticos como las Islas Canarias (137%) y la Comunidad Valenciana (139%) son las dos comunidades en las que más han subido los alquileres desde 2014. La cuarta en la que las rentas se han doblado es la Comunidad de Madrid (103%). ECONOMÍA 23

### Opinión

### Platón en la nave espacial española

### Juan Carlos Higueras

a Alegoría de la Caverna de Platón es una metáfora que explica cómo las personas pueden ser prisioneros encadenados dentro de una cueva, de espaldas al exterior, viviendo una realidad distorsionada gracias a las sombras que, quie-

nes pasan a sus espaldas, proyectan sobre la pared, utilizando la luz de una hoguera y una serie de objetos, que manipulan la verdadera realidad. En términos económicos, quizás estemos percibiendo una visión distorsionada por las sombras, en forma de indicadores económicos superficiales y noticias sesgadas, que impiden que nos liberemos de las cadenas estructurales y políticas y nos demos la vuelta, saliendo de la cueva para ver la luz del sol, pudiendo así ver la verdadera situación económica y su trayectoria. Con las elecciones europeas a tiro de piedra, el espectáculo de sombras tiene sesión continua. Una de esas sombras suele venir de la mano de las comparaciones interesadas con otros países, proyectando valores y porcentajes maquillados que podrían desviar la atención de la realidad que se oculta cada noche cuando la economía se quita el maquillaje. En la galaxia europea algunos dicen que nuestra nave va como un cohete. Pero las piezas del rompecabezas no encajan: en la sala de máquinas el 12% de los motores (sin contar los que sólo funcionan a veces) están parados y los que funcionan consumen más combustible que los de las otras naves, debido a la baja eficiencia y productividad. Mirando por la ventanilla, vemos que las demás naves van por delante y la nuestra tiene una fuga, en la que cada mes suelta más combustible que, además, pedimos prestado. Nuestra deuda ya está en los 1,613 billones,

conun aumento de 405.000 millones en 5 años y cada pasajero debe 33.195 €, frente a los 25.755 € de entonces, aunque nuestros salarios no han aumentado a igual ritmo, mientras suben la presión fiscal y la inflación, lo que lleva hasta el 26,5% el número de pasajeros en riesgo de pobreza. Es posible que lo que nos muestran sean esas sombras, una nave en ascenso gracias al combustible que recibimos en forma de deuda, fondos europeos y mayor recaudación fiscal, pero vigilemos si el rumbo no evita el choque con asteroides y acabemos desintegrados en el espacio.

J. C. Higueras es profesor del EAE Business School



Los hogares necesitan el 34,5% de sus ingresos para pagar el alquiler, frente al 22,6% para la compra

La ley de vivienda no evita un alza del 13% en un año Utilizando Idealista como fuente, la subida interanual en abril fue del 13% hasta 13 euros/ m2, el mayor precio de su serie histórica. Barcelona continúa siendo la capital más cara (21,1 euros/m2) seguida por Madrid (19,2 euros); San Sebastián (17,2 euros); Palma (15,8 euros) o Málaga (14,2 euros). Esto ha provocado que los hogares necesiten el 22,6% de sus ingresos para afrontar la compra de una vivienda, pero hasta el 34,5% en el caso del alquiler el último año, según Idealista. El portal apunta que en la ciudad de Barcelona el pago de la renta supone el 43%, en Palma el 41%, en Málaga el 40% o en Madrid el 38%.

En Madrid capital, donde el alquiler ha subido un 94,1% en los últimos diez años, los datos que tiene consignados Fotocasa aseguran que lleva veintitrés meses consecutivos con subidas acusadas, de dos cifras, situándose en estos momentos en máximos históricos y un 50% por encima de los datos que marcó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. «La facilidad en la venta, los índices de inflación y la intervención en el mercado [por la Ley de Vivienda] han causado la fuga de las viviendas de alquiler de larga duración a los regímenes temporales, turísticos o de habitaciones que han ocasionado que el stock esté en mínimos históricos» en la capital, según Matos.

### Estepona, en cabeza

Madrid no es, sin embargo, la ciudad en la que más se han encarecido los alquileres en la última década. Tal condición corresponde a la localidad malagueña de Estepona, donde los alquileres han subido un 190% desde abril de 2014, con lo que han pasado, de media, de los 446 euros al mes a los 1.297 euros. La segunda es la alicantina de Gandía (185%), seguida de la malagueña de Mijas (167%) y la también malagueña de Benalmádena (159%).

En cuanto a las principales ciudades españolas, destacan los incrementos de Palma de Mallorca (155%), Valencia (150%), Alicante (126%), Málaga (124%) y Barcelona (106%).

De entre las ciudades analizadas por el portal Fotocasa, en la que menos han subido las rentas ha sido Jaén (20,3%), seguida de Córdoba (33,6%), Ponferrada (36%), León (44,8%) y Reus (45,3%). Castilla-LaMancha (46%) es la región en la que menos se han disparado las rentas en el periodo, seguida de Extremadura (49%) y Aragón (53%). 24 ECONOMÍA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### Motor

### Un familiar que no renuncia a la deportividad

e-TSi tiene buena habitabilidad y un comportamiento muy divertido

### C. de Miguel. MADRID

Capacidady deportividad son dos de las virtudes que deben tener los automóviles de todo uso. Capacidad para poder desplazarse con toda la familia sin apreturas y deportividad para que el viaje sea divertido para el conductor y rápido para los acompañantes. Algo que se da en la versión Sportourer del Seat León y que se complementa con un diseño verdaderamente acertado. El León es, junto con el Ibiza, el modelo de mayor

éxito de Seaty con versiones como esta se entiende a la perfección. Su carrocería es un acierto. Su estructura familiar permiteviajar a cinco personas sin apreturas gracias, entre otras cosas, a su generosa distancia entre ejes. Y a ello, se une un maletero verdaderamente capaz gracias a su profundidad. Y todo ello con un estilo propio y precioso, salido de los lápices del estilista español Mesonero Romanos, que ahora trabaja para Alfa Romeo, con detalles, como el spoiler alfinal del techo que le dan un aspecto muy deportivo.

#### Interior

Si por fuera el coche nos parece bonito, esta sensación de haber cuidado los detalles se transmite en el interior, con unos asientos amplios y cómodos, salpicadero bien concebido con su pantalla central de conexiones y otra frente



El precio de esta variante es de 37.000 euros

al volante para facilitarnos los datos más relevantes del comportamiento del motor. El conjunto tiene las dimensiones adecuadas para ser un coche muy capaz, pero no enorme, ya que mide 4,64 de largo por 1,79 de ancho y 1,43 de alto, además de una distancia entre ejes de 2,68. Y como antes hemos hablado del maletero, este tiene una capacidad de 620 litros, ampliables hasta los 1.600 cuando abatimos los respaldos de los asientos traseros. Será dificil encontrar tanto espacio en los modelos de su competencia directa.

Este E-TSi monta un motor de bloque de aluminio de un litro y medio que rinde un potencia de 150 caballos, gracias a los cuales sus prestaciones son muy buenas, como corresponde a las siglas FR que aparecen en su carrocería. Y se complementa con una batería de 48 voltios con lo que puede disfrutar de la etiqueta Eco, lo cual relaja algunas restricciones de tráfico que empiezan a existir en algunas ciudades con Zonas de bajas Emisiones ya establecidas. Todo el conjunto se completa con un eficaz cambio automático DSG de siete velocidades que puede asimismo activarse manualmente a través de levas situadas en el volante.

#### **Prestaciones**

Gracias a que su peso no es nada elevado, ya que da en la báscula 1.416 kilos, consigue unas muy buenas prestaciones y que acelera de 0 a 100 por hora en 8,7 segundos y su velocidad punta se sitúa en 218 por hora. Pero silo que buscamos en el uso diario es una conducción más reposada, el fabricante da como consumo en recorridos mixtos cinco litros y medio.

Como es habitual, este León viene equipado con todos los sistemas de ayudas a la conducción habituales en las mejores berlinas, así como cámaras de visión para facilitar las maniobras. El precio de este Seat León FR E-TSi es de 37.000 euros.

### ORYZON

#### CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024 DE ORYZON GENOMICS, S.A.

El Consejo de Administración de ORYZON GENOMICS, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2024, en las oficinas de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, sitas en Paseo de la Castellana, 216 (Torre Realia), 28046, Madrid, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria el día 27 de junio de 2024 a la misma hora.

La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
 Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

4. Nombramiento de "KPMG Auditores, S.L." como auditores de cuentas de la

Sociedad.

5. Aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, en un importe efectivo de hasta 100 millones de euros y delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de fijar la fecha, el precio de emisión (o el procedimiento para su determinación) y demás condiciones de la emisión de conformidad con lo previsto en el artículo 505 de la Ley de Sociedades de Capital.

6. Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

### PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

 Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Les informamos de que está prevista la entrega de un regalo u obsequio por la asistencia, delegación o voto a distancia llevado a cabo por los accionistas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024.

### DERECHO A SOLICITAR INFORMACIÓN, A INCLUIR PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR PROPUESTAS DE ACUERDO

A partir de la fecha de publicación del último anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio de la Sociedad (Madrid, Carrera de San Jerónimo, 15, 2ª planta) o en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Sant Ferran, 74, Cornellà de Llobregat, Barcelona, de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes, o a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.oryzon.com), toda la documentación preceptiva; así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general.

De conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, en el apartado "Foro Electrónico de Accionistas" de la página web corporativa de la Sociedad (www.oryzon.com), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias de accionistas que, en su caso, puedan constituirse con arreglo a lo previsto en el artículo 539.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día, remitiendo de manera fehaciente la correspondiente notificación a la atención de la Secretaría de la Sociedad y del Presidente del Consejo de Administración, que deberá recibirse en el domicilio de la Sociedad (Madrid, Carrera de San Jerónimo, 15, 2ª planta) o en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Sant Ferran, 74, Cornellà de Llobregat, Barcelona dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

En la página web corporativa de la Sociedad (<u>www.oryzon.com</u>) se puede obtener información más detallada sobre estos derechos.

### ASISTENCIA PRESENCIAL Y A TRAVES

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, siempre que dicha titularidad conste inscrita a su nombre en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración.

Para poder asistir presencialmente a la Junta General, los accionistas y sus representantes deberán registrarse para reservar un asiento a través del Departamento de Atención al Accionista ((+34) 93 707 41 00) antes de las 11:00 horas del día de la celebración de la Junta.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado que la asistencia a la Junta General Ordinaria se pueda llevar a cabo, también, por medios telemáticos, que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta. La asistencia telemática a la Junta General y el ejercicio telemático de los derechos de los accionistas se llevarán a cabo a través de la plataforma de asistencia telemática habilitada en la página web corporativa de la Sociedad (www.oryzon.com) y estarán sujetos a lo previsto en la Ley y a las siguientes reglas básicas:

(i) Identificación y registro previo: los accionistas y representantes que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse previamente hasta las 11:00 horas del día en que se celebre la Junta General, siguiendo para ello las instrucciones que se recogen en la plataforma de asistencia telemática.

(ii) Conexión y elaboración de la lista de asistentes: el accionista o representante que se haya registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General conforme al apartado (i) anterior, deberá conectarse a la plataforma de asistencia telemática entre las 11:00 horas y las 12:00 horas del día en que fuera a celebrarse la Junta General, e identificarse conforme alguno de los medios previstos en la citada plataforma de asistencia telemática.

(iii) Intervención: de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de información o aclaraciones que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirse a la Sociedad, por escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la plataforma de asistencia telemática habilitada en la página web de la Sociedad, antes de las 11:30 horas del día de la celebración de la Junta General.

(iv) Votaciones: la emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos

comprendidos en el orden del día podrá realizarse a través de la plataforma de asistencia telemática desde el momento de la conexión como asistente del accionista o, en su caso, del representante, el día de celebración de la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo de votación. En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que no figuren en el orden del día, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación, y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo de votación de dichas propuestas de acuerdo.

(v) Abandono de la reunión: el asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta deberá hacerlo enviando una comunicación electrónica a través del enlace "Asistencia telemática" habilitado en la página web corporativa de la Sociedad. Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.

En el supuesto de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los asistentes por medios telemáticos que se hubieran conectado en primera convocatoria deberán volver a conectarse de nuevo en segunda convocatoria.

Para más información sobre la asistencia a la Junta, los accionistas pueden dirigirse a la página web corporativa (www.oryzon.com), a la dirección de correo electrónico accionistas@oryzon.com y al teléfono de Atención al Accionista (+34) 93 707 41 00.

### REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la

Junta General por otra persona, aunque no fuera accionista.

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán también hacerse representar o votar a distancia cumplimentando y firmando la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia expedida en papel por alguna de las entidades participantes en Iberclear, o puesta a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá remitirse a la Sociedad, mediante correspondencia postal, servicio de mensajería equivalente o a la dirección de correo electrónico accionistas@oryzon.com

El accionista podrá conferir su representación o votar a distancia también a través de la página web corporativa (<a href="www.oryzon.com">www.oryzon.com</a>) o telefónicamente a través del Departamento de Atención al Accionista ((+34) 93 707 41 00).

Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la Junta General por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día hábil inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Para más información sobre la delegación y el voto a distancia, los accionistas pueden dirigirse a la página web corporativa (www.oryzon.com), a la dirección de correo electrónico accionistas@oryzon.com y al teléfono de Atención al Accionista (+34) 93 707 41 00.

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y en el artículo 3 del Reglamento de la Junta General.

### PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales que se recojan con ocasión de la organización y celebración de la Junta de Accionistas de 2024 se tratarán de conformidad con lo previsto en la Política de Protección de Datos que podrá encontrar en la sección correspondiente a la Junta General Ordinaria 2024 de la página web corporativa de la Sociedad (www.oryzon.com).

Madrid, a 24 de mayo de 2024 Augusto Piñel Rubio Secretario no consejero del Consejo de Administración LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

Applus<sup>®</sup>

#### Applus Services, S.A. Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. (en adelante, "Applus" o la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar por vía exclusivamente telemática en primera convocatoria el día 27 de junio de 2024 a las 12:00 horas y, en caso de no alcanzarse el quorum de asistencia necesario, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2024 a las 12:00 horas.

Se comunica a los Accionistas que es previsible que la

Junta General Ordinaria de Accionistas que es previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en segunda convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Applus, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de Applus y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.-Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Applus correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Applus durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Reelección de D. Nicolás Villén Jiménez como Consejero Independiente.

Sexto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.

Séptimo.- Aprobación de la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Enrelación con el punto Quinto del Orden del Día, se hace constar que la Sociedad ha recibido con fecha 22 de mayo de 2024 por via notarial una notificación del accionista Manzana Spain Bidco, S.L.U. solicitando el nombramiento de un miembro del Consejo de Administración en ejercicio del derecho de representación proporcional previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyos efectos dicho accionista ha procedido a agrupar 28.204.123 acciones de Applus, representativas del 21,851% del capital social. El efectivo ejercicio de ese derecho en el marco de la Junta General Ordinaria de Accionistas aquí convoçada impediría la votación de la propuesta incluida en el Punto Quinto, y la vacante en el Consejo de Administración sería cubierta por la persona designada por Manzana Spain Bidco, S.L.U.

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de los

Estatutos Sociales, la Junta se celebrará de forma exclusivamente
telemática, sin asistencia física de los Accionistas o de sus
representantes. En virtud asimismo de lo dispuesto en el artículo
12.5 de los Estatutos Sociales, la Junta se considerará celebrada en
el domicilio social.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS

Los Accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (Applus Services, S.A., calle Campezo número 1, Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 3, Planta 4, 28022 Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los Accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de las que son titulares, así como de los puntos a incluir en el Orden del Día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

Asimismo, los Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán presentar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y los artículos 7.5 y 13.5 del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante Acta de la reunión de la Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

De acuerdo con los artículos 15 y 17 de los Estatutos Sociales y 7.4 y 14 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir y votar en la Junta General los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, sean titulares de una o más acciones que estén inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta.

Los Accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta General podrán ejercer el voto, por sí mismos o por medio de representación, de cualquiera de los siguientes modos: (i) asistiendo telemáticamente y votando en la Junta, mediante su previa identificación a través de la página web de la Sociedad (www.applus.com); o (ii) votando en la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada; o (iii) votando por correspondencia postal, con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada al efecto, o (iv) mediante comunicación electrónica por el procedimiento establecido, haciendo uso del formulario disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com), todo ello de conformidad con las reglas de procedimiento que posteriormente se establecen.

Los Accionistas que deseen votar en la Oficina de Información al Accionista, por correspondencia postal o mediante comunicación electrónica deben indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del Día. Si en relación con alguno de los puntos del Orden del Día no indican el sentido de su voto, se entenderá que votan a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y en contra de los nuevos puntos del Orden del Día y nuevas propuestas de acuerdos que, en su caso, sean formulados por accionistas al

amparo del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital. El voto emitido en la Oficina de Información al Accionista, por correspondencia postal o mediante comunicación electrónica sólo podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión del voto y dentro del plazo establecido para dicha emisión; o (ii) por asistencia telemática a la Junta General del Accionista que lo

En el caso de que un Accionista emita su voto una o más veces mediante el mismo o diferentes medios de comunicación a distancia, prevalecerá el recibido en último lugar, quedando

invalidados los recibidos en fecha anterior.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no tendrá que ser necesariamente Accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos al efecto.

La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente del Accionista (presentando la documentación acreditativa del vínculo de afinidad o consanguinidad que corresponda) o de apoderado general mediante documento público para administrar todo el patrimonio que el Accionista tuviera en territorio español. La representación podrá conferirse, asimismo, mediante correspondencia postal o por medios de comunicación electrónicos, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce la representación y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, todo ello de conformidad con las reglas de procedimiento que posteriormente se establecen.

La representación es siempre revocable. Para que la revocación resulte oponible, deberá ser notificada a la Sociedad en los mismos terminos previstos para la notificación del representante. La asistencia a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada. El voto efectuado a través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación electrónica o mediante correspondencia postal ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de la que tuviera conocimiento la Sociedad.

Los Accionistas menores de edad o incapacitados y las personas jurídicas Accionistas serán representados por quienes ostenten su representación debidamente acreditada.

No se podrá tener en la Junta más de un representante, tanto en los casos de representación legal como en el supuesto de que

Accionista delegue el derecho de asistencia. En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las ácciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del Accionista representado, las siguientes reglas: (i) cuando el Accionista que confiera su representación no indique otra cosa, se entenderà que ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria y en contra de las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración; (ii) en el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, se entenderá conferida al Presidente de la Junta; y (iii) el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General de Accionistas. En este último caso, y salvo indicación en contrario por parte del Accionista representado, el representante ejercerá el voto en sentido negativo.

Si se hubieran emitido instrucciones de voto por parte del Accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a dichas instrucciones y tendrá la obligación de conservar las instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta que se convoca. El representante podrá tener la representación de más de un Accionista sin limitación en cuanto al número de Accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios Accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada Accionista.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con las eventuales situaciones de conflictos de intereses, el Administrador a quien un Accionista confiera su delegación no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. A falta de dichas instrucciones, la delegación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que aparezcan legitimadas como Accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares últimos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.

REGLAS DE PROCEDIMIÊNTO RELATIVAS A LA ASISTENCIA TELEMÁTICA Y A LA REPRESENTACIÓN Y VOTO ANTES DE LA JUNTA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA a) Asistencia telemática

a) Asistencia telemática De conformidad con lo

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.1 de los Estatutos Sociales y 7.4 y 17.2 del Reglamento de la Junta, los Accionistas (o sus representantes) podrán ejercer su derecho de asistencia a la Junta General por medios telemáticos, siguiendo las siguientes instrucciones:

a.1) Registro y conexión

Los Accionistas o representantes de Accionistas que deseen asistir a la Junta deberán registrarse entre las 9:30 y las 11:30 horas de la fecha de celebración de la Junta (esto es, del 27 de junio de 2024 si se pretende asistir en primera convocatoria o del día 28 de junio de 2024 si se pretende asistir en segunda convocatoria). Para ello, el Accionista o representante deberá acceder a la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas, seguir las instrucciones y completar los datos necesarios para su registro.

Con posterioridad a la hora indicada no se admitirá ninguna conexión para el ejercicio del derecho de asistencia. El Accionista o representante podrá seguir la retransmisión de la Junta y proceder a la votación en tiempo real de los distintos puntos del Orden del Día siguiendo las instrucciones que se le indiguen.

Las garantías que el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del Accionista que asista telemáticamente son (i) la firma electrónica reconocida o la firma electrónica avanzada basadas en el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación, (ii) el certificado electronico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, o (iii) las credenciales usuario/clave que el Accionista recibirá en su dirección de correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de Accionista a través de un formulario especial de solicitud de credenciales disponible en la plataforma de voto y delegación electrónica habilitada en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas; dicho formulario deberá presentarse antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 26 de junio de 2024.

Si la persona que fuera a asistir telemáticamente tuviera conferidas delegaciones en su favor, el Accionista que la hubiese conferido deberá comunicar al representante dicha delegación, y, además, salvo que la delegación se haya otorgado por medios telemáticos, hacer llegar una copia de la delegación conferida a la Sociedad (por correo postal a Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Valles, 08193 Barcelona; o por correo electrónico a juntageneral@applus.com), junto con una copia del DNI o pasaporte del representante, antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 26 de junio de 2024, e identificarse según se le indique en las instrucciones.

a.2) Envío de intervenciones y preguntas Los Accionistas o sus representantes que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del Orden del Día, solicitar aclaraciones sobre la información accesible al público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general o acerca del informe del auditor o realizar las propuestas que permita la Ley, deberán formular y remitir su intervención, pregunta o propuesta a través de la aplicación habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas, desde el momento del registro y hasta que finalice el plazo que indique el Presidente de la Junta para la realización de intervenciones o preguntas.

El asistente que desee que su intervención conste en el Acta de la Junta deberá remitirla por escrito e indicarlo de forma clara y expresa en el texto de aquella. Las intervenciones de los asistentes que se envien por escrito serán leidas por el Secretario de la Junta en atención a su relevancia durante el turno de intervenciones. Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes serán contestadas durante el transcurso de la reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la Junta, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

a.3) Acreditación de la condición de Accionistas de las

personas registradas

La asistencia del Accionista registrado estará sujeta a la comprobación de la condición de titular de acciones inscritas en el Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. Los Accionistas registrados que pierdan tal condición no podrán acceder a la celebración de la Junta General ni tampoco, en su caso, sus representantes.

En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el Accionista (o representante) que asista y emita su voto a distancia y el que conste en el registro contable antes indicado, se considerará válido, a los efectos del quórum de constitución y votación, el número de acciones que conste en dicho registro.

a.4) Ejercicio del derecho de voto el día de la Junta El Accionista o representante que se conecte a la plataforma de asistencia telemática dentro del horario indicado en el apartado a.1) anterior podrá seguir la retransmisión de la Junta y proceder a la votación de los distintos puntos del Orden del Día desde el momento de su conexión y hasta que finalice el plazo de votación que indique el Presidente de la Junta.

b) Voto en la Oficina de Información al Accionista antes de la

celebración de la Junta

En el caso de que el Accionista decida emitir su voto, personalmente o mediante representante, en la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, O8193 Barcelona), deberá presentar la tarjeta de asistencia y voto en la que conste con claridad la identidad del Accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día, así como su firma autógrafa, y exhibir el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, si el Accionista es persona física. Asimismo, en caso de representación, tanto si el Accionista es persona física como si es persona jurídica, el representante deberá exhibir el documento que acredite la representación. Para que este voto sea válido, deberá efectuarse antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 26 de junio de 2024.

 c) Representación y voto mediante correspondencia postal antes de la celebración de la Junta

Para otorgar la representación o ejercer el voto por correspondencia postal, deberá remitirse a la Sociedad (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) en sobre cerrado, la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante correspondencia postal deberán recibirse por la Sociedad antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día 26 de junio de 2024.

d) Representación y voto mediante comunicación electrónica

antes de la celebración de la Junta Los Accionistas que deseen otorgar la representación o votar mediante comunicación electrónica deberán hacerlo a través de la plataforma de voto y delegación electrónica habilitada en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas, siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en cada una de las pantallas de la citada plataforma y completando los formularios allí disponibles. Para ello, harán constar su identidad mediante (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación, (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, o (iii) las credenciales usuario/clave que el Accionista recibirá en su dirección de correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de Accionista a través de un formulario especial de solicitud de credenciales disponible en la plataforma de voto y delegación electrónica habilitada en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante comunicación electrónica deberán recibirse por la Sociedad antes de las 12:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:00 horas del día

e) Incidencias técnicas
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender,
cancelar o restringir los mecanismos de asistencia telemática, de
voto y delegación electrónicos previos a la Junta, cuando razones
técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

26 de junio de 2024.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al Accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática, de voto y delegación electrónicos previos a la Junta.

Para mayor detalle sobre el procedimiento y reglas de estas modalidades de representación y voto, los accionistas pueden consultar el "Procedimiento para la asistencia telemática y la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas de Applus Services, S.A.", que figura en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los Accionistas podrán examinar en el domicilio social de Applus (Applus Services, S.A., calle Campezo número 1, Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 3, Planta 4, 28022 Madrid) y pedir la entrega o envio de forma gratuita (el cual podra efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el Accionista admite este medio) de la siguiente información:

ii. Bl presente anuncio de convocatoria.
 iii. Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

iii. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. iv. Cuentas Anuales Individuales (compuestas por balance de

iv. Cuentas Anuales Individuales (compuestas por balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

v. Cuentas Anuales Consolidadas (compuestas por estado de situación financiera consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado del resultado global consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes (incluyendo el estado de información no financiera),

junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

vi. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al eiercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

vii. Texto integro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

yiii. Perfil profesional y biográfico de D. Nicolás Villén Jiménez. ix. Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de D. Nicolás Villén Jiménez como consejero.

x. Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023 e información adicional.

xi. Propuesta motivada del Consejo de Administración e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la nueva Política de Remuneraciones de los consejeros, referida en el punto Séptimo del Orden del Día.

xii. Procedimiento para la asistencia telemática y la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas de Applus Services, S.A.

General de Accionistas de Applus Services, S.A. xiii. Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas

cionistas. Toda esta información se encuentra dispon

Toda esta información se encuentra disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado "Junta General de Accionistas".

De acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General o durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

De conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado "Junta General de Accionistas", se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el "Foro"), al que podrán acceder con las debidas garantías los Accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir. La finalidad del Foro es la de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General. Las normas de funcionamiento del Foro se recogen en el "Reglamento de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas de Applus Services, S.A." que figura en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado "Junta General de Accionistas".

En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento al Orden del Día anunciado en la presente convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley de Sociedades de Capital, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

El Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica entre los Accionistas, ni un lugar de debate virtual. El Foro tampoco constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas. El Foro se habilita con la finalidad de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Otra información de interés
Los Accionistas podrán obtener información adicional
accediendo al apartado "Inversores/Junta General de Accionistas",
disponible de forma permanente en la página web corporativa
(www.applus.com), o dirigiéndose a la Oficina de Información al
Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n,
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona; Teléfono: +34
93 520 20 50; horario: de lunes a viernes de 10h a 13h; correo

electrónico: juntageneral@applus.com). b) Protección de Datos Personales Los datos personales que los Accionistas faciliten a la Sociedad con ocasión del ejercicio de sus derechos de información, participación en el Foro Electrónico de Accionistas, asistencia, representación y voto en la Junta General de Accionistas de la Sociedad o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos Accionistas entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los régistros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. - Iberclear), serán tratados por a Sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial (incluyendo, sin limitación, la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad, que se conservarán durante los plazos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales de la Sociedad o mientras puedan surgir responsabilidades de la relación accionarial.

Las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión e Iberclear podrán facilitar a la Sociedad el listado de Accionistas conteniendo los datos personales de nombre, apellidos, número de documento de identidad o pasaporte y domicilio. Asimismo, los Accionistas representados en la Junta General podrán facilitar a la Sociedad los nombres, apellidos y número de documento de identidad o pasaporte de las personas que les representen, salvo que el representante designado sean los Consejeros, el Secretario y/o el Vicesecretario de la Sociedad. Los datos personales de los Accionistas y, en su caso, de sus representantes no serán comunicados a terceros excepto al Notario que asista a la Junta General en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de dicha Junta o salvo que sea necesario para dar cumplimiento a un mandato legal.

Los Accionistas o, en su caso, sus representantes podrán en relación con sus propios datos y en los términos previstos por la normativa; (i) consultar los mismos en los ficheros de la Sociedad (derecho de acceso); (ii) solicitar su modificación cuando sean inexactos (derecho de rectificación); (iii) solicitar que no sean objeto de tratamiento (derecho de oposición); (iv) solicitar su eliminación (derecho de supresión); (v) solicitar la limitación de su tratamiento cuando se compruebe la impugnación de la exactitud de los datos personales, cuando el tratamiento sea ilícito el interesado se oponga a la supresión de sus datos y cuando la Sociedad no necesite tratar los datos pero los interesados los necesiten para el ejercicio o defensa de reclamaciones (derecho de limitación); (vi) recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos hayan facilitado directamente así como transmitirlos a un tercero (derecho de portabilidad); y (vii) revocar su autorización expresa para el uso de sus derechos de imagen en cualquier momento.

Para ejercitar los referidos derechos los Accionistas y, en su caso, los representantes deben enviar su solicitud junto con una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento legal que acredite su identidad a Applus Services, S.A. (Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), indicando en el asunto "Junta General de Accionistas". En todo caso, los Accionistas y, en su caso, los representantes podrán ejercer su derecho de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) u otra autoridad de protección de datos competente.

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el Accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho Accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

En Madrid, a 23 de mayo de 2024. D. Vicente Conde Viñuelas Secretario del Consejo de Administración Applus Services, S.A. 26 ECONOMÍA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### Motor

### UX300h: potencia, confort y tecnología

La marca japonesa Lexus actualiza su todocamino con mejoras en los motores y un mayor rendimiento

### J. L. Semprún. MADRID

Lexus es la marca premium del grupo Toyota y su nombre ha llegado a ser sinónimo de comodidad, facilidad de conducción y, por supuesto, de lujo, representado tanto en la calidad de sus materiales como en sus acabados. El UX 250h, híbrido no enchufable, nació gracias a la experiencia de Toyota en mecánicas electrificadas para competir en el concurrido sector de los SUV urbanos, en el que también compite con una

ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERÍA, S.A.U.
(Sociedad absorbente)

AYESA AIR CONTROL INGENIERÍA AERONAÚTICA, S.L.U.
CLEVERTASK SOLUTIONS, S.L.U.
(Sociedades absorbidas)

Anuncio de Fusión por absorción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que transpone Directivas de la Unión Europea en materia de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles (en adelante, la nueva LME), se hace público que, con fecha de 24 de mayo de 2024, el socio único de la entidad mercantil "ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U." ("sociedad absorbente") ha acordado la fusión por absorción de las sociedades "AYESA AIR CONTROL INGENIERÍA AERONAÚTICA, S.L.U.", (en adelante, "AAC"), "CLEVERTASK SOLUTIONS, S.L.U.", (en adelante, "CLEVERTASK") y "CLEVERDATA SOLUTIONS S.L.U.", (en adelante, "CLEVERDATA") -todas ellas como sociedades absorbidas- acuerdo que adopta ajustándose al proyecto de fusión suscrito en la misma fecha, 24 de mayo de 2024, firmado por los órganos de administración de todas las entidades.

Dicha fusión comportará la transmisión en bloque del patrimonio social de las sociedades absorbidas a la sociedad absorbente, la cual adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, según los términos establecidos en el proyecto de fusión referido.

Se hace constar que la sociedad absorbente y las sociedades absorbidas CLEVERTASK y ACC están participadas al 100% de su capital social de forma directa por el mismo socio único, la entidad mercantil de nacionalidad francesa "ALTEN EUROPE, S.A.R.L.", y de forma indirecta, en el caso de CLEVERDATA (empresa ésta sin actividad, ni plantilla), ya que el 100% de su capital social pertenece a CLEVERTASK, por lo que resulta aplicable a esta fusión el régimen simplificado del artículo 53 de la nueva LME por remisión del artículo 56 del mismo cuerpo normativo. No se ha requerido, por tanto, ni informe de administradores ni informe de expertos, ni se ha producido aumento de capital en la sociedad absorbente.

Asimismo, de conformidad con el artículo 9 y 53 de la nueva LME, al haberse adoptado el acuerdo de fusión por la junta general universal (socio único) de la sociedad absorbente, y por tanto de forma unánime en ejercicio de las facultades de la junta universal, no es preceptivo el depósito previo del proyecto común de fusión en el Registro Mercantil, ni la publicidad preparatoria contemplada en el artículo 7 de la nueva LME. No obstante lo anterior, de manera voluntaria, los administradores de las sociedades participantes en esta fusión han acordado insertar en la misma fecha (24 de mayo de 2024) el proyecto de fusión y los documentos preceptivos conforme al artículo 46 de la nueva LME en las páginas web de las sociedades que disponen de la misma y que son ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERÍA, S.A.U. "https://www.alten.es/" y las sociedades absorbidas que tienen página web y que son CLEVERTASK SOLUTIONS, S.L.U. (www.clevertask.com); CLEVERDATA SOLUTIONS S.L.U. (https://cleverdata.io/). AAC no dispone de página web, pero se ha puesto a disposición de los socios, los obligacionistas, los titulares de derechos especiales y los representantes de los trabajadores, que así lo soliciten por cualquier medio admitido en Derecho, tendrán derecho al examen en el domicilio social de copia íntegra de los documentos preceptivos de la fusión, así como a la entrega o al envío gratuitos, por medios electrónicos, de un ejemplar de cada uno de ellos. Por lo que todos los interesados pueden visualizar, descargar y disponer de los documentos preceptivos de la fusión y al referido proyecto común de fusión. La publicación, notificación y disposición que se ha realizado con fecha de 24 de mayo de 2024, se mantendrá en las webs mencionadas hasta el otorgamiento de la escritura pública preceptiva, como a disposición de los interesados y a su envío, si así es requerido.

Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la citada LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y el balance de fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades podrán oponerse a la fusión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de fusión de acuerdo con el artículo 13 de la Ley.

En Madrid, el 24 de mayo de 2024. El Secretario Consejero del Consejo de la sociedad ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORÍA E

INGENIERÍA, S.A.U.

D. Olivier Granger.

Los Administradores Mancomunados de la sociedad AYESA AIR CONTROL INGENIERÍA AERONAÚTICA, S.L.U.

Doña Claudia Arrigo y D. Enrique Aparicio Rivas.

El Secretario no consejero de las entidades CLEVERTASK SOLUTIONS, S.L.U. y de CLEVERDATA SOLUTIONS S.L.U.

Enrique Aparicio Rivas.



La potencia del motor asciende ahora a 199 cv

versión solo eléctrica, denominada UX300e. Sus cualidades le permitieron abrirse paso hasta acaparar cerca de la mitad de las ventas totales de la marca en España. Y, a la hora de modernizar un producto de éxito como el UX, Lexus ha optado por volcar todos sus esfuerzos en el interior, pues la carrocería es la misma, aunque amplía su paleta de posibles colores. La nueva denominación, que ahora es UX300h, indica que estamos ante un modelo más potente y, efectivamente, lo es: su mecánica híbrida ha pasado de ofrecer 184 CV de potencia a 199.

En la renovación hay también elementos de la estructura, inapreciables exteriormente, como el mayor aislamiento del ruido exterior, los nuevos soportes del

radiador y el panel inferior trasero aumentan la comodidad de marcha. Se refuerza así la plataforma que emplean otros vehículos del grupo, la GA-C de probada eficacia. Sobre ella, el UX300h mide 4,495 metros de largo por 1.520 de ancho y gracias a su altura, de 1,520 metros, se ha diseñado un interior muy cómodo, con mayor aislamiento del ruido exterior y del

motor. Las plazas traseras son también practicables, aunque el espacio para las piernas puede ser muy justo para los ocupantes de mayor altura. Se mueve con soltura gracias a la combinación de su motor de gasolina de 2.0 litros, de cuatro cilindros, que ha ganado en eficiencia. En el caso de la versión 4X4, se suma un segundo motor eléctrico de nuevo diseño con 30 KW de potencia. El nuevo Lexus se sirve de un sistema de cambio automático tipo CVC y logra recargar, con el frenado y las deceleraciones, la nueva batería, de ión-litio y 222 voltios. Está situada bajo el asiento trasero y mejora en un 8% las prestaciones, según el fabri-

cante, que ha cifrado la aceleración de 0 a 100 kilómetros en 8,1 segundos, que se reducen a 7,9 en la versión con tracción total. También se puede elegir el modo en el que emprender la marcha, con las ya habituales opciones Eco, Normal o Sport, e incluso una cuarta, denominada «Custom», que permite programar las preferencias del conductor. En la prueba efectuada por LA RAZÓN en la ciudad francesa de Burdeos y su comarca, el nuevo UX300h se mostró fácil de conducir y muy adecuado para el usuario medio. Su mecánica responde con la rapidez requerida y confirmeza en las curvas, lo mismo que sus sistemas de frenado y suspensiones, que hacen que la marcha sea igualmente cómoda y segura sobre vías rápidas, urbanas



El modelo estará disponible en España en junio

o carreteras secundarias. La seguridad se refuerza con el Lexus Safety System +3., un extenso catálogo de ayudas a la conducción, como la salida segura, el frenado de emergencia, salida de carril o la asistencia en los cruces.

Frente al conductor, una pantalla digital de 12,3 pulgadas facilita los datos necesarios para la conducción, como la velocidad, las señales de tráfico con límite de velocidad o las indicaciones de navegación. En los modelos más altos de la gama UX300h se incluye un proyector de datos sobre el parabrisas que evita tener que desviar la vista de la calzada para seguir, por ejemplo, las señales o los datos de navegación. Sobre el volante se ha instalado un dispositivo capaz de advertir el cansancio del conductor y alertar con sonidos cada vez más intensos si no hay respuesta o, incluso, detener lentamente el vehículo. A su lado, en el centro del salpicadero, se dispone de otra pantalla de 8 pulgadas (12,3 en los modelos más equipados), para el nuevo sistema de infoentretenimiento, que resulta más fácil de usar.

Con la frase «Hey Lexus» admite comandos de voz, discrimina entre los ruidos del habitáculo y es capaz de distinguir entre las órdenes del conductor o de un acompañante. Como corresponde, los teléfonos móviles, tanto con Android Auto o Apple Car Play, pueden conectarse sin cables. Todo es

> mucho más fácil y refinado en el interior de este silencioso Lexus, donde el cuidado de los tapizados, el acabado de superficies como el salpicadero con tacto de papel japonés, el cuero (auténtico o vegano, según se prefiera) de los asientos y sus costuras dignas de artesanía, el sistema de climatización o el equipo de música contribuyen a un ambiente lujosa-

mente confortable. El maletero, de muy fácil acceso, ofrece 315 litros de capacidad.

El modelo de acceso se puede comprar desde 41.300 euros y no paga impuesto de matriculación por su bajo nivel de emisiones. Las tarifas crecen según las versiones hasta llegar el tope de gama que cuesta poco más de 61.000 euros. La marca ofrece de forma gratuita, si se realiza el mantenimiento en sus centros autorizados, una cobertura Lexus Relax de hasta 15 años y 250.000 kms. Los concesionarios pueden recibir ya reservas de compra, aunque los vehículos comenzarán a entregarse a partir del mes de junio.

LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

#### CONSTRUCCIONES MS, S.A.

El administrador único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en el domicilio social sito en Calle Gandía nº1 de Madrid a las diez horas del día 28 de junio de 2024 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente,

### ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la LSC, se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envio gratuito.

> Madrid, 21 de mayo de 2024 El administrador único. D. Pedro Baamonde Antelo.

#### ANUNCIO TRANSFORMACIÓN CONTRATISTAS REUNIDOS HERCESA, S.A.

Con fecha 13 de mayo de 2024, la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad Contratistas Reunidos Hercesa, S.A. acordó por unanimidad de sus socios la transformación en sociedad de Responsabilidad Limitada, que pasará a denominarse Contratistas Reunidos Hercesa, S.L., habiendo sido informados los trabajadores de la sociedad con anterioridad a la adopción del acuerdo, conforme con la normativa aplicable.

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023 se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de solicitar y obtener gratuitamente el texto integro del acuerdo adoptado, así como el balance presentado y demás información sobre la transformación.

> Guadalajara, 22 de mayo de 2024. Administrador Solidario, Don Juan Jose Cercadillo Calvo.

#### SALTAGUA, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en Valencia, Sede social, Plaza de Tetuán 1-5, el día 27 de Junio del presente año 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 28 de Junio de 2024 a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

### ORDEN DEL DIA

- 1. Ratificación de la constitución de la Junta General y aprobación del Orden del día, así como del presidente y Secretario de la misma.
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
- 3. Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.
- Lectura y aprobación del Acta.

Los Sres Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación, a partir de la fecha de hoy podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 18 de Mayo de 2024. La Presidenta del Consejo, Mº del Carmen Boluda Bayona, El Secretario del Consejo, Pedro Boluda Bayona.

#### SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

D. Antonio Vela Vico, Presidente de Soluciones Energéticas, S.A. convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Madrid, Avenida Real de Pinto, 146, el día 27 de junio de 2024, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el 28 de junio de 2024, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2023.
- Aplicar el resultado del ejercicio 2023.
- 3.- Facultar al administrador único para elevar públicos los acuerdos.
- Ruegos y preguntas.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

> En Madrid, a 23 de Mayo de 2024 El Presidente, Antonio Vela Vico.

### LARAZON

### **Financieros** Societarios Agrupados

CONSTRUCCIONES ALBORCH PRATS SCVL ANUNCIO DE AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL

Se hace constar que en Junta General Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2024 se acordó por unanimidad la modificación del art 2 de los Estatutos Sociales, el cual pasa a tener la siguiente redacción:

La sociedad tendrá como objeto, la compra-venta, alquiler y gestión de todo tipo de inmuebles, la gestión de todo tipo de rehabilitación de edificios y obras.

Instalaciones de fontanería, gas, calefacción y refrigeración.

La promoción, construcción de obras de edificación urbana, urbanización, saneamiento y abastecimiento de aguas, movientes de tierras y similares, así como la reparación y conservación de las obras anteriores, excavaciones, demoliciones, derribos, consolidación y preparación de terrenos, cimentación, pavimentación y afirmado de cualquier clase de terrenos, preparación y montaje de cualquier clase de estructuras y cubiertas para todo tipo de construcciones, pequeñas obras de albañilería. (CNAE:6832)

La finalidad de las actividades que constituyen el Objeto Social, es proporcionar trabajo a las personas asociadas.

Benicolet, 14 de febrero de 2024.-El Presidente y Secretaria D. Diego Alborch Prats y Elvira Catalá Catalá, respectivamente.

#### SOLUCIONES DE EMBALAJE EN PLÁSTICO, S.L.U. (Sociedad Escindida) LUZ DE TESALI, S.L.U. (Sociedad Beneficiaria) Anuncio de Escisión Parcial Simplificada.

De conformidad con los artículos 10 y 13 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea" (en lo sucesivo, el "Real Decreto") se hace público que el día 23 de mayo de 2024, el Socio Unico de la sociedad SOLÚCIONES DÉ EMBALAJE EN PLÁSTICO, S.L.U., y el Socio Único de la sociedad LUZ DE TESALI, S.L.U., ambos, en el ejercicio de sus competencias de Junta General de Socios, han acordado la decisión unánime de aprobar la Escisión Parcial la sociedad SOLUCIONES DE EMBALAJE EN PLÁSTICO, S.L.U., (Sociedad Escindida), que escindirá parte de su patrimonio social constituido por los activos y pasivos afectos a su actividad, concretamente a la rama de actividad inmobiliaria, traspasando en bloque dicho patrimonio escindido a la sociedad LUZ DE TESALI, S.L.U. (Sociedad Beneficiaria), que lo adquirirá por sucesión a título universal, conjuntamente con los derechos y obligaciones que componen la parte del patrimonio escindido, todo ello en los términos del Proyecto Común de Escisión Parcial Simplificada suscrito el 1 de abril de 2024 por los órganos de administración de las sociedades participantes en la Escisión Parcial y que fue aprobado por el Socio Unico de la Sociedad Escindida y por el Socio Unico de la Sociedad Beneficiaria.

La presente Escisión Parcial no comportará la extinción de la Sociedad Escindida.

La Escisión Parcial tiene carácter de especial, al tratarse de sociedades participadas integramente de forma directa por el mismo socio, resultando de aplicación el régimen especial previsto en los artículos 53 y 56, por remisión del artículo 63, del Real Decreto.

Se aprobaron los respectivos Balances de Escisión Parcial cerrados a 31 de diciembre de 2023. Asimismo, y de conformidad con el Plan General Contable, la fecha de efectos contables de la Escisión Parcial será la del inicio del ejercicio social (1 de enero) correspondiente al día de la firma de la escritura pública en la que se documente la operación de Escisión Parcial, fecha expresamente acordada para la adquisición del control del negocio adquirido

por parte de la Sociedad Beneficiaria. A consecuencia de la Escisión Parcial, la Sociedad Beneficiaria mantendrá sus Estatutos Sociales con la redacción vigente. Asimismo, y a pesar de la reducción de capital derivada de la operación de Escisión Parcial, la Sociedad Escindida mantendrá sus Estatutos Sociales con la redacción vigente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la Escisión Parcial de obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los Balances de Escisión Parcial en el domicilio social de las mismas, así como el derecho de protección de los acreedores, durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de acuerdos de Escisión Parcial, todo ello según lo previsto en los artículos 10 y 13 del Real Decreto.

Madrid, 23 de mayo 2024. El Administrador Único de Soluciones de Embalaje en Plástico, S.L.U., Dña. Antonia de la Rosa Ruiz y el Administrador Unico de Luz de Tesali, S.L.U., Dña. Antonia de la Rosa Ruiz.

### INESLA, S.A.

Acuerdo de Transformación de Sociedad

Anónima en Sociedad Limitada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2009 de 3 de Abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que, con fecha 17 de mayo de 2024, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INESLA, Sociedad Anónima, ha acordado por unanimidad, la transformación de la Sociedad Anónima en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, girando en lo sucesivo bajo la denominación de "INESLA, Sociedad Limitada", aprobándose el correspondiente balance de transformación (cerrado el 30 de diciembre de

También se acordó por unanimidad el cambio del sistema de Administración, pasando de UN (1) Administrador único a TRES (3) Administradores Solidarios. Asimismo, se acordó por unanimidad, la aprobación de los nuevos Estatutos Sociales, adecuados a su nueva forma social, que incluyen, entre otras la modificación de la denominación social por la anteriormente indicada y el nuevo órgano de administración; y la asignación de las participaciones sociales en la sociedad

Se hace constar expresamente que el acuerdo de transformación ha sido aprobado por unanimidad de todos los socios de la Sociedad, que representan el cien por cien del capital social, por lo que no existe derecho de separación. Asimismo, se deja constancia de que no existen titulares de derechos especiales distintos de las acciones.

#### Barcelona, 17 de mayo de 2024.-

El Administrador único. Don Carlos Aragonés López.

#### EVERIS INITIATIVES, S.L.U. (Sociedad Absorbente) EVERIS MOBILE, S.L.U. CETEL INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L.U. (Sociedades Absorbidas) Anuncio de fusión por absorción de sociedad integramente participada

De acuerdo con el art. 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea ("RDLME"), se hace público que, en fecha 20 de mayo de 2024, el socio único de la sociedad EVERIS INITIATIVES, S.L.U., el socio único de la sociedad EVERIS MOBILE, S.L.U. y el socio único de la sociedad CETEL INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L.U. han aprobado (i) el proyecto común de fusión de las citadas sociedades; (ii) los respectivos balances de fusión; y (iii) la operación de fusión por absorción por sociedad integramente participada mediante la absorción de EVERIS MOBILE, S.L.U. y CETEL INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L.U. ("Sociedades Absorbidas") por parte de EVERIS INITIATIVES, S.L.U. ("Sociedad Absorbente").

Se deja constancia de que la mencionada fusión se realiza siguiendo el procedimiento simplificado al tratarse de sociedades integramente participadas de forma directa por el mismo socio único de conformidad con el art. 53 del RDLME y que como consecuencia de la Fusión acordada, los Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente no se verán modificados.

Dado que el acuerdo de fusión ha sido aprobado por el socio único de cada sociedad, es decir, por unanimidad, de conformidad con el artículo 9 del RDLME no ha sido necesario depositar con antelación a la publicación los documentos exigidos por la ley ni el informe de los administradores sobre el proyecto de fusión.

Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades intervinientes para mostrar su no conformidad ante la falta de garantías ofrecidas en el proyecto común de fusión dentro del plazo de un (1) mes a partir de la publicación del acuerdo de fusión adoptado por la junta general, en los términos señalados en el artículo 13 del RDLME, así como a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión en sus respectivos domicilios sociales por aplicación del artículo 43 del RDLME.

En Madrid y Alicante, a 24 de mayo de 2024, D. Juan Garay Aranburu representante persona física de NTT DATA Spain, S.L.U. y de NTT DATA Europe & Latam, S.L.U. los Administradores Mancomunados de EVERIS INITIATIVES, S.L.U. y de CETEL INGENIERÍA DE SISTEMAS, S.L.U. y asimismo, actuando como representante persona física de NTT DATA Spain, S.L.U. Administrador Único de EVERIS MOBILE, S.L.U.

#### **GREEN INVESTMENT MANAGEMENT S.A.**

El órgano de administración de la sociedad, GREEN INVESTMENT MANAGEMENT S.A, de conformidad a lo previsto en los artículos 173 y 176 de la ley de Sociedades de capital y los estatutos sociales, procede a Convocar Junta General ordinaria de accionistas en Madrid, calle Tambre número 4, el día 28 de junio de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2024 a las 13:00 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, de conformidad al artículo 177 de la ley de Sociedades de capital.

Siendo el orden del día a tratar el siguiente: PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, aplicación de resultado, del ejercicio

SEGUNDO.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2023

TERCERO.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en el artículo 184 de la ley de sociedades de capital: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta e ir acompañado de esta convocatoria.

Las cuentas anuales se encuentran a disposición de los accionistas, recordando el derecho que asiste a los mismos de obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas que han de someterse a aprobación así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Madrid a 23 de mayo de 2024. La Administradora única, María Isabel Serrano Rosa.

### MOREJÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho profesional del Notario de Madrid Don Francisco Javier Barreiros Fernández, sito en la calle Serrano, 1, 2º derecha, de Madrid (28001), el día 27 de junio de 2024, a las 10:30 horas, en 1º convocatoria y en 2º convocatoria el día 28 de junio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2023.
- 2.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2023.
- 3.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2023.
  - Aprobar, si procede, el acta de la Junta.
- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En Madrid, a 21 de mayo de 2024 El administrador único

Fdo.: D. Eduardo Morejón Bootello

#### INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A. CODAN S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA **GENERAL ORDINARIA Y** EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por decisión de los administradores solidarios de INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A. (la "Sociedad") y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los estatutos de la Sociedad y el art. 166 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), por la presente se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de Don Domingo Paniagua Santamaría, en Avenida de Madrid 120 nave 30 de Arganda del Rey (Madrid), el próximo 28 de junio de 2024 a las 13.00 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria al día siguiente 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA JUNTA ORDINARIA

- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2023.
- Distribución del resultado correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023.
- 3. Aprobación de la Gestión del Órgano de administración durante los ejercicios 2022 y

#### ORDEN DEL DÍA JUNTA EXTRAORDINARIA

- Modificación de los artículos 8 y 11 de los Estatutos Sociales.
- 2. Toma de razón de la aceptación de CODAN, S.A. como administrador solidario de la Sociedad, cuyo nombramiento fue aprobado en la Junta General Extraordinaria de 3 de abril de 2024.
- Nombramiento de administradores suplentes.
- Delegación de facultades.
- 5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, en aplicación de lo establecido en el artículo 272 de la LSC y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación así como a solicitar y obtener, en su caso, conforme a lo dispuesto en el art.197 LSC las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 LSC todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, así como de los informes sobre dichas modificaciones y/o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 LSC, el Órgano de Administración requerirá la presencia de un Notario, para que levante Acta de la Junta.

En Arganda del Rey (Madrid), 23 de mayo de 2024. Los Administradores solidarios de INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A., José Tomás de la Torre Díaz, Antonio de la Torre Diaz y CODAN, S.A.,

> representada por Maria del Mar de la Torre Durán.

### CONVOCATORIA DE JUNTA **GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por decisión del Consejo de Administración de CODAN S.A. (la "Sociedad") y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los estatutos de la Sociedad y el art. 166 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de Don Domingo Paniagua Santamaría, en Avenida de Madrid 120 nave 30 de Arganda del Rey (Madrid), el próximo 28 de junio de 2024 a las 10.00 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria al día siguiente 29 de junio de 2024 a las 10.00 horas, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el

#### ORDEN DEL DÍA JUNTA ORDINARIA

- 1. Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 2. Distribución del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.
- 3. Aprobación de la Gestión del Órgano de administración.

#### ORDEN DEL DÍA JUNTA EXTRAORDINARIA

- Cese y nombramiento de administradores. 2. Toma de razón del nombramiento y aceptación de la Sociedad como administrador solidario de INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A.
- 3. Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales en relación con el régimen de la convocatoria de las juntas.
- Delegación de facultades.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, en aplicación de lo establecido en el artículo 272 de la LSC y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación así como a solicitar y obtener, en su caso, de conformidad con lo previsto en el art.197 LSC, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 LSC todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, así como de los informes sobre dichas modificaciones y/o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 LSC, el Órgano de Administración requerirá la presencia de un Notario, para que levante Acta de la Junta.

En Arganda del Rey (Madrid), 22 de mayo de 2024. Juan José de la Torre Moral

Presidente del Consejo de Administración de CODAN, S.A.

28 ECONOMÍA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### Agricultura

a arrancado la siega de cereales de otoño-invierno en las zonas más tempranas de Andalucía. Las primeras previsiones que se manejan es que la cosecha aumentará de forma importante en relación con las cifras del año pasado, que fueron las más bajas en mucho tiempo. Sin embargo, hay algunas comarcas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, parte de Navarra y las provincias más orientales de Castilla-La Mancha en las que la sequía ha causado estragos por segundo año consecutivo y la producción que se recoja será muy baja. Mientras tanto, la campaña de siegas ha dado comienzo con el mercado interior caracterizado por una clara tónica alcista, partiendo eso sí de precios muy bajos. Las cotizaciones se han orientado al alza también en el mercado internacional, lo que, por supuesto, incide en el español, debido a la situación climatológica que se registra en Rusia, que podría provocar un recorte de su cosecha.

De acuerdo con las previsiones de la consultora Asegrain, las primeras y únicas que se han publicado hasta el momento, la cosecha de cereales de trigo y cebada se situará en poco más de 16 millones de toneladas, frente a los 7,7 millones que se obtuvieron en 2023. Según esas estimaciones, de trigo blando se obtendrían 6,7 millones (3,5 en 2023, con datos del Ministerio de Agricultura); de trigo duro casi se llegará al millón de toneladas (431.799) mientras que de cebada se espera recoger 8,3 millones frente a los 3,79 del año pasado. En el caso de la cebada y del trigo duro los incrementos son superiores al 100 por cien; en trigo blando el aumento de la producción será del 89 por ciento. No obstante, hay que recordar que se trata de cifras provisionales, a la espera de lo que suceda con la climatología en las zonas medias y más tardías.

Mientras, los precios en el mercado interior llevan varias semanas orientados al alza, aunque, eso sí, partían de niveles muy bajos. En las principales lonjas se han registrado en las ultimas jornadas subidas y repeticiones, y ya han aparecido en Sevilla las cotizaciones del trigo de la nueva campaña. Aun así, en las principales plazas los precios son toda-

### El análisis



### El doble de trigo y cebada

La cosecha duplicará la recogida del año pasado, pero la producción será muy mala en la mitad oriental de la península

vía inferiores a los del año pasado por estas mismas fechas; la caída se sitúa alrededor del 15%, pero esta cifra media era mucho más elevada a principios de abril, cuando todavía no había comenzado la recuperación. En los principales mercados internacionales, el trigo y el maíz experimentaron importantes subidas en comparativa semanal, debido a la confluencia de diferentes factores, entre las que destaca la situación climatológica en Rusia y su incidencia sobre la producción de este año. En comparativa anual los precios del trigo son

más elevados en Chicago y París, (en torno a un 13 por ciento de subida) que en las mismas fechas de 2023; por el contrario, el maíz permanece por debajo.

En este marco destacan las últimas previsiones hechas por el Consejo Internacional de Cereales (CIC) que sitúan la cosecha mundial en 2.312 millones de toneladas, lo que supone un ligero recorte de 10 millones de toneladas sobre las estimaciones que publicó en abril y que se debe a la caída de la producción esperada de maíz por la revisión de las cifras en Argentina y los

La siega de 2023 fue de las más bajas en mucho tiempo, con apenas 7,7 millones de toneladas

> Las previsiones para 2024 apuntan a una cosecha de 16 millones de toneladas de trigo y cebada

principales productores de África; también ha recortado las cosechas de trigo en Rusia, Ucrania y EE UU. A pesar de ello la cosecha seguirá en niveles históricos. En lo que respecta al consumo, este se situaría en la campaña 2024-25 un poco por encima de la actual y subiría el 0,4 por ciento hasta llegar a los 2.320 millones de toneladas. La existencias al acabar la actual campaña serían de 588 millones de toneladas, mientras que a finales de 2024-25 serían de 580 millones.

Un dato para tener en cuenta, que es muy importante en el actual contexto europeo, en el que cada vez hay más preocupación por la soberanía alimentaria, es que la mayor parte de las existencias de trigo y maíz están en manos de China. Estos son los últimos datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA): en el caso del trigo, a finales de esta campaña habrá unas existencias en todo el mundo de 257 millones de toneladas; 132 de ellas serán controladas por los chinos, lo que supone más del 50 por ciento. En el caso de los cereales secundarios, el Gobierno de Pekín tendrá 211 millones de toneladas, frente a unas existencias mundiales de 339, lo que viene a suponer casi dos tercios del total.



LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

### LARAZON 25

### III FORO EMPLEABILIDAD





### Apertura:

Da Rocío Albert López - Ibor

Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid Clausura:

**D. Francisco Marhuenda** Director de La Razón

### Ponentes:

Ana Valdivielso Cengotita-Bengoa - HR Cluster Head at GSK
Paola del Río Cebrián - Directora corporativa de experiencia
de empleado de ILUNION

Rosa Visiedo Claverol - Rectora de la Universidad CEU San Pablo Juan Luis Aguirrezabal - 'Head of Global Employability' de Iberdrola

JUEVES • 30 DE MAYO • LA RAZÓN • Imprescindible invitación

Participan:









30 SOCIEDAD

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

Marta de Andrés. MADRID

a naturaleza es caprichosa. En ocasiones, procesos tan antagónicos como el que una vida crezca dentro del cuerpo de su madre y que una enfermedad como el cáncer se desarrolle siguen caminos similares. Y ambos procesos dejan una huella en la sangre, en concreto en el plasma sanguíneo, que contiene ADN liberado por diferentes tipos de células. Descubrir esa conexiones solo está al alcance de científicos audaces que buscan las respuestas más disruptivas y nunca dejan de hacerse preguntas. Es el caso del biólogo molecular Dennis Lo, considerado el padre del cribado prenatal no invasivo, que se aplica de modo generalizado a la práctica clínica en el seguimiento de las gestaciones de la población general. Pero también de la biopsia líquida, el método que está revolucionando el diagnóstico del cáncer. El científico chino ha visitado Madrid esta semana para recoger el premio «Lección Conmemorativa Jiménez Díaz», que otorga anualmente la Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz a las mentes más brillantes.

### ¿Cuándo empezó a gestarse en su cabeza la idea de los test genéticos prenatales?

Empezó cuando estudiaba Medicina. Estaba dando distintas asignaturas, incluida Obstetricia, y, leyendo sobre la materia, encontré el Test de Kleihauer-Betke (prueba que se usaba para determinar si había glóbulos rojos del feto en una mujer embarazada con un grupo sanguíneo Rh negativo). De ese modo pensé que, si miras en el microscopio y puedes ver los glóbulos rojos del feto, podrías hacer lo mismo con la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

### ¿Cuándo fue la primera vez que encontró células libres de ADN en el plasma materno?

Inicialmente trabajé con las células del feto, pero me di cuenta de que el número de células era muy bajo. Trabajé en ello 8 años. Entonces, en 1997 (año en el que Reino Unido devolvió la soberanía de Hong Kong a la República Popular China) mi mujer y yo decidimos volver a Hong Kong. Yo renuncié a Oxfordy tuve tiempo para pensar en distintas formas de conseguir mayor número de células. El ADN fetal en el plasma materno se encuentra libre, es decir, fuera del núcleo de las células fetales ya que Dennis Lo Biólogo molecular

### «El cáncer crece de modo similar a como lo hace un bebé en la placenta»

Es el padre del diagnóstico prenatal y de la biopsia líquida para detectar tumores. Visita Madrid para sumar otro premio a su brillante carrera.

las células fetales que pasan a través de la placenta al torrente sanguíneo materno son rápidamente reconocidas y destruidas por el sistema inmune de la madre. Y empezamos a trabajar en ello ese mismo año, aunque aún tardaríamos dos más en llegar descubrir el ADN circulante.

### ¿Fue capaz de discernir en esos momentos las implicaciones que eso tendría en el diagnóstico prenatal?

Volviendo a ese tiempo en el que yo estaba trabajando con células fetales, en esa época yo tenía que recolectar mucha sangre de la madre para poder encontrar un número de células muy pequeño. Pero, cuando empecé a trabajar con plasma, lo hacía con 10 microlitros (1 cm cúbico) y, en esa pequeñísima muestra, era capaz de encontrar muchísimas células fetales. Por eso me di cuenta de que este paso era muy importante. Aunque seguía habiendo problemas que resolver.

## Secreóuna gran polémica por la influencia del cribado prenatal en la decisión de los padres de no llevar el embarazo a término si el bebé tenía enfermedades de base genética ¿Cómo lo vivió?

Yo siempre he sido muy consciente de las implicaciones éticas de los descubrimientos de estas investigaciones. Pero debemos tener en cuenta que ya existía la amniocentesis, que determinaba la probabilidad de que el bebé pudiera nacer con alteraciones genéticas, como el Síndrome de Down. La diferencia era que esta prueba comportaba riesgos tanto para el feto como para la madre. Lo que ha hecho la tecnología para analizar el ADN circulante ha sido eliminar ese riesgo. Igualmente, siempre hay gente que no da el uso adecuado a las tecnologías. Por ejemplo, los países en los que se usaba para determinar el sexo



Me llevó 10 años llegar al primer paso que después permitiría avanzar. Es un proceso lento»

«Descubrir el ADN circulante hizo posible desarrollar una prueba que era segura para el feto»

«Cuando hallamos el patrón, especificamos que el test no se podía usar para cribar el sexo»

«Siempre hay gente que da mal uso a la tecnología. La ética es clave para aplicar la innovación» (China entre ellos), y abortar en el caso de que fuera una niña. Ese es el motivo por el que, cuando encontramos el patrón para determinar condiciones genéticas de riesgo, especificamos que no se podía usar para cribar el sexo.

### Al margen del cribado prenatal, ¿cuáles son los principales usos clínicos del ADN circulante, por ejemplo, en los trasplantes?

Básicamente hay que entender que el plasma recibe materiales de todo el cuerpo, por lo que contiene una «foto fija» de lo que está pasando en el organismo en ese momento. La forma en la que descubrimos el ADN circulante fue viendo que había ADN fetal en la sangre de la madre, por lo cual nos preguntamos: ¿en qué otras condiciones puede haber ADN masculino en la sangre (plasma) femenina? Por ejemplo, en un trasplante. Pensemos que, en los trasplantes, una causa importante de muerte celular es el rechazo del órgano trasplantado. De este modo, analizar el ADN circulante es un buen modo de monitorizar qué está pasando en el organismo del paciente después de recibir el órgano.

### ¿Y en el cáncer?

Básicamente, el cáncer crece en una persona de manera muy similar a como lo hace un bebé en la placenta dentro de su madre. Por eso hay mucho paralelismo en estos dos campos. Se pueden detectar mutaciones en la sangre, y esas mutaciones nos pueden indicar que tipo de tratamiento es mejor para un paciente. Por ejemplo,

muchos cánceres de pulmón tienen la mutación EGFR. Pero, antes
de que se hicieran esas pruebas
genéticas en plasma, era muy
complicado poder averiguar esto.
Por eso, gracias a estas pruebas,
que cada vez están más extendidas, se puede hacer oncología de
precisión. Y una vez que los estamos tratando podemos monitorizar si las mutaciones disminuyen
y cuando se reduce el tumor, por
eso es muy útil.

### Además, está el gran avance de la biopsia líquida...

Correcto. Una prueba no invasiva que nos permite saber si una persona -sin síntomas y a la que pueden no haberle detectado cáncer con otras pruebas- puede tenerlo



SOCIEDAD 31





escondido en algún lugar de su organismo. Esta prueba se puede hacer de dos maneras: buscando un cáncer en concreto cada vez o testando para múltiples tipos de cáncer. La primera es más sencilla. En Hong Kong, yo y mi equipo nos hemos centrado en el cáncer nasofaríngeo, que es muy común en el sur de China. Un cantonés como yo tiene un riesgo de tener este tipo de cáncer de uno entre 39. Hemos utilizado la biopsia líquida para detectar este tipo de cáncer en un cribado en población de riesgo y hemos visto que, si no haces el test, alrededor del 75% de los casos se detectan en etapas muy avanzadas pero, si lo haces, el 70% se descubren en fase I o II, y pueden ser tratados antes. La supervivencia

se multiplicaba por diez, así que es una gran mejora. Publicamos el artículo con estos resultados en 2017, en el «New England Journal of Medicine».

### Y han desarrollado una prueba que permite detectar hasta 50 tipos de cáncer...

En 2013 desarrollamos un test epigenético para detectar distintos tipos de cáncer con una sola prueba. En 2015 lo evolucionamos para que pudiera, además, identificar exactamente el lugar donde se originó el tumor. Lo hicimos basándonos en que cada órgano del cuerpo tiene un perfil epigenético que, a diferencia del genético, no cambia. Esta tecnología ya está disponible en EE UU, solo con re-



La biopsia líquida multiplica la supervivencia en la mayoría de los casos, es un gran avance»

«El Nobel es la epifanía de una carrera científica y sería un gran honor para mi familia» ceta médica y para complementar otros métodos de detección existentes. Grail es la compañía biotecnológica que lo comercializa y, actualmente, el test puede detectar hasta 50 tipos de cáncer. En un estudio piloto, la prueba diagnosticó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos. En el 85% de esos casos positivos, también identificó el lugar de origen del tumor.

### El premio Lasker – que le otorgaron en 2022– es la antesala de los Nobel. ¿Tiene esperanza? ¿Qué significaría para usted?

De entrada, le diré que una de las cosas que más ilusión me hizo de

conseguir ese premio fue conocer a Katalín Karikó, a la que también se lo dieron, y a la que este año le han concedido el Nobel de Medicina por su trabajo con las vacunas de ARNm. Como científico, lo único que puedo hacer es seguir desarrollando mi trabajo lo mejor posible. Pero la decisión es de los expertos. El Nobel es la epifanía de una carrera científica y sería un gran honor paramifamilia, miciudadymipaís. Cuando era estudiante leí «La Doble Hélice», del doctor James D. Watson, donde cuenta de primera mano cómo descifró el mapagenético humano en su totalidad. En ese momento no podía ni imaginar que yo pudiera encontrarme alguna vez en una situación que se le pareciera ni remotamente.

32 SOCIEDAD

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### Ana Peiró

ace décadas, para cualquier paciente recibir la frase «es cáncer» suponía un zarpazo a su futuro. Miles de investigadores de todos los ámbitos trabajan día a día para que deje de ser así y erradicar el cáncer o, al menos, convertirlo en una enfermedad crónica.

En España, las tasas de supervivencia de cáncer se han duplicado en los últimos 40 años, si bien depende de su localización, fase, tipo y subtipo molecular, mientras que las de mortalidad están disminuyendo, entre otros motivos, porque gracias al esfuerzo conjunto de profesionales, investigadores y autoridades, se ha acelerado el diagnóstico de la enfermedad y, también se ha aumentado el conocimiento de la biología molecular y a la medicina de precisión, mejorando los tratamientos de una manera personalizada, abordando cada tumor en cada paciente de una manera individualizada.

Esto no sería posible sin los ensayos clínicos, que aportan evidencia y, por qué no decirlo, esperanza y certeza frente a la in-

### Opinión

### Invertir en ensayos, transformar el futuro

Los ensayos clínicos aportan evidencia y, por qué no decirlo, esperanza y certeza frente a la incertidumbre que supone un diagnóstico de cáncer

Somos líderes en la

Unión Europea en

nuevos ensayos clínicos

certidumbre que supone la enfermedad. Y queda mucho trabajo por delante: solo en España se estima que en 2024 se alcanzarán los 286.664 casos de cáncer. Además, para

2040 se estima que la incidencia alcanzaráen nuestro país unos 341.000 nuevos casos.

Los ensayos clínicos sirven para buscar nuevos tratamientos y enfo-

ques que consigan aumentar la supervivencia global, pero también para mejorar los resultados en términos de seguridad, eficaciay calidad de vida. También para explorar nuevas indicaciones de productos ya existentes o comprobar los efectos de combinar varios tratamientos. Son procesos largos

> que pueden durar cerca de una década, pero este camino supone también unas garantías tanto para el paciente que participa en la investigación como para

> > DREAMSTIME

los que se beneficiarán a futuro de los resultados obtenidos.

Apostar por los ensayos clínicos es, por

tanto, transformar desde hoy el futuro de la Oncología. En ese sentido, España es un gran ejemplo: somos líderes en la Unión Europea en nuevos ensayos clínicos autorizados, por delante de Francia y Alemania, y nuestro país también lidera la coordinación y autorización de los ensayos multinacionales dentro de la Agencia Europea de Medicamentos. La industria farmacéutica financia más del 80% de los estudios.

En AstraZeneca, cada ensayo clínico que llevamos a cabo en Oncología supone un pequeño avance que nos hace estar más cerca de nuestro propósito: cronificar o curar el cáncer y eliminarlo, algún día, como causa de muerte. Actualmente, tenemos más de 271 estudios abiertos en cáncer a nivel nacional. Estamos centrados en la investigación con la visión de desafiar los límites de la ciencia.

A pesar de estos datos tan positivos en España, queremos ir más allá.

Entre otros retos, continuamente nos planteamos si en nuestro diseño y posteriormente durante el desarrollo de los ensayos hay sesgos o limitaciones, y apostar decididamente por las revisiones y los resultados en mundo real (RWE) de nuestros productos. Otro debate es cómo incorporar y aprovechar al máximo los procesos con las tecnologías de «big data» e inteligencia artificial. No cabe duda de que la llegada de la medicina de precisión ha marcado un antes y un después a la hora de entender y abordar el cáncer, permitiendo ofrecer la mejor solución posible para cada tumor en cada paciente. Nuestro objetivo es ofrecer nuevos tratamientos individualizados de la mano de la inteligencia artificial y diferentes técnicas de detección precoz de tumores.

Otra de las cuestiones a reforzar es la colaboración multidisciplinar y participación de la atención primaria, que permitiría, entre otras cosas, acercarnos a la enfermedad en estadios más precoces. En los últimos años, el primer nivel ha colaborado aproximadamente en un 7,5% de los estudios.

Asimismo, debemos trabajar con la necesaria colaboración de las entidades reguladoras y gubernamentales para acelerar la aprobación de nuevos ensayos y, sobre todo, trasladar sus resultados a la práctica clínica diaria. Pero también hay que promover la publicación de todo tipo de investigaciones, independientemente de si lo que se ha probado ha funcionado o no, pues en ciencia se aprende tanto de los aciertos como de los errores. Es importante además explicar a la población cómo funciona el método científico para ofrecer información veraz y objetiva frente a la desinformación y los bulos.

En resumen, es necesario que nuestra ambición tenga una mirada global que aborde las diferentes barreras a la investigación científica presentes en nuestro país. No olvidemos que apostar por los ensayos clínicos significa abrir nuevos horizontes y oportunidades, transformando desde hoy el futuro de la oncología.



La industria farmacéutica financia más del 80% de los estudios de este tipo



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

### El callejón del gato





Mucho se habla de la tala de árboles a cuenta de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid que afecta al Paseo de Santa Isabel. Y mucho se ha protestado. Pero la última palabra sobre este asunto la ha pronunciado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo: la tala está justificada al tratarse de una obra «de esa envergadura», ha sentenciado. Ahora, que sigan las obras .



El Tegball es un deporte que combina elementos del fútbol y del tenis de mesa

### Ciudadano M

### Bienvenidos a la capital del Teqball

### I. L. MADRID

La Teqball World Series 2024 llegó ayer a una emocionante conclusión en la Plaza de España de Madrid. Este evento, organizado por la Federación Internacional de Teqball (Fiteq), reunió a los mejores jugadores del mundo en una competición única que fusiona habilidades de fútbol y tenis de mesa. La gran final se disputó ayer en Plaza de España, que se convirtió en el epicentro de la acción, proporcionando un ambiente urbano y vibrante para los enfrentamientos decisivos.

El torneo no solo fue una exhibición de habilidades excepcionales, sino también una celebración de la pasión por el deporte. Los jugadores demostraron su destreza en la mesa de Teqball, combinando movimientos de fútbol con la precisión del tenis de mesa. La atmósfera en la Plaza de España fue electrizante, y los espectadores disfrutaron de un espectáculo único en este emocionante cruce de disciplinas deportivas. El Teqball, con su mesa curva y reglas desafian-

tes, ha ganado seguidores en todo el mundo. Esta edición de las World Series en Madrid fue un hito importante para el deporte, y los jugadores demostraron que el Teqball es mucho más que una simple mezcla de fútbol y tenis de mesa.

Este deporte se practica en una mesa curva especial (mesa Teq), en el que los jugadores pueden golpear la pelota con cualquier parte de su cuerpo, exceptuando las manos. Se trata de una disciplina ideal para que los deportistas desarrollen sus habilidades técnicas, su concentración y su resistencia, puesto que no se permite ningún tipo de contacto físico entre los jugadores o entre los jugadores y la mesa, un hecho que también ayuda a reducir drásticamente el riesgo de lesiones.

Este deporte fue creado en el año 2014 y, desde entonces, ha experimentado un incesante crecimiento en todo el mundo, tanto en su formato profesional como amateur. Desde Fiteq, estiman que existen más de 5.000 jugadores repartidos en más de 100 países a lo largo del planeta, 153 federaciones nacionales y más de 2.000 clubes en todo el mundo.

2 MADRID

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### En foco

#### Rocio Ruiz. MADRID

Un Ejecutivo de gestión en la diana del Gobierno de Pedro Sánchez. Mañana se cumple un año del 28-M, el día en que las urnas dieron a Isabel Díaz Ayuso mayoría absoluta. 365 días en los que Madrid se ha mantenido como motor económico de España, ha pasado a ser la región con los impuestos más bajos, líder en atracción de eventos, en crecimiento de la natalidad, con apuestas en infraestructuras como la Ciudad de la Justicia, que pasará a ser la más grande del mundo, y con la mirada puesta en la digitalización, para facilitar la vida al ciudadano, y en la atracción de inversión. Todo, con un Gobierno austero de nueve consejerías.

### Atención Primaria y ELA

Tras la feroz huelga en materia sanitaria previa a las elecciones del 28M, gran parte de la acción de Gobierno se ha centrado en la Atención Primaria. Se han inaugurado cuatro nuevos centros de salud en Las Tablas, Navalcamero II, Sevilla la Nueva y Parque Oeste de Alcorcón, con la promesa de abrir 32 más en los próximos tres años. Además, se han destinado 2.572 millones de euros para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, incluyendo un bono mensual de 500 euros para aquellos en puestos de difícil cobertura.

Uno de los hitos más destacados es la renovación del Hospital Universitario 12 de Octubre, que ahora cuenta con un nuevo edificio, unas obras a las que se suma la ampliación del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes con una nueva Torre 4. Aunque uno de los logros de los que Ayuso se siente más orgullosa es de la creación de un un centro de atención diurna para pacientes con ELA, con una inversión de 1,2 millones de euros, proporcionando atención integral a estos pacientes y sus cuidadores, una iniciativa pionera en Europa.

También se ha puesto en marcha un Plan de Salud Bucodental ampliado para incluir atención gratuita a mayores de 80 años y un programa de gafas graduadas para menores de 14 años, beneficiando a más de 360.000 personas.

### Menos alumnos por aula

Uno de los logros más destacados es la reducción del número de alumnos por aula, una promesa electoral en materia educativa que se ha puesto en marcha este curso. Se habajado la ratio de 25 a 20 alumnos en 2º del segundo ciclo de Infantil y de 30 a 25 en 1º de ESO. Esta tendencia seguirá el próximo curso,

alcanzando a todo el ciclo de Infantil y 2º de ESO, con una inversión anual de 130 millones de euros y la contratación de 2.700 nuevos docentes. Además, se ha registrado un ré-

cord en becas y ayudas al estudio,

la oferta de plazas para Educación

Infantil de 0 a 3 años ha aumentado

en 1.600, y la Formación Profesional

que el año anterior, con un 70% de empleabilidad al primer año de finalizar los estudios. En cuanto a la evaluación académica, se han reforzado las pruebas

ha alcanzado cifras récord con

170.000 matriculados, 11.000 más

mica, se han reforzado las pruebas de nivel externas, incluyendo nuevos controles en 6º de Primaria y 4º de ESO, involucrando a 280.000 La reducción de alumnos por aula es uno de los logros más importantes en materia educativa alumnos de cerca de 2.000 centros. Para facilitar la conciliación familiar, a partir del curso 2024/2025, los colegios públicos abrirán en días no lectivos, beneficiando a 310.000 alumnos en 800 centros con una inversión de 12 millones de euros.

En el ámbito cultural y educativo, se ha reforzado el estudio de Historia de España y universal y se han



MADRID 3

LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024



La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la noche del 28M

### Trámites digitalizados en Sanidad y Justicia

Digitalizar la Adminis-

tración para facilitar la vida a los ciudadanos se ha convertido en otra de las prioridades de la nueva Consejería de Digitalización que se puso en marcha esta legislatura. Más de tres millones de madrileños cuentan con ya una tarjeta sanitaria virtual que permite numerosas funcionalidades para gestionar de forma sencilla y rápida las citas médicas, las recetas, obtener información sanitaria y acceder a otros servicios de salud desde el móvil, evitando desplazamientos innecesarios Además, 1.450 trámites se encuentran ya digitalizados, mientras que en el ámbito judicial se trabaja en la implantación del Expediente Judicial Electrónico. Ya es posible contar con una Historia Social Unica y está en marcha un plan de transformación digital de los 144 municipios con menos de 20.000 habitantes. Madrid es también referencia en el uso e implantación de la inteligencia artificial con la creación de un clúster en Leganés a la par que se han sentado las bases legales para poner en marcha la Agencia de Ciberseguridad.

Capital de la Hispanidad, con un evento internacional que celebra la riqueza cultural hispana

### Motor económico

Madrid se ha consolidado como la principal economía de España por cuarto año consecutivo y continúa liderando la creación de empleo con 135.033 nuevos puestos en 2023, alcanzando los 3,6 millones de ocupados y una media de 370 empleos diarios. En 2024, los autónomos han alcanzado una cifra récord de 428.595 afiliados.

Desde 2023, los nuevos autónomos disfrutan de una tarifa cero el primer año. Un plan de choque en capacitación digital busca cubrir 40.000 empleos en tecnología.

Madridalcanzó un récord de 14,5 millones de turistas en 2023, aumentando un 24% el gasto turístico hasta 16.675 millones de euros. Ahora de lo que se trata es de promocionar la región en mercados internacionales. La región se posiciona como líder en la atracción de grandes eventos, como la Fórmula 1, con un impacto económico estimado de 450 millones de euros anuales y la creación de 10.000 empleos directos. Además, eventos como los Premios Laureus y festivales como MadCool y las Fiestas del Orgullo consolidan su oferta cultural.Madrid ha deflactado el IRPFyaprobado nuevas deducciones para inversiones extranjeras, facilitando el acceso a la vivienda con nuevas deducciones fiscales. La región, con los impuestos más bajos de España, ha ahorrado a sus ciudadanos 31.300 millones de euros.

### Ciudad de la Justicia

El ambicioso proyecto de la Ciudad de la Justicia ha comenzado su andadura en el barrio de Valdebebas, Madrid. Este será el mayor complejo judicial del mundo y una de las obras públicas más grandes de España. Con una inversión de 680 millones de euros por parte del Gobierno regional, el complejo unificará las 26 sedes y los 378 órganos jurisdiccionales de la capital, a los que acceden diariamente más de 30.000 personas. Las principales constructoras del país compiten por realizar este monumental proyecto. A todo esto habría que unir la construcción de nuevos juzgados y avances en infraestructuras judiciales y la creación de la figura del facilitador para personas con discapacidad.

### Más kilómetros de Metro

Madrid amplía sus comunicaciones con la construcción de más de
30 nuevos kilómetros de Metro.
Las líneas 3, 5 y 11 se prolongan, y
se crea la nueva línea Madrid Nuevo Norte, conectando Chamartín
con Fuencarral Norte. La línea 3 ya
se extiende desde Villaverde Alto
hasta El Casar, con el 95% de los
trabajos completados y 2,5 kilómetros perforados. Este proyecto
beneficiará a más de un millón de
usuarios en Getafe, Leganés, Móstoles y Alcorcón, y a 47.000 vecinos
de Villaverde Alto, mejorando su

conexión con la Puerta del Sol.

### Aumento de la natalidad

Madrid es ya la región con mayor incremento en nacimientos tras la implementación de la Estrategia de Natalidad 2022-2026. Mientras que en el resto de España el número de nacimientos creció un 1,8% en marzo, en Madrid se registró un notable aumento del 4%, más del doble. Este éxito se debe a la inversión de 4.800 millones de euros en cinco años para fomentar la natalidad, apoyar a las familias y mejorar la conciliación. Hasta la fecha, 16.500 madres menores de 30 años han recibido ayudas directas de 500 euros. Ayuso también ha modificado las leyes de Identidad y Expresión de Género y de Protección de las personas LGTBI «para reforzar los derechos y la protección de personas LGTBI y transexuales, especialmente menores».

### Gestión del agua

Madrid implementa una gestión hídrica ejemplar, con solo un 4% de pérdidas. Este éxito se debe a una planificación rigurosa y la renovación de la red. El Arco Verde, con 154.000 árboles plantados, avanza un 67%.

#### ATOCHA PARK, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Administrador Único de ATOCHA PARK, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, al amparo de lo dispuesto el artículo 15º de los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 175 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en Madrid, en el domicilio social, esto es, en Paseo de Recoletos, número 27, 6º planta, C.P. 28004, el próximo 28 de junio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o, si fuera necesario, el día 29 de junio de 2024 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

La Junta General de Accionistas se desarrollará con arreglo al siguiente

#### Orden del Día JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Terrero - Cansura de la pestión social durante el

Tercero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

#### Orden del Día JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Derogación íntegra de los Estatutos Sociales de la Sociedad y aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese del Administrador Unico de la ociedad.

Tercero.- Modificación de la forma de organizar la Iministración social de la Sociedad. Cuarto.- Nombramiento de los miembros del

Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución,

desarrollo, formalización y elevación a público y, en su caso, subsanación y complemento de los acuerdos. Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso,

aprobación del acta.

Derecho de Información: de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas podrán ejercitar su derecho de información y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, esto es, las Cuentas Anuales, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como cualquier otra información o

documentación mencionada en los referidos artículos. Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas, el texto integro de los mencionados documentos en el domicilio social de la Sociedad.

Derecho de Asistencia y Representación: se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a asistir a la Junta General, en nombre y representación propia o a través de representante, de conformidad con los requisitos previstos en los Estatutos de la Sociedad y en su defecto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de mayo de 2024.-El Administrador Único de la Sociedad, "Kapasa Invesdes, S.L.", p.p. D. Gabriel Antonio Bellido Criado.

implementado clases de danza impartidas por bailarines profesionales en 46 colegios, una apuesta por la danza que se ha completado con la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid para promover la danza española. La región también ha declarado el flamenco como Bien de Interés Cultural. Madrid también se consolida como la

Madrid es la región con mayor incremento de nacimiento por las políticas natalistas 4 MADRID

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

### Los lunes de los alcaldes



### Móstoles

Superficie: 45.28 km<sup>2</sup> Población: 211.265 Altitud: 660 m

### Santiago Cañas Bonci. MADRID

anuel Bautista, el alcalde de Móstoles (PP) desdequeganó las elecciones municipales de mayo de 2023, tiene «muchísimas ganas de que Móstoles coma en la mesa de los mayores». Bautista se ha criado en las calles del municipio madrileño de 211.265 habitantes -el vigesimoséptimo más poblado del país-, ubicado a poco más de 15 kilómetros al sur de la capital. Cree que su papel es que «Móstoles se enganche a la inercia positiva de la Comunidad de Madrid» y que «los mostoleños se sientan orgullosos de que su ciudad evoluciona». Todo eso lo intenta en un contexto en el que Móstoles recibe atención por el caso ITV, por el que presuntamente la exalcaldesa del socialista, Noelia Posse, y su gobierno condonaron una deuda de más de dos millones de euros a una empresa. La semana pasada el Ayuntamiento presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad contable de Posse y nueve miembros de su equipo de Gobierno. «No ha sido solo el daño económico, sino el daño reputacional», afirma Bautista en su despacho.

### ¿Le ha sorprendido algo de la política municipal este primer año?

Sorprender, no, pero sí te das cuenta de la intensidad que es la política municipal. Yo procedo de la política autonómica. Aquí realmente son siete días a la semana, 12, 13, 14 horas diarias, de lunes a Manuel Bautista alcalde de Móstoles

### «Estamos a pleno rendimiento, hay buena convivencia con Vox»

El alcalde desea restaurar el «daño reputacional» que ha causado el caso ITV, que implica a la exalcaldesa socialista Noelia Posse y su equipo de gobierno por la presunta condonación de una deuda

domingo. A mí hay dos cosas que me han sorprendido. Por un lado, la intensidad y, por otro lado, cómo me encontré el ayuntamiento. Me gusta ser un alcalde de calle, estar hablando con la gente, de ir a todos los sitios si puedo andando. Y además mi equipo de gobierno quiero que sea así, un equipo de gobierno cercano, que tenga un objetivo que es mejorar la vida de la gente y para eso tienes que conocer cuáles son los problemas. A veces son micro problemas, pero que le pongas un banco a una persona mayor cerca es un problema, que tiene fácil solución y que solo sabes si estás tirado en la calle.

### ¿Cómo se es cercano con el vecino en un municipio de más de 200.000 habitantes?

No estando en el despacho. El alcalde y los concejales tienen un nutrido grupo de técnicos que hacen un trabajo más de gestión. Pero el alcalde tiene que estar desayunando en distintos sitios, yendo a las distintas juntas del distrito, yendo a los distintos barrios. Quedar a desayunar con vecinos. Tiene que estar haciendo eso, al menos por la mañana y media tarde. Y luego está la tarde noche para hacer el trabajo de gestión y hacer ese trabajo de despacho. Esto es una ciudad muy grande, tenemos junta de distrito de más de 60.000 personas, eso son más que otras muchas ciudades de España. Y la clave es estar tirado en la calle. Al final lo que tratamos es de penetrar en la sociedad mostoleña.

### ¿Cuál ha notado que es la máxima preocupación del mostoleño?

Después de ocho años de gobierno socialista no sólo hay una pre-



La política municipal es intensidad. Son siete días a la semana, 12, 13, 14 horas diarias»

«Se es cercano con el vecino no estando en el despacho. La clave es estar tirado en la calle»

«Después de 8 años de gobierno socialista no solo hay una preocupación, hay muchas»

«Hemos pedido a la Comunidad de Madrid que la línea 10 de metro llegue hasta Móstoles»

ocupación, hay muchas. La primera preocupación que tiene el mostoleño es ver por qué su municipio, que es el gran municipio de la Comunidad de Madrid, no tiene las cosas que tiene el municipio de alrededor. Móstoles no tiene centro comerciales. Móstoles no tiene cines. En Móstoles hay grupos empresariales potentes, como el caso de Inditex, que no han invertido en Móstoles. Móstoles tiene un tanatorio que no lo tiene ni poblaciones de 5.000 habitantes. Eso es algo que el mostoleño no logra entender. Como tampoco por qué durante mucho tiempo ha tenido una presión fiscal muy alta y no ha tenido ningún tipo de beneficio.

### ¿Qué servicios le pueden faltar al municipio?

Más que servicios, lo que nos faltan son infraestructuras. Nosotros un pabellón que se llama Andrés Torrejón, que lleva ocho años parado. Está hecho al 70%, era un proyecto del Partido Popular, y no está terminado porque el gobierno socialista no quiso continuarlo, por las razones que fuesen. Ese es el pabellón más grande de la Comunidad de Madrid después del Winzink Center. Móstoles también tiene problemasen infraestructuras sanitarias. Ya la Comunidad de Madrid va a poner en marcha, a final de este mes, el Centro de Salud del PAU4 (un barrio del municipio]. Vamos a terminar también el colegio Maruja Mallo. En muy poco tiempo, vamos a conseguir la conexión a la Radial 5 para salir del PAU-4. Estamos instando, además, a la Comunidad de Madrid, a que la línea 10 de metro llegue a Móstoles. Y luego estamos instando a nuestro buen amigo, el señor

Puente, ministro de Transportes a que el Cercanías funcione como tiene que funcionar. Que la estación de El Soto [Móstoles-El Soto] no sea tercermundista, y sea una estación donde haya accesibilidad, haya seguridad y haya salubridad. Tenemos un problema de infraestructuras por dejadez durante ocho años. Tenemos una carencia de vivienda. Durante esta legislatura ya ha empezado el Plan Vive de la Comunidad de Madrid a construir 410 viviendas, cuyas licencias tenían paralizadas en el anterior equipo de gobierno. Nosotros, al primer mes de entrar, agilizamos, y ya se están construyendo.



MADRID 5

LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024



#### ¿Cómo valora el gobierno de coalición con Vox?

Elgobierno de coalición está a pleno rendimiento. Nos sentamos y dijimos una cosa muy clara: nosotros estamos aquí para mejorar la vida del mostoleño. No tenemos problemas, en algunas cosas coincidimos más, en otras un poco menos, pero no tenemos ningún problema de convivencia.

#### ¿Qué es el caso ITV?

El caso ITV es el caso de un gobierno que aprueba en junta de gobierno condonar una deuda a una empresa que es la que gestiona la ITV, es decir, perdonar una deuda a una empresa, porque se considera que tiene que ser así. Aquí el gran matiz es que esa condonación de la deuda está hecha con informe contrario del interventor municipal e informe contrario con el secretario general del Ayuntamiento. Es decir, tiene informes contrarios de los habilitados nacionales de este Ayuntamiento que le dicen, esto no se puede hacer, y lo hizo. ¿Qué pasa? Que condonar presuntamente -vamos a aplicar siempre esta palabra- una deuda de 2,4 de millones a una empresa significa que 2,4 millones de euros de los mostoleños, de los impuestos recaudados a los mostoleños con el esfuerzo y el trabajo de los mostoleños, se van a perdonar una deuda a una empresa. Claro, ¿por qué a esa empresa y no otra?

#### ¿Cómo ha afectado al gobierno y a los vecinos? ¿Ha dañado la imagen de Móstoles?

Es evidente: 2,4 millones de euros pueden ser muchas becas, 2,4 millones de euros puede ser un centro de mayores, 2,4 millones de euros puede ser un centro deportivo. Además, no sólo es lo que presuntamente deja de tener el mostoleño, sino el daño reputacional. Es decir, que continuamente Móstoles esté pegada a la ITV, Móstoles esté pegado a supuestos casos de corrupción... Eso

a Móstoles y a las empresas que quieren invertir aquí no nos da buena prensa. El daño reputacional no es un daño que se pueda medir objetivamente, pero existe. Yo me pongo de defensor del mostoleño. A los mostoleños les cuesta mucho trabajo pagar los impuestos y si esos se dedican a perdonar deuda a empresas, pues ahí tenemos que estar nosotros. El dinero público es sagrado.

#### ¿Cómo es el ambiente con el resto de grupos políticos?

El ambiente con la oposición es curioso. Porque creo que no tienen claro lo que han hecho. Y si lo tienen claro, lo disimulan muy bien. Nosotros hablamos con ellos de una forma normal, pero mi sensación personal es que no tienen metabolizado lo que está pasando y que no tienen claro lo que han hecho. Esa es mi percepción. Luego la relación que tenemos es una relación educada, pero les vemos poco por el Ayuntamiento.

#### ¿Cree que son importantes las Elecciones Europeas?

Son fundamentales, y más en la situación política en España. Europa siempre ha sido importante, pero si cabe estas elecciones europeas son todavía más para que se vele desde fuera por lo que no se está velando desde dentro.

6 MADRID

#### S. Cañas. MADRID

El paisaje del río Manzanares se iluminará en su recorrido entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra a partir del año que viene. Se trata de un proyecto piloto del Ayuntamiento de Madrid, que se implantará en 560 metros de un tramo aledaño a la presa 6 y que beneficiará a los distritos de Arganzuela y Latina. La actuación se llevará a cabo en el parque Madrid Río, tanto aguas arriba como aguas abajo. Su objetivo es hacer más atractivo el entorno urbano para los residentes y visitantes, así como el de ofrecer más seguridad, según el Ayuntamiento. La obra civil comenzará a finales de junio, tiene un plazo de ejecución de ocho meses y su presupuesto asciende a 947.876,47 euros.

La ornamentación del río con luces busca potenciar el paisaje natural en las horas nocturnas. Para el alumbrado se van a situar en total 61 proyectores: 57 focos a lo largo del tramo y cuatro proyectores con más potencia en la presa para destacar la construcción central. Con estos se pretende destacar la arquitectura y el patrimonio verde del cauce del río. Esta instalación se ha realizado para poder asumir ampliaciones futuras.

Según el Ayuntamiento, esta iluminación ha sido desarrollada mediante soluciones que minimizan la contaminación lumínica, además de ser actuación «sostenible y respetuosa con el medio ambiente». Los focos se situarán en un cajero del río, para limitar las emisiones luminosas hacia el cielo, y el material de este será de piedra natural y la propia lámina de agua condicionará la temperatura de color.

La instalación contará con un sistema de telegestión y control que permitirá regular los niveles de iluminación y la variedad cromática en función de los eventos que se pretendan destacar. Esto permitirá que se puedan crear y activar espectáculos de luces desde cualquier lugar con muchas posibilidades.

Los proyectores están específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, capaces de resaltar amplias estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar distintas tonalidades de color a través del sistema de telegestión.

La decisión de utilizar luminarias LED posibilitará una regula-

> Imágenes del proyecto que iluminará el río

## Luces para potenciar el paisaje del Manzanares

El Ayuntamiento ejecutará el año que viene un proyecto piloto en 560 metros de un tramo del río madrileño

ción amplia, con variación de niveles y una menor potencia, haciendo que los focos sean eficientes energéticamente. Asimismo, esta tecnología facilitará adaptar la solución de alumbrado a escenarios específicos en fechas señaladas gracias al tipo de luz elegido. Las luminarias RGBW harán posible la variación de las tonalidades, ya que se han incorporado diodos de color blanco (W), lo que supone una mejora frente a las RGB, que alcanzan mayor espectro cromático dentro de la luz visible. Estas luminarias se consideran inteligentes, al contar con la capacidad de integra-

ción en redes de datos, que permiten compartir información sobre su estado y funcionamiento, ampliando las capacidades de gestión y control del conjunto. Es posible controlar cada proyector punto a punto, incluso el encendido y apagado, con independencia del estado del resto.

Para el proyecto, según el Ayuntamiento, se ha priorizado la compatibilidad con los criterios de naturalización del tramo urbano del río, sin reducir las zonas con especies vegetales consolidadas ni en las que existe un desarrollo incipiente de especies que se afianzarán eventualmente.

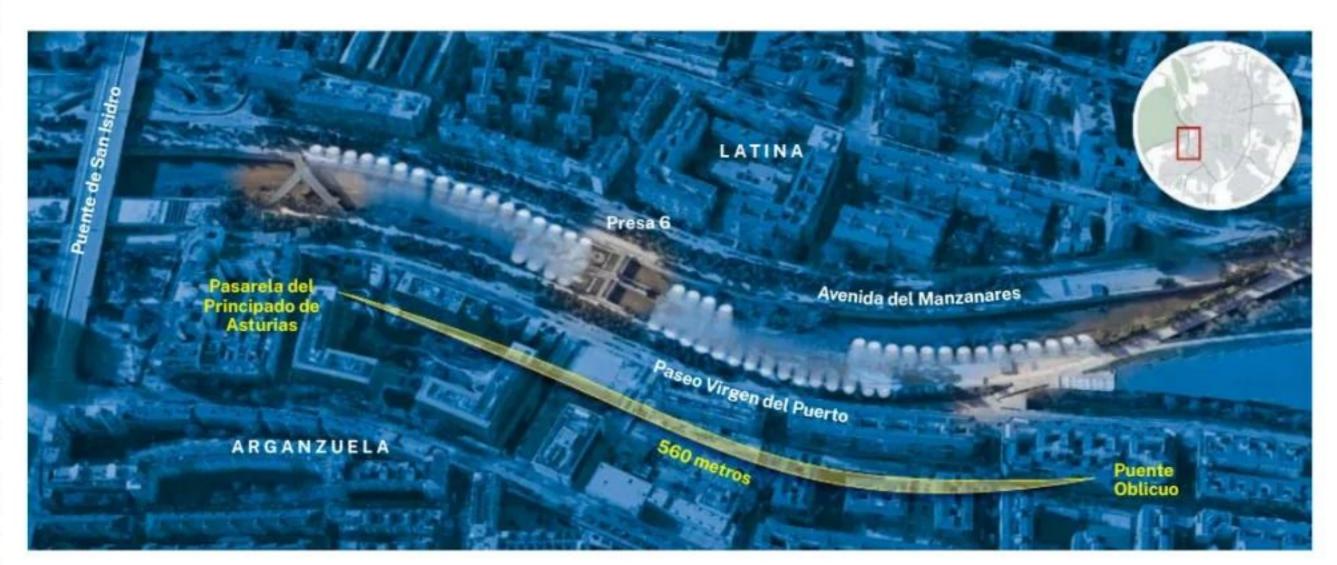



MADRID 7

#### Madrileñear

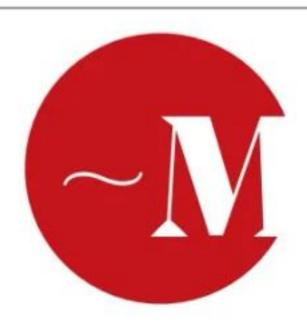

Libros Editoriales

### «Indómitas» y sus ediciones «imposibles»

Dónde Feria del Libro de Madrid Cuándo Del 31 de mayo al 2 de junio; y del 7 al 9 de junio

R. F. MADRID

Vuelve la Feria del Libro a Madrid en su 83ª edición, que tendrá lugar del 31 de mayo al 16 de junio de 2024 en el Parque de El Retiro. Y este 2024 será el año de la segunda de «Editoriales Indómitas», una representación única de 50 editores nacionales e internacionales que, por no estar representadas y el carácter de sus publicaciones no distribuidas por distribuidoras convencionales, no pueden encontrarse en las casetas tradicionales del Paseo de Coches del Parque del Retiro. Las editoriales de esta edición estarán presentes en un único pabellón y divididos en dos fines de semana: viernes 31 de mayo, sábado 1 de junio y domingo 2 de junio; y un segundo, del 7 al 9 de junio.

Este año se observa un marcado carácter internacional de la edición. Unos cincuenta profesionales se darán cita en esta segunda edición indómita que destaca por su representación internacional con la presencia de 15 editoriales extranjeras seleccionadas, procedentes de Argentina, Perú, México, Chile, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Alemania y Portugal.

Durante seis días de Feria distribuidos en dos fines de semana, estas editoriales «indomables» compartirán espacio junto con 30 editores y editoras nacionales en lo que se convertirá, por segundo año consecutivo, en una selecta reunión de ediciones que desafían la hegemonía del mercado y exploran la otra parte del segmento literario en un juego de formas, fondos y metas que llegan al lector desde



Unos operarios montan las casetas de la Feria del Libro

otros lenguajes y caminos.

Divididas en dos bloques de dos fines de semana, la selección editorial vuelve a ser una suerte de eclecticismo y carácter muchas veces personal de sus editores con varias editoriales de artista, como Rui Silva desde Lisboa, Roberto Equisoain desde Zaragoza o Tana Oshima desde New York; editoriales cartoneras como Eloísa Cartonera, editorial Argentina y cooperativa de trabajo pionera en este campo, cuyos libros son editados en tapas de cartón comprados a los recolectores informales, denominados «cartoneros», y que son coloreados y confeccionados por personas de pocos recursos. También podrán descubrirse otros referentes de este tipo de editoriales, como las chilenas Meninas Cartoneras, la mexicana Ultramarina Cartonera y la madrileña Escorpiones Azules.

Indómitas, que surge de la programación habitual de Poetas poético festival, cuenta con una personalidad propia en la Feria del Libro de Madrid. Las Indómitas, según la organización, son un símbolo de la desobediencia a los parámetros convencionales del mercado editorial, con libros que desde el deseo personal de sus editores rompen los moldes, en una continua búsqueda de nuevos formatos, estructuras y mensajes. La segunda edición de Editoriales Indómitas combinará la exposición y venta de títulos con charlas, reuniones y encuentros con autores y en la que tratará de ser «un espacio indispensable» de la 83º edición de la Feria del Libro de Madrid.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte del proceso de selección de «Indómitas» 2024? El requisito básico para formar parte del proceso de selección de «Indómitas» 2024 es incumplir como mínimo alguno de los requisitos de los editores convencionales. Como contrapartida, los tres requisitos básicos que sí tendrán que cumplir las indómitas son: en primer lugar, tener publicaciones no distribuidas por distribuidoras convencionales ni estar representadas en la Feria del Libro de Madrid; en segundo: no haber formado parte previamente de la Feria del Libro de Madrid, ni haber solicitado participación en la misma para 2024, y, por lo tanto, no adecuarse a los requisitos que esta estipula en sus bases; Y, por último, podrán ser seleccionables ediciones con formatos convencionales y que dispongan de ISBN y también ediciones que por su carácter intrínseco no dispongan de ISBN (como libros-objeto, fanzines, libros de artista, revistas ensambladas, autoediciones, o cualquier otra de formatos no convencionales).

En 2023, Poetas y la Feria del Libro de Madrid llevaron a cabo la primera edición de «Indómitas» que resultó ser «todo un éxito», con 22 editoriales nacionales e internacionales y coordinado por Arrebato Libros.

A la hora de definirse, «Indómitas» encuentra muchos adjetivos: son ediciones «imposibles, extrañas, bizarras, inauditas», así como editoriales «del mañana, editoriales improbables, editoriales que nunca debieron existir y existen, editoriales que viven al margen de lo estipulado, editoriales de otros mundos».

#### Danza

#### «La Bayadera» en el Teatro Real

El Teatro Real acoge del 30 de mayo al 2 de junio «La Bayadera». Esta función mantiene su icónico estatus en el ámbito de la danza clásica por ofrecer un vehículo de lucimiento para un cuerpo de baile y una bailarina de primerísima categoría. Basada vagamente en los dramas en lengua sánscrita del poeta hindú Kalidasa, la fábula orientalista ofrece suntuosos decorados y una trama de pasión, celos y venganza.



#### Fotografía «Agonía en el jardín»

Del 30 de mayo al 25 de agosto en el Museo Lázaro Galdiano. Es una serie fotográfica realizada con jóvenes en los paisajes áridos del centro y sur de España. Desarrollado en el contexto de la pandemia, la intención es atender a los movimientos juveniles contemporáneos.

#### Música

#### «Poemas lorquianos del cante jondo»

Otra entrega del Ciclo «El universo musical de García Lorca», el miércoles 29 de mayo a las 18.30 en la Fundación Juan March. Para García Lorca, el cante jondo era la expresión más auténtica de las emociones del pueblo. Los ritmos, las metáforas y el duende del flamenco impregnaron su poesía, al tiempo que la atracción innata que sintió por esta manifestación musical hizo de él uno de sus más entusiastas defensores.

#### Conciertos

#### El rock sueco de «The Hellacopters»

El grupo de rockeros suecos «The Hellacopters» llega a la capital para ofrecer un nuevo concierto dentro de su gira por España, después de estar un tiempo solo acudiendo a citas en festivales. La convocatoria en Madrid es el viernes 31 de mayo de 2024 a las 21:00h en la Sala La Riviera. El resto de sus conciertos por la península serán en Barcelona, que abre la gira, Valencia, Málaga y Bilbao, que la cierra el sábado 1 de junio.

# MADRID VIVR

Lunes 27.5.2024



Gastronomía

# Llenamos la cesta de la compra con los productos de los chefs

Senén González lanza como novedad las croquetas de freidora de aire

Y Dacosta nos ayuda a hacer un arroz perfecto en veinte minutos



Tatiana Ferrandis. BARCELONA

Son numerosos los cocineros que no se limitan a centrarse en la creatividad de recetas que solo unos pocos pueden degustar en sus restaurantes de alta cocina. Qué va. De hecho, uno de sus mayores placeres es acercarse al comensal de a pie y diseñar productos que luego podamos adquirir en su web, en tiendas especializadas o, incluso, en las grandes superficies. Así, José Gordón, de El Capricho, quien se encuentra en un momento de esplendor, ya que «cada vez contamos con más reconocimiento internacional», nos facilita la vida con varias recetas listas para comer. Entre ellas, el cachopo, el «steak tartar» de buey, la lasaña, las croquetas de cecina de buey, la morcilla y la manteca de buey, las albóndigas y los guisos, como el jarrete de buey, que envía a toda Europay distribuye en el canal Horeca. Otra de las novedades es «A Fuego», de Quique Dacosta, cocinero que nos pone fácil hacer un arroz en casa gracias a los kits a adquirir en Petramora. Son tres las variedades que encontramos para preparar en casa en tan solo 20 minutos: el negro, donde el arroz Albufera ahumado a la leña de sarmiento se acompaña de caldo de pescado, tacos de sepia y su tinta y pulpitos; con costilla, con su caldo de carne, costillar de cerdo, pollo, setas y verduras; o la paella valenciana, también con su caldo de

carne, conejo, pollo, garrafó v judía plana. En el Club del Gourmet de El Corte Inglés podemos adquirir las salsas XO de Dabiz Muñoz (kétchup ahumado, brava, mojo picón, ali oli...), además de los turrones y el roscón en Navidad. De Ricard Camarena nos quedamos con Letern, umami de mar, y Letern «El Nostre Oli», la salmuera madurada de anchoa, que emplea como un potenciador de sabor y como sustituta de la sal para la preparación de caldos. Asimismo, todos podemos tener en casa la salsa secreta de Dani García, es decir, la salsa Bull, que encontramos en los lineales de Carrefour en tres versiones: original, sin gluten y vegetal. Se trata de un aderezo, que forma parte de algunos de sus platos y bocados más icónicos, como el brioche de rabo de toro y la Burger Bull, de BiBo; en La Burger que le dio sentido a todo, de Leña, y en la hamburguesa Rossini, de Dani Brasserie, en el Hotel Four Seasons Madrid. Están pensados para cuatro raciones. Por su parte, Humo es el licor de Chile Chipotle de Roberto Ruiz, un licor que conjuga la gastronomía y la mixología, técnicas prehispánicas a través del tatemado del chile Chipotle y la deliciosa tradición de los mejores licores euroneos.

Nos han encantado las novísimas croquetas parafreidora de aire de Senén González sin gluten, que llegan al mercado después de varios años de investigación. Es un bocado crujiente por fuera y una bechamel casi líquida, que sorprende por su sabor y contraste de texturas. Tan recomendable es la de jamón ibérico con pan rallado como la de queso azul y nueces y la de bacalao con cebolla caramelizada. Por su parte, de Ángel León, Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Investigación e Innova-

«Vivimos una modernización del sector. Hay detalles que ya no se penalizan» Todos podemos tener en casa la salsa secreta de Dani García, es decir, la salsa Bull

ción Gastronómica, seguimos cenando la pasta del mar, que comercializa con Pescanova. Nos gustan tanto los tallarines de salmón, sin gluten y sin lactosa (envase de 150 gr., 3,09 euros) y de bacalao, como los espaguetis de merluza con salsa de sepia. Que levante la mano quien no ha sorprendido a los suyos con la mismísima fabada de Casa Gerardo. Pedroy Marcos Moran han envasado con La Catedral de Navarra el mismo guiso que han elaborado cinco generaciones en el restaurante de Prendes desde 1882. Quien también cocina para nosotros es Jordi Vilà, de Alkimia (Barcelona), cuyos interesantísimosplatos preparados a los madrileños nos llegan pidiéndolos por encargo para recibir siempre durante el fin de semana a través de la web de Petra Mora. Vayan pensando un almuerzo bestial sin mover un dedo, ya que puede abrir la puerta a los canelones de Alkimia, a la lasaña con espinacas y cebolla confitada, a las sardinas en escabeche cítrico, a la sanfaina, a los pepinos encurtidos... También, las conservas de Güeyu Mar con Abel Álvarez al frente, artífice de los mejillones, las navajas y las sardinas a la brasa y los calamares en su tinta que degustamos a tantos kilómetros de distancia. Caviaroli, que son las cápsulas de aceite de oliva virgen extra que explosionan en la boca llevan el sello de Albert Adrià (de oliva verde, picante y negra...), lo mismo que las pastas de la marca Atavi; las conservas de La Cala, los turrones que comercializa junto a Torrons Vicens; las salsas que llevan su nombre, como el alioli, romesco, brava, miso, ponzu, marinera y sofrito; los chocolates Jolonch by Adrià. Muy bien viaja el pan Amós, que parte del Cenador de Amós. Lo hay con pasas y nueces, aceite, de semillas, entre otras variedades, además del BizcochA-MOS de limón y especias. Asimismo, los Rocanos acercan su cocina líquida a través de Esperit Roca, que nace de la voluntad de aportar su visión del paisaje, destilarlo y brindarle una novedosa mirada líquida. Entre ellas, destaca el aguardiente de garrofa y la ginebra de cacao, por poner un ejemplo. Asimismo, Eduard Xatruch, Oriol Castroy Mateu Casañas, responsables del tercer mejor restaurante del mundo, desde Disfrutar venden, entre otros productos, sus vinos y libros o el vodka de trufa.

SOCIEDAD 33

#### Opinión

#### No poder volar

#### Paloma Pedrero

Mi hijo, y eso me habla de su buena salud mental, está deseando volar del nido. Aún está lejos dela edad media en que los jóvenes dejan la casa materna, que es casi a los treinta. Sí, es asombroso lo que dicen los datos, que, en los países del sur de Europa, más del 40% delos adultos de entre 25 y 34 años aún viven en casa de sus padres.

Dicen también que esta antinatura realidad afecta a la salud de las madres –no de los padres– que expresan que seguir cuidando de cachorros ya más que adultos agota su energía.

La razón de que sean ellas las perjudicadas pueden imaginarla. Ellas que han gestado, parido y cuidado a la criatura, no pueden dejar de hacerlo mientras está en el nido, aunque el pájaro pese ya ochenta kilos y medio. Eso significa que las madres seguirán buscando su sustento, dándoselo en el pico; lavándolos y protegiéndolos de los depredadores. En una palaba, las madres seguirán alimentandoy cuidando a un hijo, cuando, ya añosas, no tienen la fuerza suficiente para hacerlo.

Eso cansa, cansa la edad, y planchar las camisas grandes, y pensarqué darles hoy de comer, y tirar del carro. Los hijos, que todos lo hemos sido, no podemoscortaresecordón umbilical tan calentito y cómodo mientras estamos con ellas. Y abusamos. Solo cuando volamos a nuestra propia guarida y tenemos que llenar la nevera y pagar el gas, maduramos; entendemos que la vida es una lucha incesante con momentos muy hermosos. Porque la independencia es fundamentalpara el ser, para ser uno mismo, aunque la sociedad no lo ponga fácil.

De modo que no solo vivir con los progenitores es malo para ellos, es también malo para los jóvenes que no sabrán coger los vientos favorables a tiempo, que se sentirán frustrados en una jaula antigua.

Hoy nuestros hijos tienen enormes dificultades para encontrar un trabajo digno. Y qué decir de la vivienda. Pobres, no les dejamos volar.

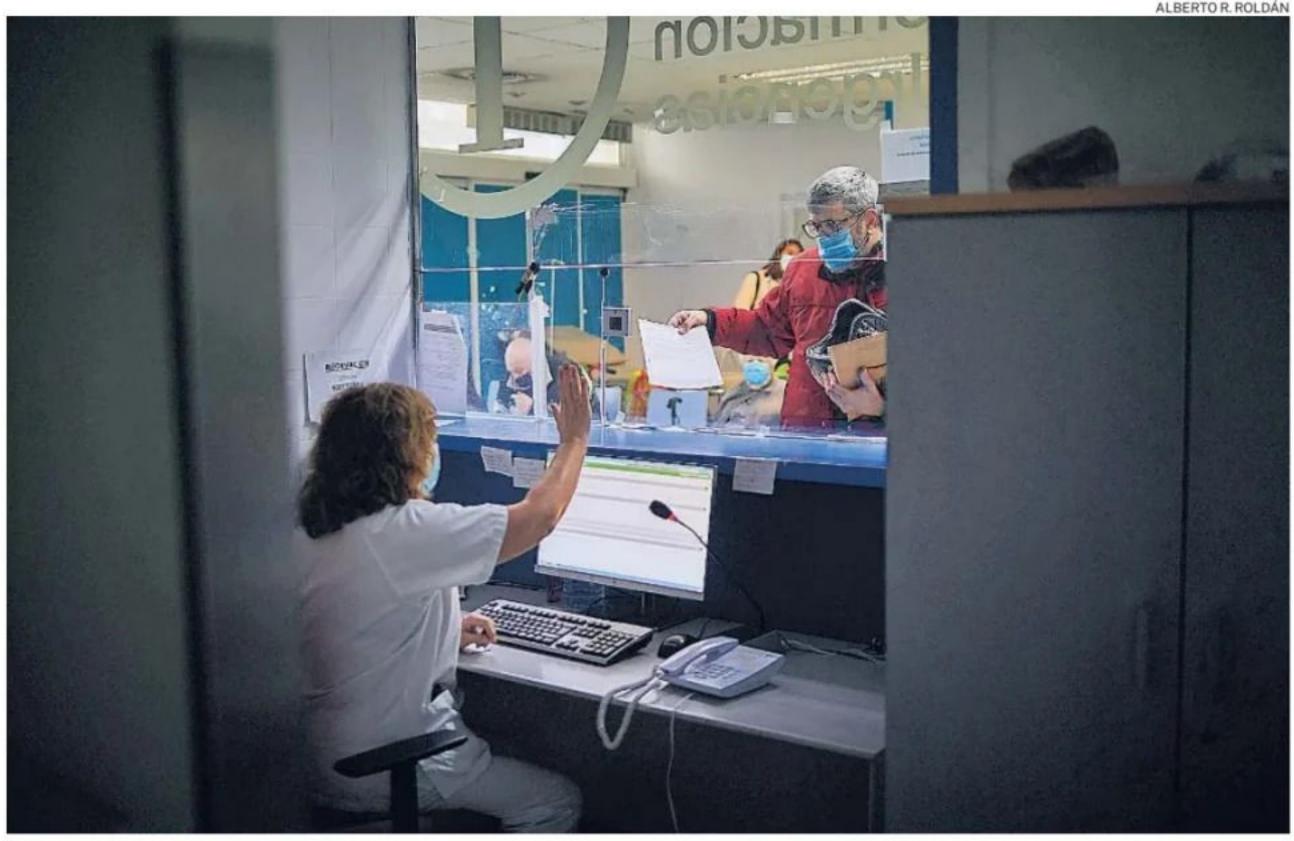

Las personas que intentan quitarse la vida y acaban en el hospital generalmente recurren a ingestas medicamentosas

### Las Urgencias tratan un 30% más de conductas suicidas

Por cada persona que se suicida, entre 25 y 30 lo intentan al día y cinco requieren hospitalización

#### Begoña Fernández. MADRID

Las conductas suicidas se sitúan ya entre los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias y emergencias, con un aumento progresivo y exponencial en los últimos cuatro años, incremento que se sitúa en el 30 % en el primer trimestre de 2024 en relación almismo periodo de 2023.

Por cada persona que se suicida, entre 25 y 30 lo intentan al día y cinco requieren hospitalización, según estimaciones facilitadas a Efe por el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tato Vázquez, y el coordinador del grupo de salud mental, Ricardo Delgado, en la víspera del día internacional de las urgencias y emergencias.

Delgado, que es también subdirector de enfermería en la gerencia de emergencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), admite que los datos son «muy sensibles», hay un problema de «registro» y posiblemente ese aumento del 30% es «inferior al real».

Al año, en los servicios de urgencias se atienden entre 100.000 y 120.000 intentos de suicidio y 20.500 requieren hospitalización.

No hace falta tener un trastorno mental, para tener un comportamiento suicida. El 50% de la población experimentará tendencias suicidas moderadas-severas.

Lacrisissuicidaescorta. Seestima

que en el 50% de la población el pensamiento suicida dura 10 minutos.

Según explica la médico del servicio de urgencias del hospital universitario Gregorio Marañón (Madrid) y miembro del grupo de salud mental de Semes, Esther Gargallo, en este centro hospitalario se asisten al día hasta cinco casos de personas con conducta autolítica o ideación suicida, «y lo llamativo es que los pacientes son cada vez más jóvenes».

Según Delgado, las cifras del Gregorio Marañón son extrapolables al resto de hospitales de España, lo que supone que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con importantes centros sanitarios se pueden estar viendo diariamente en los servicios de urgencias de 100 a 120 pacientes con ideas autolíticas, sin contar la asistencia de los servicios de emergencias.

Respectoalperfildelpacienteque acude aurgencias tras una tentativa de suicidio, Delgado señala que es más frecuente en personas de 65 años y más, jóvenes y adolescentes.

También coinciden estos exper-

El 50% de la población experimentará tendencias moderadas en algún momento tos en que la mayoría de personas que intentan quitarse la vida lo tienen planificado, dejan un mensaje y son descubiertos por sus familiares. Generalmente recurren a ingestas medicamentosas.

Para el coordinador del grupo mental de Semes, frenar estas conductas suicidas requiere el impulso de la Administración: «Es una tarea pendiente que no se soluciona con un plan de choque, necesita profesionales y presupuesto. Hay un plan nacional de 2017 que no se ha puesto en marcha y este es un problema que hay que afrontar porque los fallecimientos por suicidio superan los accidentes de tráfico y los siniestros laborales incluso habiendo muertes que no llegan a registrarse», explica.

El coordinador del grupo de salud mental de Semes considera que la creación de la especialidad supondrá un paso para subsanar la falta de formación para asistir a estos pacientes complejos, por los recursos que precisan. También Gargallo, del grupo mental de Semes, explica que, hasta ahora, la formación de los profesionales es autodidacta, se adquieren conocimientos a base de experiencia y autoformación.

Con la nueva especialidad, que esperan esté aprobada en junio y eche a andar en 2025 con la convocatoria de las primeras 500 plazas MIR, se ofrecerá un aprendizaje reglado y homogéneo que redundará en la calidad asistencial.

34 SOCIEDAD

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

#### Paula Gil. MADRID

Organic Food & Eco Living Iberia 2024 calienta motores para celebrar su edición más internacional hasta la fecha. Los días 4 y 5 de junio, el pabellón 4 de Ifema Madrid acogerá la quinta edición de esta feria, consolidada como el evento de referencia para distribuidores, mayoristas, minoristas y expositores del sector ecológico.

Organizado junto a Diversified Communications, el certamen mostrará las últimas novedades en productos ecológicos, naturales y sostenibles en sectores como agroalimentación, vinos, bebidas, belleza, textil, eco-packaging, salud y bienestar.

Una edición que espera la participación de 350 empresas, lo que demuestra el continuo crecimiento del sector. Con expositores provenientes de más de 28 países y visitantes de todos los continentes, la feria se consolida como la más internacional hasta la fecha. Este logro ha sido posible gracias a acuerdos con las asociaciones e instituciones más relevantes de España, Portugal, Europa y las Américas.

Ecovalia, como patrocinador principal del evento, participará junto a Agrobio, la asociación portuguesa de producción biológica, facilitando la exposición de productores de España y Portugal, país que redobla la apuesta por el sector bio de la mano de Portugal Foods en la Península Ibérica. Intereco, con nuevos socios como Craega y CaecyL, los comités de agricultura ecológica de Galicia y Castilla y León respectivamente, contará con un total de 600 m2 entre sus socios. Valencia también tendrá una participación destacada con 25 productores, en conmemoración del 30º aniversario del Caecv.

Asobio estará presente, aportando importantes representantes del sector ecológico en ponencias y actividades. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que representa el 75,4% de la distribución alimentaria en España, también participará activamente.

Gracias a un acuerdo con la Ciao (Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica), la feria contará con la participación de empresas de Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y República Dominicana.

Además, se espera la visita de figuras destacadas como Patricio Almeida, Director Ejecutivo de Agrocalidad (Ecuador), y delegados del Ministro de Agricultura de



Estands de la última edición de la Organic Food & Eco Living Iberia celebrada en 2023 en Ifema Madrid

# Innovación y sostenibilidad en Organic Food & Eco Living Iberia 2024

La feria ecológica por excelencia llega a Ifema Madrid los días 4 y 5 de junio

la República Dominicana, Limber Cruz López.

Este año, Organic Food & Eco Living Iberia inaugura Bio Tech, una zona dedicada a bioinsumos e industrias auxiliares, patrocinada por Roca Defisan. Esta área mostrará innovaciones para mejorar la tierra y favorecer el medio ambiente. Otra novedad es la actividad Meet the Buyer, donde los

Como novedad la feria contará con catas de vinos españoles y aceites ecológicos certificados expositores podrán reunirse con compradores de cadenas de productos ecológicos como Veritas, Herbolario Navarro y NaturaSì. Además, la Plataforma 'Live Connect' permitirá networking en tiempo real hasta un año después de la feria.

El programa de Hosted Buyers organizará 200 agendas de negocios entre expositores y más de 300 compradores de Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Asia en el B2B lounge.

El teatro Organic Talks by Bio Eco Actual ofrecerá más de 20 sesiones de alto nivel con representantes de asociaciones influyentes como Ecovalia, Aces, Asedas, Ifoam, Seae, Asobio y Opta Europe, entre otros.

Los Eco & Organic Awards Iberia 2024 reconocerán los productos más innovadores lanzados en los últimos 12 meses. Los visitantes y compradores invitados votarán los productos ganadores en 11 categorías distintas, con la ceremonia de entrega de premios el 4 de junio. Después, se entregarán los premios Eco & Organic Retail Awards, coorganizados con Bio Eco Actual, para destacar la importancia de las empresas del sector retail en España y Portugal.

Coorganizada por Diversified

Communications e Ifema Madrid, Organic Food & Eco Living Iberia 2024 contará con el apoyo de Ecovalia como patrocinador principal, y los soportes de Alimentos de España, Intereco, Agrobio Portugal, Portugal Foods, Aces, Aer, Ciao-Iica, Caae, Asobio, Caerm, Caecy, Caem, Biocop, Biogran, Proexport, Fiab, Fedacova y FiBL, y las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Navarra, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Baleares y Canarias, entre otras.

Alex Suau, Director Ferial, destaca: «El sector ecológico está en constante crecimiento, enfrentándose a desafíos como las nuevas regulaciones y la necesidad de aumentar la producción y el consumo.

Sin embargo, también presenta enormes oportunidades para innovar y expandirse en mercados internacionales. Esta feria es el lugar ideal para conectar, aprender y prosperar juntos en este emocionante viaje».

Una quinta edición de la feria cargada de innovación y novedades de la que se harán eco cientos de medios de comunicación y periodistas ya acreditados. SOCIEDAD 35

# El «párroco» Francisco a los niños: «Rezad, sobre todo, por la paz»

El Papa preside ante más de 50.000 chavales la misa de la primera Jornada Mundial de la Infancia

José Beltrán. MADRID

Dejó a un lado los papeles y se adaptó a quienes tenía enfrente concentrando su homilía en mensajes directos que pudieran ser atendidos y entendidos por quienes ayer llenaron la plaza de San Pedro. Francisco clausuró ayer por la mañana con una eucaristía la primera Jornada Mundial del Niño convocada por la Iglesia, que busca replicar la dinámica evangelizadora de las Jornadas Mundiales de la Juventud que tanto tirón han logrado desde que Juan Pablo II las pusiera en marcha en 1984. De hecho, está previsto que la segunda edición se celebre en septiembre de 2026. Si en la tarde del sábado, el pontífice argentino se reunió en el Estadio Olímpico de Roma con más de 50.000 menores, aver los peregrinos se concentraron a los pies de la basílica que es epicentro de la catolicidad. Prueba de la relevancia que la Santa Sede quería dar al estreno de este encuentro internacional al que acudieron representantes de 101 países fue el hecho de que a la misa acudieran la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Además, el evento se cerró con un monólogo de Roberto



El Papa Francisco recorre la plaza de San Pedro después de la misa

Benigni. No resultaba sencillo que un Papa explicara a quienes tenía enfrente el misterio de la Santísima Trinidad, la solemnidad que ayer celebraba la Iglesia católica. Pero la pericia del Jorge Mario Bergoglio de 87 años que se pateaba las parroquias y villas de Buenos Aires, supo tirar de pedagogía y sencillez para retratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Así, en su homilía improvisada, el Papa explicó que en el padrenuestro «siempre le pedimos a Dios, Nuestro Padre, que nos acompañe en la vida y nos haga crecer». Después, presentó a Jesús como aquel a quien «rogamos para que nos ayude, para que esté cerca de nosotros también cuando comulgamos». «Jesús perdona todo y siempre perdona y debemos tener lahumildad de pedir perdón», añadió en una referencia directa al sacramento de la reconciliación.

Resuelta la parte de esta ecuación trascendente, Francisco sabía que lo que restaba era quizá lo más complicado de explicar a los niños. «El problema es: ¿quién es el Espíritu Santo?», compartió. «No es fácil, porque el Espíritu Santo es Dios, está dentro de nosotros. Recibimos el Espíritu Santo en el BauBergoglio improvisó la homilía para explicar con pedagogía qué es la Santísima Trinidad

«Jesús perdona todo y siempre perdona», expresó en su empeño por mostrar una Iglesia acogedora tismo, lo recibimos en los Sacramentos. El Espíritu Santo es lo que nos acompaña en la vida», expuso el Sucesor de Pedro, que intentó aterrizar todavía más su lección de teología para infantes: «Es lo que nos dice en nuestro corazón, las cosas buenas que debemos hacer». Entre una y otra reflexión, el Papa buscó que a los chavales se les quedara grabado, al menos, una de sus proclamas, por lo que invitó a los peregrinos a repetir con él: «El Espíritu Santo nos acompaña en la vida».

#### El secreto de ser feliz

Como remate para su homilía multitudinaria, resumió que «el Padre nos creó, el Hijo nos salvó y ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos acompaña». Y justo después, provocando de nuevo al auditorio comentó que «sin duda los cristianos tenemos una Madre en el cielo. ¿Sabes cómo se llama?». «María», respondieron a coro los presentes. «Recémosle ahora», añadió el Papa e hizo recitar el Avemaría. Además, verbalizó que «todos somos felices porque creemos». «La fe nos hace felices», subrayó Francisco.

Y antes de continuar con la celebración de la eucaristía, el Obispo de Roma invitó a todos los presentes en la Plaza de San Pedro a sumarse a su plegaria: «Oren por nosotros para que podamos salir adelante todos, oren por los padres, oren por los abuelos, oren por los niños enfermos. Orad siempre y sobre todo orad por la paz, para que no haya guerras».

Durante el rezo del ángelus, Francisco quiso poner en el centro de la mirada de los niños a los ancianos. «¿Visteis que cuando trajeron el pan y el vino había un abuelo?», añadió, en alusión a la presencia del veterano actor Lino Banfi en el ofertorio. «Un aplauso para los abuelos», reclamó el pontífice del público.



36 AGENDA

Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN

**El retrovisor** 

1840

Tal día como hoy del año 1840 murió en Niza Niccolò Paganini Bocciardo, el violinista más famoso de su tiempo y reconocido por la crítica como uno de los mejores violinistas que hayan existido. Algunos de esos críticos llegaron a decir que Paganini tocaba el violín influido por el Diablo, porque sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín y continuar tocando a dos o tres voces, de forma que parecían varios los violines que sonaban. Pero además era compositor y en su obra se incluyen 24 caprichos para violín solo, 6 conciertos y varias sonatas. POR JULIO MERINO



San Sebastián de los Reyes

Las Infantas Elena y Cristina visitan en Madrid el colegio que lleva su nombre El colegio Infantas Elena y Cristina de la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, recibió la visita de sus altezas reales, con motivo del 40º aniversario del centro educativo. A su llegada, ambas fueron recibidas por la alcaldesa del municipio, Lucía S. Fernández; por el director del centro, Marcos Ibáñez, y por el viceconsejero de Educación, José
Carlos Fernández para realizar
posteriormente una visita por sus
diferentes aulas. Durante la visita,
Doña Cristina y Doña Elena de
Borbón y Grecia pudieron comprobar
el desarrollo de varias de las clases
que se impartían en ese momento
visitando algunas de las aulas.

#### Cine

#### Will Smith promociona en Madrid una nueva entrega de «Bad Boys»

El actor Will Smith visitó ayer Madrid para promocionar la película «Bad Boys: Ride or Die», la próxima entrega de la saga de comedias de acción trepidante protagonizadas por unos policías de Miami, que se estrenará en España el próximo 7 de junio. En una visita exprés en la que el actor estadounidense posó para la prensa en la plaza de Cibeles, Will Smith se acercó a saludar al público que se agolpaba para verlo en persona.



Obituario Omar Geles (1967-2024)

#### Rey del vallenato colombiano



l compositor, cantante yacordeonista colombiano Omar Geles, que integró con Miguel Morales la agrupación de música vallenata Los Diablitos, falleció a los 57 años de edad, informaron medios locales. Geles, que fue rey vallenato en 1989, falleció en la Clínica Erasmo de su natal Valledupar tras sufrir un problema cardíaco mientras hacía deporte.

#### Músico y compositor

Omar Geles y Miguel Morales crearon en 1985 la agrupación Los Diablitos, que se hizo muy popular en Colombia y otros países como Venezuela y Paraguay con vallenatos románticos y éxitos como 'Los caminos de la vida' y 'Cómo le pago a mi Dios. En 2004, tras separarse de Morales, el artista cambió el nombre del conjunto a La Gente de Omar Geles con la que se mantuvo activo hasta la fecha. La última presentación de Geles en un escenario tuvo lugar el pasado 18 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá donde participó con otros artistas en el multitudinario concierto del también artista vallenato Silvestre Dangond. Subió a la tarima para el homenaje 'A blanco y negro.' Omar Geles compuso centenares de canciones, entre ellas 'Tarde lo conocí, convertida en éxito en los años 90 por Patricia Teherán y el conjunto Las Diosas del Vallenato, y otras como 'No intentes,' 'Una hoja en blanco' y 'Sueños de olvido'.

1A RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

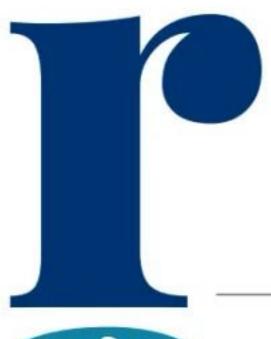

#### El libro del día

«Ambición» Luis Bellot LOTO AZUL 202 páginas, 17,31 euros

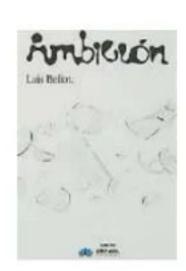

La ambición es un arma de doble filo. Inspira y atormenta, impulsa y derriba, satisface y zarandea. ¿Por qué la necesitamos? ¿Qué buscamos en ella? ¿Es necesaria para sobrellevar la existencia? El protagonista de esta novela, del escritor y nutricionista Luis Bellot, es un camarero sobrecualificado que se conforma con la vida que lleva y que se ve empujado por su entorno a aspirar a algo más que servir cerveza por un tubo. Ese empujón lo llevará a un descenso a los infiernos por Madrid, donde acabará coqueteando con la clase más baja de la ciudad durante el periodo más gris de los últimos tiempos: la era del covid.

# Todo lo que **Taylor Swift** prohíbe llevar a sus conciertos

#### Concha García

ada menos que 69 camiones estacionan en Valdebebas para los conciertos de Taylor Swift. Ya se divisaron ayer algunos circulando por los derredores de la capital, forrados con cientos de fotos de la artista (por si cabía duda) y creando una expectación que ni el mismísimo Mr. Marshall de Berlanga. Ni la Virgen del Rocío ni la boda de Lolita movilizaron a tanta gente como la artista de Texas. «Si me queréis, ¡irse!», dirán todos aquellos padres y madres que los próximos miércoles y jueves tendrán dificultades al llevar a sus hijos al colegio por los cortes de la calle Padre Damián. Pero que respeten las 48 horas de gloria del

pelotón del pañal, que se hacen llamar «swifties». No beberán mucho, y por eso deben agradecer una de las restricciones que proponen desde Live Nation y el Santiago Bernabéu: no se puede acceder al recinto con botellas de agua mayores a 50 centilitros. Norma que parece una minucia comparada con el resto de objetos prohibidos.

Un «swiftie» legal se rendirá a los firmes mandamientos, y no beberá demasiado ni comerá. Al concierto no accederá si su mochila o bolso supera los 44 centímetros de alto, los 22 de largo y los 15 de profundidad. Si un mal gesto le ha propiciado dolor de tobillo y la muleta se la ha prestado su hermano con tal de ahorrarse las salas de espera de un hospital, déjesela en casa: solo pueden llevarla junto con un certificado médico vigente. Las calles estarán cortadas, habrá tráfico y el metro rebosará tanto que ni una final de la Champions. Si opta por la comodidad de la moto, asegúrese de tener dónde guardar el casco. En presencia de Swift, no a las Motomamis, sí a los bajos absorbentes. Amarán a la de Texas, pero en su justa medida: los carteles con declaraciones de amor y piropos no podrán excederse de una cartulina tamaño A3. Todo sea por disfrutar, después de las colas y el show previo, de más de tres horas de música y espectáculo. Al menos, a Madrid le merece la pena tal despliegue, pues ya prevé un impacto de 20 millones de euros en tan solo dos días, con su consecuente elevación de la inflación hasta un 0,3%, auguran los expertos. Aspirantes a la «Beatlemanía», agárrense los algodones que el espectáculo va a comenzar.

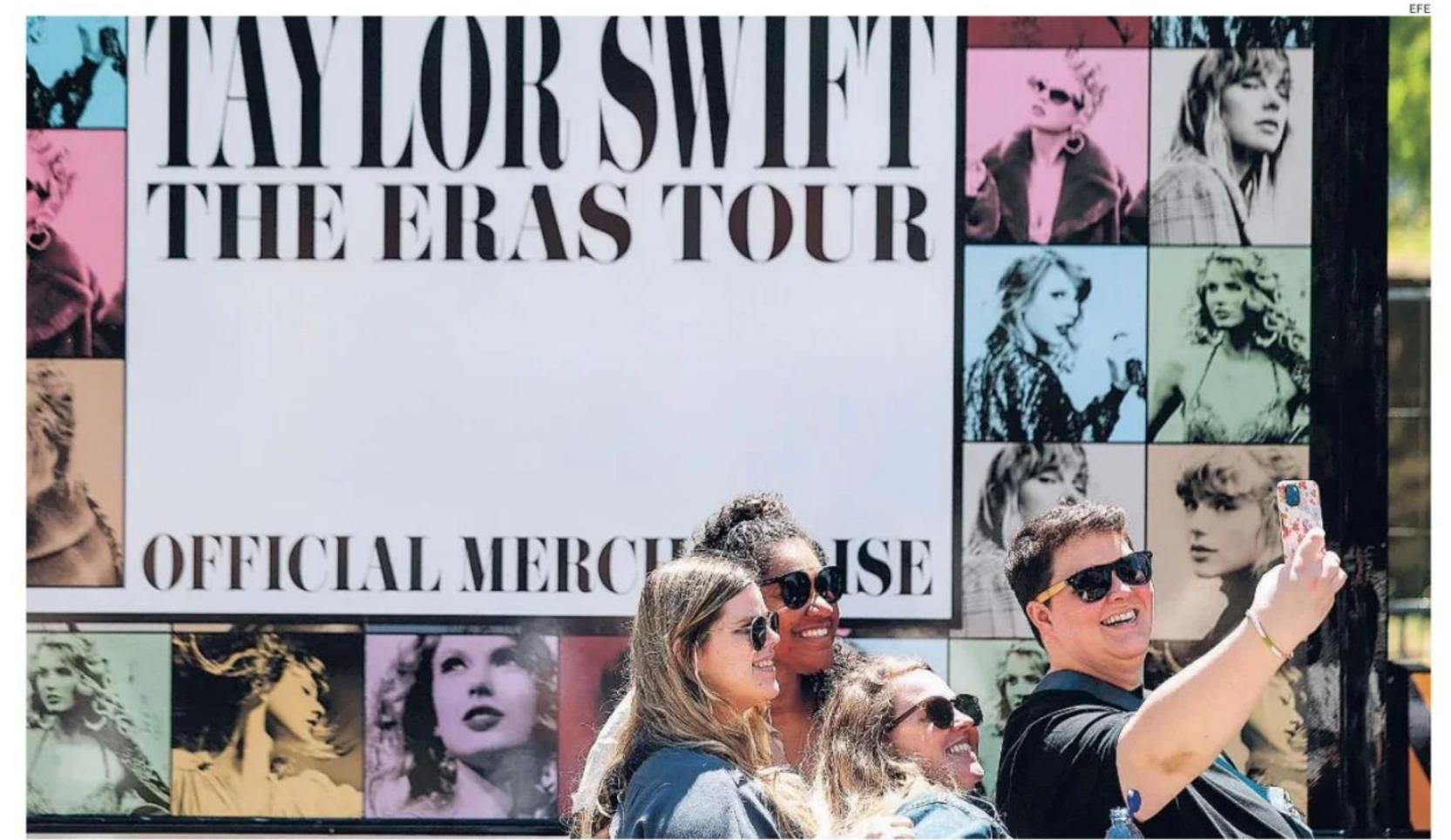

Fans de Taylor Swift posan ante uno de los carteles que promocionan la gira de la cantante estadounidense por Europa

#### Cultura

Victor Fernández. BARCELONA

n unos grandes sobres conservados en una sala de la Universidad de Puerto Rico, la que lleva los nombres de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, se encuentran una serie de recortes con anotaciones manuscritas del poeta de Moguer. Es una suerte de álbum con imágenes extraídas de periódicos y revistas durante la Guerra Civil. En una de ellas vemos a los principales militares implicados en el golpe de Estado de julio de 1936. Es decir, aparece Franco rodeado por Mola, Saliquet, Queipo de Llano y Cabanellas. «Los defensores de la "Civilización cristiana occidental". Chulería y taberna. La chulapona y los bajos. Coro», escribió como pie de foto el autor de «Platero y yo». Otra de las hojas nos muestra un primer plano de Hitler al que Juan Ramón añadió «¿podrá este gorila, cerdo, tiburón, rejir en el mundo?»

Estos materiales son una parte de uno de los proyectos más ambiciosos del poeta, un libro en el que encontramos su mirada más comprometida desde un punto de vista político y social. «Guerra en España» regresa de nuevo a las librerías de la mano de Athenaica, en edición de Ángel Crespo y Soledad González Ródenas, incorporando nuevos y desconocidos materiales a uno de los títulos fundamentales en la extensa obra del poeta y Premio Nobel.

Juan Ramón Jiménez trabajó en el libro entre 1936 y 1954, pero como tantos otros de sus proyectos literarios nunca llegó a ver la luz. Se tuvo que esperar hasta 1985 para que los lectores pudieran conocer «Guerra en España» gracias a la labor titánica como editor de Ángel Crespo. El libro, aparecido en Seix Barral, no incluía todos los materiales del poeta, además de conocer algunas censuras por parte de la editorial. Algunas de las páginas del libro están dedicadas a uno de los episodios que más entristecieron al poeta, como fue el robo de su biblioteca y archivo en Madrid tras el final de la Guerra Civil. El abogado de la editorial aconsejó que era mejor que el nombre de los autores materiales de ese hurto quedara escondido en sus iniciales. Precisamente uno de ellos, el periodista catalán Carles Sentís, a mediados de la década de los ochenta trataba de construirse cierta carrera política como demócrata de toda la vida. Cuando

Athenaica recupera con nuevos materiales uno de los libros fundamentales del autor de «Platero y yo», fruto de sus impresiones sobre el conflicto bélico de 1936

# Cuando Juan Ramón Jiménez se adentró en la «mala guerra de España»

ocurrieron esos sucesos, en 1939 con la guerra recién concluida, Juan Ramón y su esposa Zenobia Camprubí ya se encontraban exiliados en América. Gracias a los buenos oficios de Sánchez Mazas y Pemán, se pudieron recuperar algunas cosas, pero los responsables del robo –Sentís, Félix Ros y Carlos Martínez Barbeito– nunca devolvieron todo lo sustraído.

En 2009, volvió a aparecer, en esta ocasión en Point de Lunettes, «Guerra en España» notablemente ampliada con nuevos materiales, consecuencia del trabajo de Soledad González Ródenas. Esta misma especialista es la responsable de la que probablemente ya es la versión definitiva del libro juanramoniano y que nos brinda Athenaica.

En ocasiones se ha querido dibujar a Juan Ramón Jiménez casi como un escritor apolítico, lejos de compromisos políticos y partidistas. «Guerra en España» viene a desmentir ese absurdo punto de vista. En realidad fue alguien tan comprometido como otros compañeros de armas literarias, como podrían ser Antonio Machado o Miguel Hernández. Porque Juan Ramón se cuida mucho en las páginas de su libro de recuperar aquellos textos en los que podemos conocer su dimensión social. Es el caso, por ejemplo, de una conferencia titulada «Aristocracia y democracia» donde apunta que «yo, hombre libre, no quiero nada con ninguna de ellas: ni la falsa España imperialista, ni la falsa España comunista. En todo caso, todos sabemos que la imperialista vive en una hueca y aparatosa mentira, que es litera-

Para el autor, Franco y sus generales eran «chulería y taberna, La chulapona y los bajos»

El poeta sospechaba que Negrín fue el responsable de que el oro de España fuera a Rusia tura retórica; yla otra, ¿quién cree que es la plena y modesta verdad, poesía? Detesto el fascismo y el comunismo dictatoriales. Mi hombre superior no es dictador ni imperialista, sino un hombre humano, espandido de amor, delicadeza y entusiasmo, que es, en sí mismo, toda una humanidad superior».

Juan Ramón, como dice la responsable de la edición, pensaba en un libro total en el que se incluyeran poesía, ensayo, biografía, novela, cartas, entrevistas e imágenes. En este sentido, el álbum con pies de foto del poeta son casi un producto de poesía visual, como ocurre con una imagen de Nicolás Franco, hermano del dictador, el general Millán Astrayyelembajador de Portugal, desfilando eufóricos por plaza Mayor de Salamanca en junio del 39. «De la picaresca», apunta con ironía el de Moguer. Y es que Juan Ramón quería todo tipo de registros para contar el drama de la guerra y sus consecuencias, con todas sus luces y sus muchas sombras.

No todo son críticas a aquellos que se levantaron contra la Se-

#### Un español con su España

▶En el archivo juanramoniano de la Universidad de Puerto Rico se conservan los materiales que en su mayor medida forman parte de «Guerra en España». El poeta, siempre tan cuidadoso con su obra hasta los mínimos detalles, incluso pensó cómo debía ser la portada de un libro que en un primer momento debía llevar a imprenta la Editorial Losada. De puño y letra se conserva un manuscrito de 1946 en el que podemos leer como primer título «Español con su España (Política poética) (1936-1945)», título que se cambió al definitivo

en 1953. También tuvo claro desde un primer momento que el volumen debía ir dedicado a Manuel Azaña, Julián Besteiro y Cipriano Rivas Cherif, en agradecimiento «por ideas y acciones», además de homenajear a su siempre fiel amigo Juan Guerrero Ruiz.

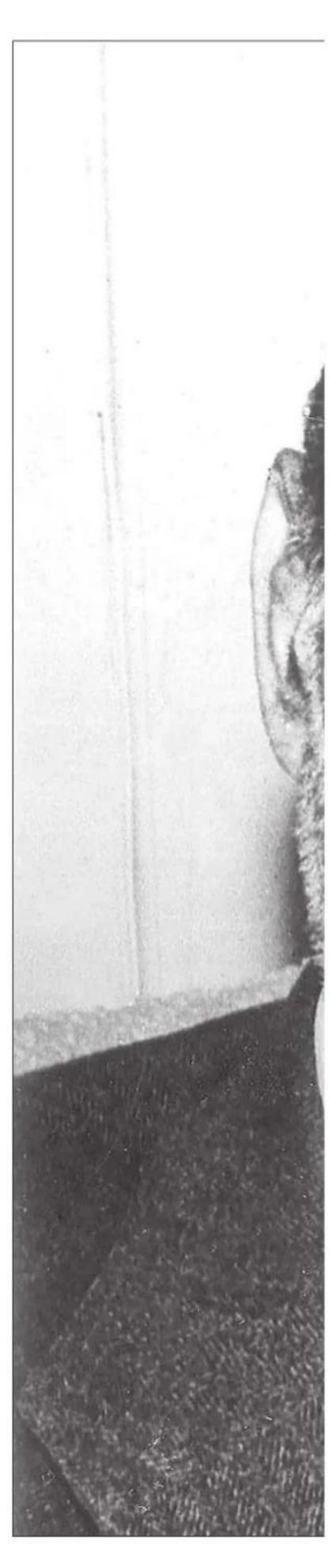

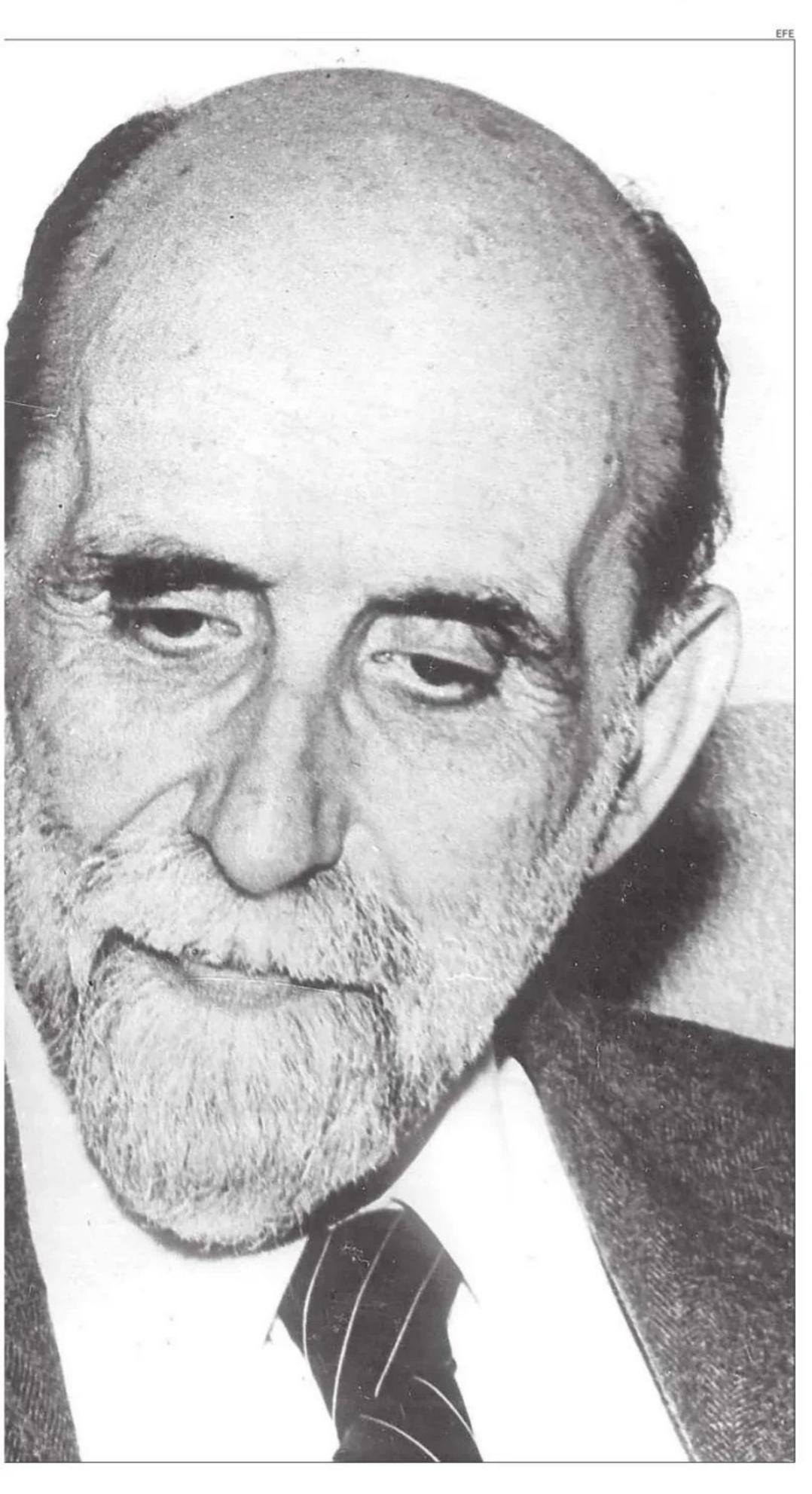

gunda República. Juan Ramón Jiménez también se reservó para esta obra algunos comentarios contra aquellos que debieron defender aquel gobierno. De esta manera, por ejemplo, Juan Negrín aparece descrito como «ladrón, anormal e irresponsable» mientras que Indalecio Prieto es «ladrón y analfabeto», Largo Caballero es «criminal y analfabeto» y la Pasionaria es descrita como «demagoga y stalinista, sectaria».

El que fuera presidente del Gobierno, Juan Negrín, a quien Jiménez conocía bien desde los tiempos de la Residencia de Estudiantes, es una de las principales víctimas de la pluma del poeta: «En mi conciencia tengo la seguridad de que la salida de Negrín por los Pirineos fue indigna; de que el oro de España fue, por N[egrín] a Rusia y Francia, sin documentos (...) que Prieto maneja un dinero que es de España y no suyo».

En las páginas del libro vemos el dolor por lo causado por la guerra, sobre todo cuando esta atacó a los más débiles, como ocurrió con numerosos niños y niñas. Las imágenes de todos estos pequeños, ya sean desamparados, mutilados o muertos, debían formar parte del proyecto inicial de «Guerra en España». Lo mismo ocurría con el recuerdo doloroso por la muerte en el frente de su sobrino, Juan Ramón Jiménez Bayo, «lo mejor de mi familia, educado en un ambiente de relijiosidad seria (toda mi familia es conservadora) murió en el frente de Teruel forzado del fuego de un ideal. Él, pobre iluso».

Y luego, la otra herida que no cicatrizó, la de aquellos amigos que vieron su vida apagada como consecuencia de lo provocado en «la eternidad de esta mala guerra de España, que tuvo comunicada a España de modo jigante y terrible con la otra eternidad». Las palabras que Juan Ramón Jiménez dedica a Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Federico García Lorca, pese a discrepar mucho con ellos en vida, son de una profunda emoción. Esos autores, en palabras del poeta, «tan vivos en la muerte los tres, cada uno a su manera, se han ido, de diversa manera lamentable y hermosa también, a mirarle a Dios la cara».

Todos aquellos que se han enfrentado con los manuscritos del autor de «Diario de un poeta recién casado» saben lo difícil que es entrar en su laberinto. Afortunadamente en este de «Guerra de España» hay luz.

#### Opinión

#### Pilar Correa Verjeles

#### Fernando Vilches

De nuevo la Parca me ha golpeado cerca con su inexorable guadaña. Si hace quince días enterrábamos al doctor Rubio, un entrañable ser humano, hace una semana en Badajoz enterrábamos a Pilar, la mujer de uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de Europa, el doctor Florencio Monje, de quien he hablado aquí hace tiempo. A ambos los conocimos en un viaje por Egipto, justo antes de la pandemia y, por esas cosas raras de la vida, congeniamos sin que me acuerde muy bien en qué momento del viaje. Dios, que es muy sabio, conjunta parejas que se complementan por estar, en muchas ocasiones, en las antípodas de caracteres. Florencio es lo más parecido a Séneca: sobrio, serio, de pocas pero atinadas palabras, siempre con su cámara al hombro. Pilar era un ser humano cargado de energía, vitalidad, alegre, muy cariñosa y con una sonrisa que iluminaba su aura y, en consecuencia, su entorno. Tenía en su interior una pila inagotable de energía y todo lo disfrutaba y saboreaba como una niña que descubre el mundo por primera vez.

Tras el viaje, y por la generosidad del matrimonio, fui a Badajoz con mi mujer a presentar uno de mis libros. Las atenciones que recibimos durante ese fin de semana no las olvidaremos en nuestravida. Nos llenaron de cariño y atenciones, y Pilar se manifestó como una anfitriona insuperable. Una enfermedadvino a nublar poco a poco sus recuerdos. La última vez que disfrutamos de su compañía y de su sonrisa fue en la boda de nuestra hija: elegante, guapísima, alta y con un tipo extraordinario. Tras ese acontecimiento, empezaron a llegarnos noticias terribles de su salud. Cuando ya casi no reconocía el mundo en el que sembró su amor y esparció su luz, solo le iluminaba el rostro la presencia de su preciosa nieta. En ella, en el corazón de su estupenda familia y en nosotros vivirá eternamente.

#### Cultura / Selvático animal

# Jorge Pardo: «Para alcanzar lo que Camarón alcanzó, te tienes que morir primero»

**Medio siglo lleva en activo** este flautista y saxofonista de prestigio mundial. Nos habla de sus inicios y de sus admirados Paco de Lucía y Camarón Javier Menéndez Flores. MADRID

orge Pardo, madrileño del barrio de Ventas, cosecha del56(«todos poetas», cantaba Bosé), es uno de los músicos españoles de mayor prestigio mundial dentro de los géneros en los que ha levantado una profesión que es su vida, el jazz y el flamenco. En su doble vertiente de flautista y saxofonista, atesora unatrayectoria envidiable que lo ha llevadoatocarjuntoacolososcomo Paco de Lucía, Camarón, Chick Corea y Pat Metheny, entre otros muchos, y su arte ha sido reconocido con el premio al mejor músico de jazz europeo de la Academia de Jazz

francesa; el Grammy estadounidense y el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España. Pardo puso los primeros ladrillos en su oficio cuando era solo un niño: «Con apenas 13 o 14 años ya empezaba a tocar con los grandes en el Balboa Jazz, con Tete Montoliu, Jean Luc Vallet, Vladimiro Bas... Era un niño y ya estaba ahí. Otro salto importante fue mi primera grabación con Las Grecas, que fue la primera vez que entré en un estudio. Y otro pequeño peldaño fue Hilario Camacho, un músico inspirado. Toqué en algunos de sus discos». Pero su primera experiencia de peso llegó con Pedro Ruy-Blas y el conjunto Dolores: «Pedro pasaba

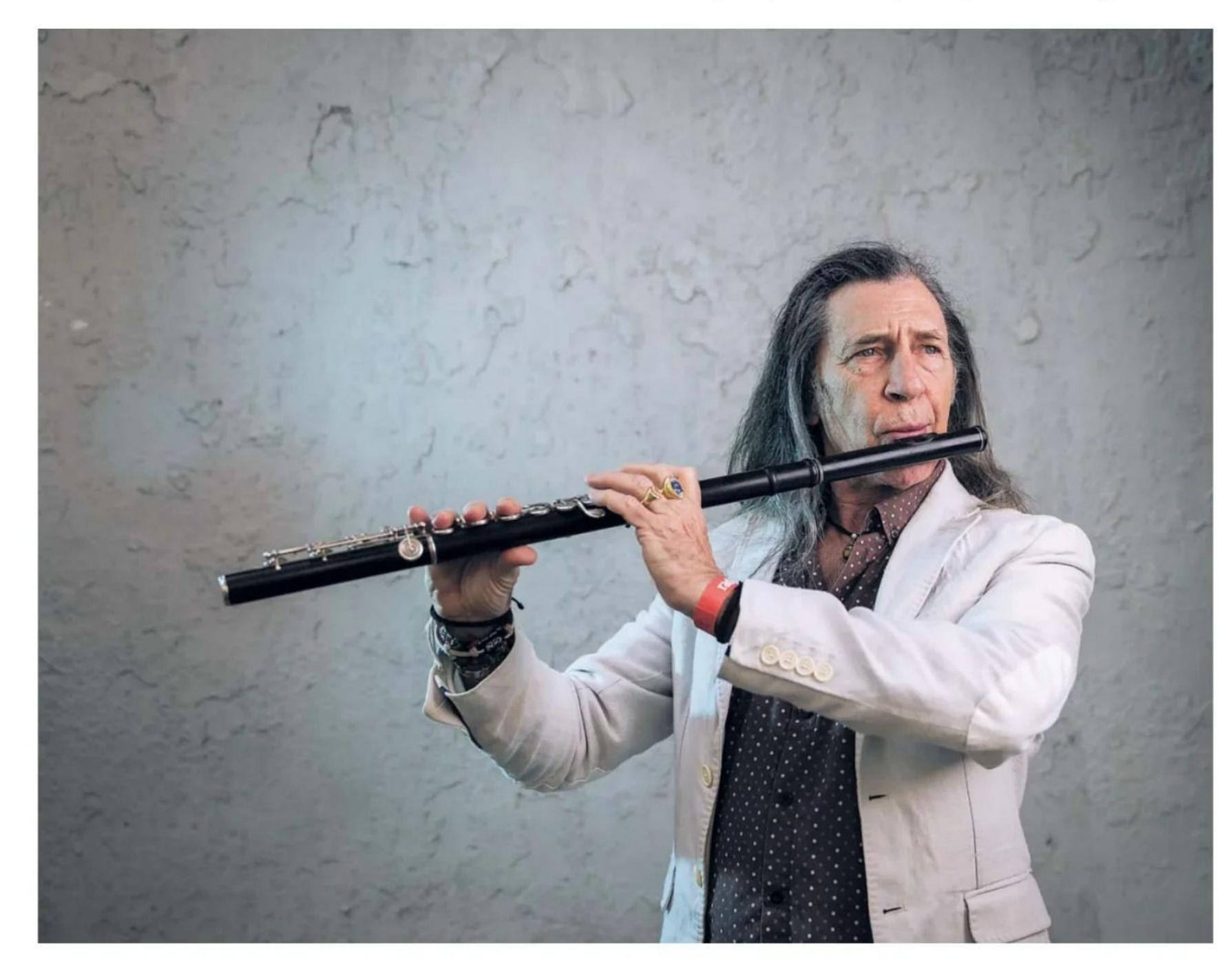

LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

de darle continuidad a su éxito "A los que hirió el amor" y quería hacer algo revolucionario, no ser Nino Bravo. Nos juntamos una peña de músicosyél medió para que pudiéramos entrar en la compañía de discos y formar una banda, y así hicimos Dolores. Recuerdo ese grupo con mucha ilusión, yo sólo tenía 16 o 17 años, aunque también tuvo sus dolores, porque no nos contrató casi nadie. Éramos un estorbo. una rareza. Música instrumental, muyimprovisada, yteníamos difícil encaje en el mundo musical de aquella época. Pero grabamos algunos discos y conseguimos unos cuantos festivales». Y aprovecha aquí para elogiar a Ruy-Blas: «Me encuentro de vez en cuando con él

GONZALO PÉREZ

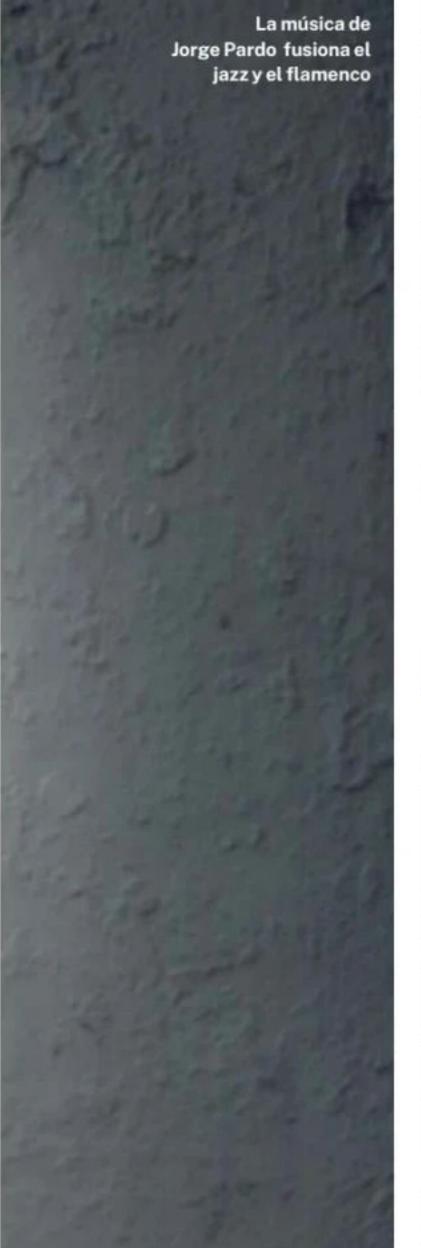

y nos mensajeamos. Era un loco de la vida. Porque yo no tenía nada que perder, puesto que no había conseguido nada, pero él había tenido un éxito brutal. Era un guaperas, tenía muchas fans. Y renunció a todo eso por aventurarse en una historia musical loca. Porque las discográficas querían que hiciera éxitos y él decía que no, con dos cojones. Una visión admirable. Y dejó de ganar mucho billete, y otras cosas que van anexas, por la aventura».

#### Paco de Lucía y Camarón

Jorge Pardo formó parte del mítico sexteto que acompañó durante muchos años a Paco de Lucía, y no sólo asume que cada vez que lo entrevistan debehablar de él, sino que lo considera «un orgullo». Y ahonda: «¿Cómo puede molestarte haber asistido, en primera persona, a un periodo de la historia de la música en España que ha tenido eco durante cinco décadas, hasta hoy día? Paco ha sido un hermano. Una hermandad auténtica, de muchas intimidades. El sexteto éramos una familia -coincide en esto con el bajista Carles Benavent, su amigo, quien formó parte de ese grupo y se expresó de igual manera en esta misma sección-. Había un funcionamiento profesional, pero nos reíamos mucho. Aunque también lloramos alguna vez... Yo me río del programa este de "Gran Hermano",

porque lo que vivimos nosotros sí fue un "Gran Hermano". De gira, fuera de tu país, en un autobús, en un camerino, en un restaurante, en un hotel, conviviendo, contándote tus inquietudes, anhelos y frustraciones. Una sensación que va más allá de la familia». Y aborda aquí su relación con otro gigante, Camarón, al que conoció cuando aún no era famoso. «Parece que fue siempre una estrella, y en aquella época, los 70, paseábamos por el centro de Madridynoloparabanadie-cuenta con una sonrisa-. Era un gitano raro: introvertido, callado, no le gustaba aparentar. En los bares se sentaba en una esquina... Ahora, le daba el punto y abría la boca y se paraba el mundo. Y era un "comprador". Lo veías en los camerinos, cuando ensayábamos, a dos metros de ti, escuchando lo que hacías. O lo veías escuchando, en la época de los walkman, cosas de Umm Kalzum, la cantante egipcia, o de Duke Ellington. Ha pasado a la historia como un cantaor flamenco, pero era un músico y tenía un oído privilegiado. Yo puedo presumir de habertocado congrandísimos músicos de todo el mundo, pero él era especial». No obstante, se atreve a verbalizar lo que muchos saben y callan: «Para alcanzar lo que él alcanzó te tienes que morir primero. Camarón tuvo la suerte, y que Dios me perdone, de morirse muy joven

«La primera vez que entré en un estudio de grabación fue con Las Grecas», recuerda Jorge Pardo

«Paco de Lucía ha sido un hermano. Lo del sexteto sí fue un "Gran Hermano"», añade el músico

y con muchas cosas que hacer, y no le dio tiempo a cagarla mucho. Y se convirtió en un mito. Te aseguro que un año antes de irse no existía el mito. Empezó a existir cuando enfermó de muerte y ya se sabía que estaba cercano su fin, ahí empezó a crearse el mito. Y cuando murió fue el acabose. Cuando lo conocí -prosigue-, Camarón era "un buen bolo". Ibas con tu amigo, que sabes que te lo vas a pasar bien y vas a cobrar un dinerito, pero no era: "Hostia, que voy a tocar con Camarón", esollegó después». Todo esto lo dice alguien que lo trató de cerca, hasta el punto de tenerlo alojado en su casa: «El único bolo que se hizo de "La leyenda del tiempo" fue en Barcelona, en la plaza de toros Monumental. Era un triple bo-

«Tu lenguaje no

precisa de diccionarios

ni de intérpretes»

lazo que te cagas: Camarón con Dolores, Weather Report con Jaco Pastorius y Jeff Beck con Stanley Clarke. Para hacer ese bolo estábamos ensayando en la casa de Ricardo Pachón [legendario productor del "nuevo flamenco"] y, entre porro y porro, Ricardo dijo: "Coño, pues Jorge podía hacer un taranto contigo tocando el saxo". Y yo dije que vale, pero que no sabía tocar tarantos, y Ricardo que nada, que daba igual, que como a la semana siguiente Camarón tenía que ir a Madrid, se pasaba por mi casa y me lo enseñaba. Total -relata, divertido-, que Camarón se vino a mi casa, a un apartamento reventao en la Dehesa de la Villa. Y resulta que en una tarde no me aprendí el taranto, no daba ni media. Y el gitano: "No hay problema, me quedo mañana también y lo rematamos". Otro porrito, escuchábamos música, bajábamos atomarunas cañas al barde la esquina, blablablá, un poco de taranto... y al otro día tampoco me loaprendí. Y el gitanos e quedó durmiendo en el sofá destartalado de mi casa cuatro días. Esa sensación no la calibré en su momento, pero ahora lo veo, con perspectiva, y me digo: "Tiene cojones este tío de venirse a enseñar un taranto a un payo que toca el saxofón". Él vería también algo en mí que le llamaba la atención, supongo. Pero lo suyo era pura pasión».

#### Opinión

### Y qué si busco sombras

#### Javier Menéndez Flores

Está la vida de los otros, con sus oficinas y sus sucursales bancarias y sus comercios y su traje de ansiedad, y luego está tu vida imperiosa, en la que los labios y los dedos creen llevar la batuta pero son la cabeza y el corazón los que dirigen la orquesta. Cada vez que soplas y aprietas una tecla estás explicando quién eres y lo que vendes, que no es otra cosa que tu catálogo de emociones profundísimas. Y entre el flamencoy el jazz has trazado el itinerario en sangre viva de tus inquietudes y te has desmelenado como una tormenta. Porque aquel que respira entre dos artes mayores no puede dejar de implicarse enteramente en todo cuanto hace. Ese, sin más saliva ni adjetivos, eres tú, Jorge, quien te escuchó lo sabe.

Si vuelves el rostro, en una de esas noches de alegría improvisada, recuerdas un Madrid con alas en los pies y calles que desembocaban en una gargantilla de espejismos. Coleccionaste anhelos y fatamorganas y te pusiste de puntillas para saltar enseguida de la infancia y colarte de polizón en la geografía de los adultos, pues de chaval las muñecas aprietan demasiado y los bolsillos andan siempre tiritando. Y en los días –y qué noches– en los que los dolores daban tremendo placer y Pedro Ruy-Blas era Alain Delon y tenía que sacudirse de encima a aquel millón de lobas, todo lo que se presentaba ante ti refulgía, y no dudaste en lanzarte y llenarte hasta arriba el plato.

Para Paco de Lucía no existía otra música que la que asesinaba, pero es que los genios desconocen la medianía y él fue una montaña altísima. De aquellos seis más uno magníficos

que fuisteis sólo puedes decir que vencisteis a todos los Miuras que os salieron al paso y que en el escenario atrapabais estrellas, sorteabais meteoritos y conquistabais nuevas galaxias. Y cuatro días junto a Camarón dan para aprenderse un taranto y componer una sinfonía acerca de la bondad y la excelencia humanas. En el espacio infinito de noventa y seis horas aprendiste que los superclase jamás levantan la voz ni se autoafirman, solamente observan sin pausa y roban el oro que les rodea y que está en todas partes, incluso en la chatarra.

Y qué generoso Chick Corea, que no se olvidó de ti ni cuando levantó premios bien gruesos. Los sabios tienen esas cosas. Y cuando Lole y Manuel, Robert Plant y Debussy te hablan al oído y te arrancan del sueño con la fuerza de una grúa, te invaden unas ganas implacables de coger la flauta. Porque en ese instante te ha sido inoculado un veneno que sólo se cura engendrando música.

Te llamas Jorge Pardo y conoces todos los continentes y te entienden allá donde vas, aun en los lugares más ignotos, pues tu lenguaje no precisa de diccionarios ni de intérpretes y lo comprenden hasta los niños chicos, que al oír

> esa catarata de notas no pueden dejar de sonreír, y eso no hay truco de magia que lo supere.

> Cada vez que soplas, cada vez que aprietas una tecla, cada vez que extien-

des un cheque al portador en el que consta tu biografía a la intemperie, estás alumbrando un mundo. Y te adentras en lo desconocido y buscas sombras -sí, qué pasa- porque sigues al acecho de la pieza perfecta. Esa que han firmado ya todos tus maestros y que tú acariciaste, quizá, alguna madrugada, al filo del alba, demasiado tarde o muy pronto. Pero tras entrar en trance, cerraste los ojos y, al abrirlos, maldita sea, ya no estaba.

#### Cultura



María García. MADRID

1 Celo» (Alfaguara), de Sabina Urraca, nos narra la historia de la Humana, una mujer de treintaidós años que llega a la ciudad huyendo del campo y de una relación de violencia de género. Un personaje que Urraca define como «muy particular», con una «sexualidad potentísima». Allí se encuentra a la Perra, un animal con un celo incontrolable «un ser mágico que aparece en el momento exacto, aunque en el momento menos propicio para la humana», explica la autora, «un ser analfabeto, mudo, que no puede entender la historia de la Humana, aunque la Humana se la contase, pero que la acompaña de esta forma que a mí me parece mágica».

Dejando claro que «yo no soy la Humana ni ella es la Perra» una de las inspiraciones para el libro fue su perra Murcia, que se encontró en la ciudad con el mismo nombre. «Todo parte de ella y de su primer celo», explica, «era una cosa desmadrada, venían todo el rato perros a montarla y yo estaba desesperada, en un momento grité; Mierda! ¿Cuándo se va a acabar esto del celo?». Una amiga suya, «tumbada guapísima» en el césped de El Retiro que «estaba ahí

### Sabina Urraca:

«Creemos que somos muy civilizados y tenemos una capa de animalidad»

La escritora habla sobre su nueva novela, «El Celo», la historia de «una domesticación y de una maldición que persigue a un personaje», explica

retozándose con su amante», dijo mientras se tocaba el cuerpo «¡Ay! Sí... ¿Cuándo se va a acabar esto del celo?».

En ese momento «de resaca» Urraca pensó «aquí hay algo interesante, este es el humano, esta desesperación, estos instintos animales, no solo sexuales, que están presentes en nuestras vidas» un comportamiento animal que está en «cómo nos movemos por el



El trauma de los abusos y de la violencia de género es algo que te cuesta quitar de tu mente» mundo. Creemos que somos muy civilizados y tenemos una capa de animalidad». «El Celo» tiene personajes «llenos de claroscuros», algunos con nombres y otros sin ellos, como la Abuela, que desde el principio quiere «proteger a la Humana de su propia sexualidad y la sexualidad de los otros» o la Madre que también se espanta de la sexualidad de su hija: «A mi madre le avergüenzan mis tetas», dice el personaje en la novela.

Estos personajes acabaron llamándose así debido a que la autora estaba interesada en «esta dimensión de fábula, en el que los personajes no tienen nombre». Cuando tú te encuentras a un animal abandonado este no tiene nombre y la Humana cuando se encuentra a la Perra y la adopta «se resiste a dárselo porque le parece que eso es un rasgo de domesticación y se resiste a la domesticación precisamente porque la Humana ha sido domesticada por alguien». Tal y como explica este personaje en la novela «si ella no tuviese nombre tampoco se pondría ninguno». «Todo el libro es el camino de estos dos seres, la Humana y la Perra hasta que consiguen un nombre». La Humana, una mujer que «en el pasado había sido muy fuerte» con esa sexualidad potente «muy segura», explica, «alejada de estas preocupaciones contemporáneas» un personaje que después de ser abusada decide conLa autora se adentra en esta historia en las complejidades humanas

tarlo en clave de humor, «una persona bastante poco tendente al trauma». Una mujer que ha vivido situaciones de violencia en el pasado que «se las ha quitado bastante de encima alegremente, no han dejado un trauma en ella hasta que se encuentra con el Predicador».

#### Sexualidad y destrucción

La autora afirma que le interesó crear a la Humana porque le parece que es muy común pensar que la violencia de género, el bullying, etcétera, «solo le puede pasar a una persona debilitada y me interesaba construir un personaje que mostrase que casi cualquier persona si alguien llega y toca las teclas correctas o las teclas erróneas podríamos decir, puede destruir, puede casi despojar de nombre y de entidad a esta persona y dejarla convertida en una especie de trapo que no sabe qué hacer». El Predicador «envidia esa sexualidad de la Humana y es lo que le roba» esta es «un cuerpo saqueado». «Determinadas historias de trauma de violencia de género, de abusos, son algo que te cuesta mucho quitarte de tu cuerpo y de tu mente y quizás las cargues durante toda tu vida», afirma Urraca. La violencia de género «es un tema sobre el que es muy difícil legislar y que es muy difícil proteger, pero siento que hay que hacery que hay que hacerlo de una forma más efectiva desde luego. Las cifras de violencia de género, de asesinatos son escalofriantes».

«A nivel periodístico me da miedo porque muchas veces no se trata cómo se debería de tratar, dicen: muere una mujer... no, muere no... la han matado, ese tratamiento es desesperante, no termina de calar en la sociedad». Para entender el peligro que supone la violencia de género «tenemos que comprender que somos seres complejísimos sometidos a contradicciones y que cualquier persona puede caer en una relación así. Cuando estamos fuera de eso nos creemos muy listos. Situaciones así no es tan fácil salir de ellas».

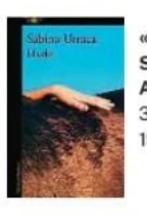

«El celo» Sabina Urraca ALFAGUARA 312 páginas 19,90 euros

43 LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024



Una de las coreografías más célebres y cautivadoras de la historia del ballet.

Música de Ludwig Minkus (1826-1917) con adaptación de Maria Babanina

Coreografía Patrice Bart

Coreografía original \_ Marius Petipa

Dirección de orquesta \_ Kevin Rhodes



ENTRADAS DESDE 18 € EN TEATROREAL.ES

900 24 48 48 · TAQUILLA

Para grupos: ventatelefonica@teatroreal.es



El Teatro Real es una institución adherida al programa Bono Cultural Joven





















#### **Toros**



Ginés Marín, en un natural ayer en Las Ventas

lejos de incendiarse.

Más animoso estuvo en el cuarto, quizá porque los dos de a pie
no colaboraron en la historia y
también porque Ventura calentó
con su espectacularidad. El toro
amagó con rajarse, pero lo retuvo
en los medios y la vara de medir
aquí es otra. El momento álgido
fue cuando le quitó la cabezada y
clavó a dos manos. Falló el rejón
de muerte y la cosa quedó en menos. En mucho menos.

Cuando recuperamos la línea ordinaria, la de a pie, salió un segundo sin clase ninguna, que le costaba pasar y se daba pronto la vuelta más con la idea de quitarse el trapo del medio que otra cosa. A su matador, Cayetano, le faltaron claridad de ideas y solvencia.

El quinto fue toro bronco, pero que al menos pasaba en la muleta de Cayetano, que en ningún mo-

#### Espectacular de pitones fue el tercero, con el que Ginés se pegó un arrimón de órdago

Patricia Navarro. MADRID

e anunciaba para la 15ª deferiay con otro milagroso llenazo una corrida mixta en Madrid. Yvan... pero es verdad señor Urtasun y compañía los toros no interesan. A ver si va a ser que simplemente no le interesan a usted o que no está preparado para llevar una cartera como Cultura, siendo la tauromaquia parte de ella. En fin... Las mixtas son siempre un cambalache psicológico. No por la belleza de los caballos, que es incuestionable, sino por los puntos de partida tan diferentes sobre todo en plazas tan significativas como la Monumental de Las Ventas. El primer choque es el toro. ¡Lo que asusta el toro de Madrid para los toreros de a pie! Los rejones son una aventura distinta. Ventura sacó todo su repertorio en el galope a dos pistas al animal que abrió plaza, dejándose llegar al de Capea. Clavó en la cara, se lució en los encuentros, con las cortas al violín y las rosas, pero se notaba que el público no era cien por cien de rejones y el ambiente estaba

# Ginés como **antídoto** para una mixta de olvido

**Deslucido encierro** de Montalvo para la lidia a pie; Ventura pierde el trofeo por el rejón de muerte

#### LAS VENTAS (MADRID).

Décimo quinta de feria. Toros de El Capea, para rejones, y Montalvo, bien presentados. El 1º, noble; 2º, sin clase; 3º, va y viene sin empujar; 4º, bueno; 5º, bronco 6º. sobrero de José Vázquez. Lleno.

**Diego Ventura,** de rejón (silencio); cuatro pinchazos, rejón (saludos).

Cayetano, de turquesa y azabache, pinchazo, estocada, descabello (silencio); estocada delantera, estocada (silencio).

Ginés Marín, de verde hoja y oro, media arriba, descabello (saludos); estocada baja (palmas).

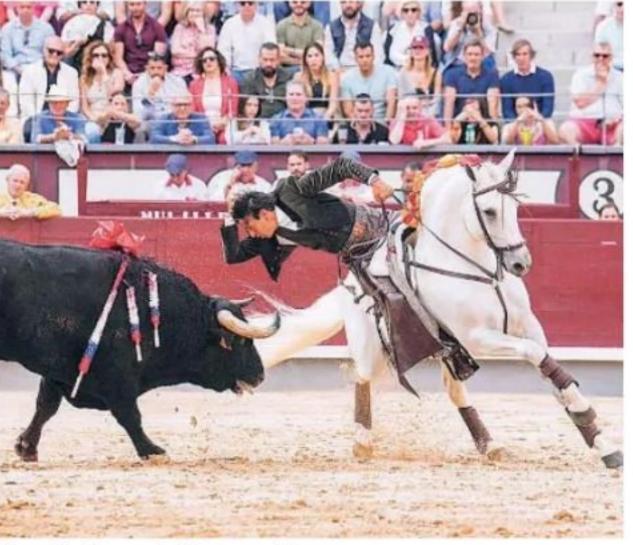

Diego Ventura, en La Monumental

mento tuvo poder y el que se hizo con la situación fue el animal, porque el torero estuvo a merced y sin saber qué hacer con el Montalvo.

Espectacular de pitones era el tercero. Hasta el cielo llegaban. O eso parecía. Lo malo es que el toro no apoyaba bien la mano derecha, pero no se protestó. Así que nos quedamos con el toro y lo sufrió Ginés Marín. El Montalvo iba y venía sin empujar y con el hándicap de que el embroque lo hacía muy despacio y con esa cara descomunal. Había que tragar ahí. Ginés anduvo muy firme, valiente y serio con el animal. Sobrado y muy por encima en un arrimón de órdago. Lo único que le faltó fue medir los tiempos.

Al sexto lo devolvieron por uno de José Vázquez, que manseó sin control en los primeros tercios. Brindó a Curro Vázquez, un grande, antes de ponerse al natural. No humillaba el toro ni equivocándose. Apostó por él Ginés Marín. De a pocos. Tragando. Con oficio y corazón y le fue metiendo en vereda, pasándose al toro siempre de las ingles para arriba. Tenía mérito. El valor de Marín fue el antídoto para una mixta para el olvido. (Y la espectacularidad de Ventura).



Algunos colaboradores de «Ni que fuéramos Shhh» junto al director del formato, David Valldeperas

Fran Gómez. MADRID

odavía dolorida por su reciente operación de espalda, Lydia Lozano me atendía este miércoles mientras se dirigía en taxi al plató de «Ni que fuéramos Shhh», el nuevo formato de Los Fabricantes que ha retomado el espíritu de «Sálvame». Las instalaciones se encuentran pegadas a las de Mediaset y para ella es difícil no recrearse en los recuerdos de tantos años cotizados en esas paredes: «Estoy pasando por Telecinco y tengo que cerrar los ojos, porque cada vez que paso veo a alguien que conozco y me tengo que bajar todos los días a saludar».

Le digo que a lo mejor son otros los que tienen que cerrar los ojos para no desmoronarse ante los índices de audiencia que se alejan mucho del éxito cosechado en «Ni que fuéramos Shhh» solo una semana después de su estreno, y en lugar de recrearse, la periodista señala que ella y sus compañeros «nos estamos buscando las habichuelas como podemos». De forma casi premonitoria, recalca que solo se trata de «un proyecto de laboratorio» y me hace llegar su esperanza de que «alguien levante la mano y diga 'lo quiero para mí.' Sea lo que sea, un canal de Internet o una cadena de televisión».

Menos de 24 horas después, se

«Ni que fuéramos Shhh» pasa a la pequeña pantalla solo una semana después de su estreno en plataformas

# La triunfal reencarnación de «**Sálvame**»

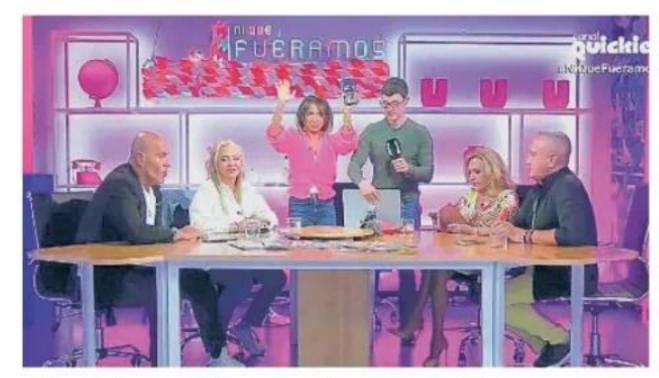

«Ni que fuéramos Shhh» conserva la esencia de «Sálvame»

confirma que Lozano, Patiño, Matamoros y compañía regresan a la pequeña pantalla de la mano de Ten TV, aunque el programa seguirá emitiéndose también en las plataformas digitales en las que nació. La cadena se limita a recoger la señal y llevarla a los televisores, un modelo que permite a los colaboradores conservar esa libertad que les proporciona no supeditarse ante los códigos de ningún grupo audiovisual.

«Yo creo que ese ha sido el secreto de nuestro éxito tan inmediato. Podemos hablar de cualquier programa. Cuando estábamos en Mediaset, como si hubiéramos estado en cualquier otro grupo, no podíamos ni cuestionar a la competencia porque no interesaba. Entre bomberos no se pisan la manguera», añade Kiko Matamoros.

De hecho, el tertuliano ya ha puesto en entredicho a la cúpula y organización de formatos en los que antaño trabajó, como «Supervivientes», y asegura que, de momento, no se ha llevado ningún tirón de orejas. «He coincidido con un directivo de Telecinco estos días, y lo único que hubo fueron risas y bromas. Hombre, no sé cómo habrán sentado algunos comentarios a determinados presentadores o en ciertas instancias, pero entre los que hemos sido compañeros no hay ningún problema. Todo lo contrario. Entendemos todos el trabajo de todos».

Es más, a Lozano le consta que en su antigua cadena hay algún desertor que cada tarde sintoniza con «Ni que fuéramos Shhh» a espaldas de los altos mandos: «No voy a dar nombres, pero muchos compañeros me han dicho que están en su puesto de trabajo con los auriculares puestos». Un éxito arrollador que la tertuliana también percibe a pie de calle: «En la carnicería, en la frutería... Todo el mundo me dice que está deseando llegar a casa para vernos con una copa de vino».

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Que la Swift grite lo del cohete

#### Jesús Amilibia

Si yo fuera Taylor Swift creo que estaría vomitando víctima de un empacho de elogios y récords: no sólo es la nueva reina del espectáculo, la Midas que todo lo convierte en oro, además tiene de rodillas a Biden rogándole que sea la musa de su campaña. El presi norteamericano suspira por los votos de sus jóvenes fans. Leo: «El efecto Taylor Swift en las urnas. La posibilidad de que la cantante haga campaña en favor de Biden preocupa a los seguidores de Trump». El mundo a sus pies y el planeta sobre sus hombros. Y no para ahí la cosa: «Once profesores universitarios de todo el mundo elogian el talento de la estrella del pop para la literatura, los negocios y la musicología». Dios, la han convertido en una asignatura. Y dicen los profesores: «Si Dylan ganó el Nobel de Literatura, Swift también puede».

Esta desmesura de muslos dorados abarrotará el Bernabéu esta semana. Se ha recomendado a los espectadores que lleven puestos pañales de adulto: así no se perderán ni un gorgorito ni un golpe de cadera de la diosa por la visita a los urinarios y podrán dar rienda suelta a las emociones sin preocuparse por las pérdidas, que ya se sabe que las baladas de la Swift propician humedades arriba y abajo. Siendo como es una lince para los negocios, me extraña mucho que los pañales en cuestión no los comercialice ella misma: «Dodotis Swift, ni gota ni gota, el pis no se nota». Un concierto de culitos secos, bebés felices.

Mientras, en la Moncloa trabajan a toda máquina para conseguir, a cambio de millones, que **Taylor** salude al público gritando: «¡Hola, Madrid! ¡España va como un cohete!» No iré al show ni caeré nunca en la humillación definitiva del dodotis. Antes me pongo una pinza en el viejo cohete. 46



ESTE VERANO, REFRÉSCATE AL INSTANTE

# VENTILADOR COMPACTO



LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

### MÁXIMO FLUJO DE AIRE CONSTANTE, MÍNIMO CONSUMO









Tecnología de retro circulación del aire. Potente caudal de flujo constante



Innovador diseño de turbina. 3 aspas con máxima aerodinámica



Oscilación horizontal automática 70° y vertical manual 90°. Llega hasta el 98% de la estancia



Muy silencioso. Intensidad de aire regulable en 3 velocidades



Base estable y segura. Asa de transporte. Fácil de llevar. Medidas: 21x21x30 cm



Mínimo consumo energético: 35w de potencia

Este sábado, la cartilla





#### Geografía mítica

#### David Hernández de la Fuente. MADRID

a conocida como Mesa, Tabla o Espejo del rey Salomón es una leyenda sobre todo vinculada a la ciudad de Toledo, donde se supone que habría sido guardada por los visigodos durante muchos siglos. Se contamina con la leyenda de la llamada cueva de Hércules, un espacio subterráneo y legendario también llamado Casa de Hércules. Quiere la tradición que el héroe grecorromano hubiera construido una especie de morada encantada, ocultando en su interior una serie de misterios, tesoros y profecías. Posteriormente, la leyenda se fundió con la tradición acerca de los tesoros fantásticos de los visigodos, que al parecer fueron (o no) encontrados tras la conquista musulmana, ni tampoco habrían abandonado la ciudad. Esta es una de las leyendas que hablan de un Toledo subterráneo y fascinante, remontando la tradición de los tesoros de los godos y de la Mesa del rey Salomón a una época arcana.

La leyenda ha cundido en todos los repertorios fantásticos sobre Toledo y se origina en las crónicas árabes. Varias fuentes árabes medievales y modernas sobre la conquista de la Península Ibérica en el siglo VIII van desgranando detalles sobre la leyenda. Se dice que en un palacio, construido de forma subterránea, se ocultaron una serie de tesoros, pero también, a modo de una «jarra de Pandora», la profecía de las desgracias que aguardaban a España. Se supone que cada rey godo debía ir poniendo un candado o un cerrojo para guardar aquel lugar de poder. Es muy interesante la matriz folclórica, en el cuento maravilloso y popular, de esta leyenda sobre el rey desdichado o malvado -don Rodrigo, en la historia, el rey perdedor de la batalla de Guadalete, y en la leyenda, siempre de dudosa moralidad por la violación de

# La mesa del Rey Salomón y el palacio subterráneo de Toledo

Hay innumerables leyendas sobre la localización de esta Tabla que, ya sea en el castillo de San Martín de Montalbán o en Medinaceli, los visigodos guardaron durante siglos

Florinda «la Cava»—, que rompe el tabú y va abriendo los candados o sellos – a modo de un Indiana Jones del siglo VIII— hasta llegar a una habitación o un cofre donde hay una inscripción maldita. Se suele narrar este hallazgo, relacionado con el secreto inefable de la mesa del rey judío, de una cámara sellada en Toledo a la que cada rey visigodo añadía una cerradura: es siempre Rodrigo, el último rey visigodo, el que la hace abrir, encontrando en el interior una pintura que representaba a los árabes y una profecía sobre que aquellas gentes conquistarían el país cuando la habitación

se abriera. Los cronistas árabes parecen muy interesados en el tema de la Mesa de Salomón que, a veces, parece un símbolo vinculado con el éxito de los musulmanes en España, con el auge de su poder y su sabiduría. Las más antiguas son muy curiosas, como Ibn Abd al-Hakam, historiador egipcio del siglo IX que narra la conquista árabe de Egipto y el Magreb, basándose en otras obras perdidas y en tradiciones orales y se refiere a la Mesa. Otra obra, el anónimo llamado Al-Imama wa al-siyasa sobre la historia del Islam previa al siglo XII, cita la leyenda de que Musa «llegó a la ciudad de los reyes», Toledo, y encontró el mítico palacio que llama «mansión de los monarcas», donde había veinticuatro diademas de oro, una por cada rey de España, con una inscripción de su nombre y, además, «en el mismo palacio una mesa en la que estaba el nombre de Salomón, hijo de David (sobre ambos sea la paz)».

#### Con cada joya, un tesoro

Ya sea en Toledo o en otro lugar, la tradición musulmana insiste en que la mesa, acaso como símbolo de la transferencia de la soberanía de los godos a los árabes, fue encontrada. La crónica árabe anónima «Ajbar machmúa» («Colección de tradiciones»), de mediados del siglo XI recoge la llegada de Tarika una ciudad después de Guadalajara más allá de los montes llamada Almeida (la Mesa) cuyo nombre se debía a «haberse encontrado en ella la Mesa de Salomón, hijo de David». El historiador del siglo XVI Al Maqqari, que trata la España musulmana desde el año 711 hasta la caída de Granada, dice que Tarik el conquistador encontró la célebre mesa, pero intenta desvincularla del profeta del rey Salomón, y afirma que su origen en una tradición cristiana de ir fabricando, con las joyas de cada soberano, un tesoro para la iglesia.

En suma, sobre estos mimbres se han trenzado

innumerables leyendas y teorías. Hay muchas historias fantásticas sobre la localización de la mesa en el entorno de Toledo, ya sea en el castillo de San Martín de Montalbán, en la iglesia de Santa María de Melque o en Santa María de Sorbaces, incluso más lejos, hacia el norte, en Medinaceli, Burgos y más allá. El hecho de que muchos tesoros, objetos religiosos y joyas regias de los visigodos fueran enterrados y ocultados para no caer en manos árabes - está en el caso paralelo del tesoro de Guarrazar, escondido seguramente en esta época de la conquista árabe- ha hecho cundir las especulaciones acerca de la posible realidad de esta vieja leyenda. Pero esta tesis de que la Mesa no fue descubierta por los árabes sino que fue llevada a otra parte de España por los cristianos, ya sea al norte o al sur, la hemos tratado ya anteriormente.



Dibujo que muestra un mueble construido para el Templo de Salomón, de una Biblia de mediados del siglo XVI FÓRMULA UNO

Sainz vuelve al podio con la tercera plaza en Mónaco

Pág. 53



#### **TENIS**

Convincente estreno de Alcaraz en Roland Garros Pág. 56





LUNES 27 DE MAYO DE 2024



El Real Madrid paga ante el Panathinaikos su desacierto en el tiro exterior después del descanso y se queda sin la Duodécima

# Un colapso en el peor momento



Juancho (5)

Anteto. (0)

Vildoza (3)

Kalaitzakis (2) 5

Arbitros: Rocha (Por), Belosevic (Ser) y Difallah (Fra). Eliminados Campazzo y Poirier. Técnicas a Chus Mateo y Poirier. Incidencias: 14.450 espectadores en el Uber Arena de Berlin, Parciales: 36-25, 18-22, 7-15 y 19-31,

Rodríguez (11)

Rudy (0)

Causeur (2)

#### Mariano Ruiz Diez. MADRID

l Panathinaikos, con Ergin Ataman en el banquillo, vuelve a ser campeón de Europa trece años después. El Madrid fue el Real Madrid, el equipo alegre, vertical, acertado e intenso, solo durante medio partido. Luego pagó un colapso monumental en ataque del que fue incapaz de escapar. Chus Mateo probó con todo y con todos, pero el equipo blanco solo fue capaz de anotar 26 puntos en los dos últimos cuartos cuando en el primero se había disparado hasta 36. El 3/20 en triples, en los dos últimos cuartos, dos de Llull y uno postrero del Chacho, fue la tumba de los blancos. El Panathinaikos se apuntó la Séptima (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 y 2024) con todo merecimiento. El Madrid sigue 56 años después sin repetir título y pagó la maldición que persigue al mejor equipo de la primera fase desde que se instauró el actual sistema de competición. El mejor en otoño, invierno y el comienzo de la primavera nunca ha levantado el título.

Chus Mateo dobló la apuesta de semifinales. Ndiaye volvió a ser

titular. ¿Su respuesta? El canterano de 19 años anotó 8 puntos en un par de minutos, con dos triples incluidos. Fue el avance de la avalancha en que se convirtió el Madrid en el primer cuarto. Las dos faltas que cometió Tavares en los albores de la final no frenaron a un equipo que compareció desatado. La diferencia con la semifinal es que enfrente había un equipo con mucha dinamita en ataque. Por eso los griegos salieron vivos del primer asalto. Cualquier otro rival hubiera acabado en la lona por el acierto que mostró el Madrid. 36 puntos encajó el Panathinaikos, la cantidad más alta recibida en un cuarto en toda la temporada llegó en el peor momento. Chus Mateo tenía muy claro que había que atacar la defensa de Nunn. Lo hizo Musa y el plan funcionó a la perfección. El bosnio anotó y el escolta estadounidense se cargó con tres faltas. La dinámica con que empezó la final se prolongó hasta el arranque del segundo cuarto cuando el Madrid ofreció unos números mareantes: por encima del 70 por ciento en tiros de dos; rozando el 70 en triples y el 90 en tiros libres. Por eso la ventaja llegó a los 14 puntos (41-27) cuando todos los «viejitos» estaban en pista.

Ataman recurrió al cupo de secundarios entre los que estaban Juancho Hernangómez o Vildoza. Dos tipos a los que ha zurrado verbalmente de lo lindo. Su presencia, junto a Grant, fortaleció al quinteto griego atrás. Y la final viró. Los griegos se pusieron en manos de Lessort y Sloukas, dos de sus tres piezas decisivas. El pívot empezó a hacer daño en ataque. Poirier contestó, pero en la zona del Madrid no mandó como en otras veladas. El base asumió responsabilidades anotando y la diferencia estuvo pronto al borde de la extinción (46-45). El Madrid se había ablandado en defensa después de unos minutos sobresaliente liderado por Rudy atrás. El mérito es que fue capaz de rearmarse después del primer arreón griego. Un triple de Musay otro de Campazzo abortaron el intento inicial de los atenienses.

El acierto exterior no se prolon-



Llull busca a un compañero ante la defensa de Mitoglou

#### **PALMARÉS EUROLIGA**

REAL MADRID 11 -CSKA 8 Panathinaikos 7 -Maccabi 6 Varese 5 -Olympiacos 3 ---Olimpia Milán 3 ---ASK Riga 3 ---KK Split 3 --BARCELONA 2 -Virtus 2 -Cantú 2 --Cibona 2 -Anadolu Efes 2 --9 clubes 1 -

gó en el tercer cuarto. El Madrid empezó a fallar, Tavares y Campazzo cometieron su tercera falta y los griegos siguieron anotando con cierta regularidad. En el segundo intento, el Panathinaikos sí tomó el mando (56-58). El partido entró en un trance caótico que, en el fondo, benefició al Madrid porque siguió vivo. Cada lanzamiento de tres (0/9 en este periodo) era garantía de error. Tocaba rearmarse atrás porque el colapso en ataque era monumental. El Madrid se quedó en siete puntos en el tercer cuarto, el peor registro en toda la temporada. Sin ataque, el trabajo atrás permitió parchear un de-



sastre que se evidenciaba con un 3/15 en el tiro. Aún con eso, el equipo no se había despeñado ante el tramo decisivo (61-64).

Pero el Madrid seguía sin encontrar la fluidez con la que se presentó en la final. Con Sergio Rodríguez a los mandos el equipo tampoco fluía. Un triple de Mitoglou y una canasta de Grant encendieron todas las alarmas (65-73). Chus Mateo dio la dirección a Campazzo y apostó por situar al equipo en zona 2-3, una defensa de las de toda la vida. El Panathinaikos se puso en manos de Sloukas. El base clavó dos triples para desmontar la zona que, en princiLa Duodécima tendrá que esperar. La Séptima del Panathinaikos llegó trece años después

El 3/20 en triples del Madrid en los dos últimos cuartos fue un lastre imposible de sobrellevar

pio, había desconcertado a los griegos. A Sloukas le respondió Llull. Su aparición después de once errores seguidos desde la línea de tres reenganchó al Madrid a la final (76-79), pero ahí expiró. Nunn, con sus cuatro faltas, tomó el relevo de Sloukas y la final empezó a escaparse. Porque en el Panathinaikos empezaron a sumar casi todas las piezas (Mitoglou, Grant...) y los blancos tenían que pagar una debacle ofensiva imposible de soportar en una final de Euroliga. La Duodécima tendrá que esperar. La Séptima del Panathinaikos llegó trece años después.

# Entre la maldición y Ergin Ataman

El entrenador del Panathinaikos es el gran triunfador: tres títulos en cuatro años

M. Ruiz Díez. MADRID

El Uber Arena de Berlín encumbró a Ergin Ataman. El entrenador turco conquistó su tercera Liga en cuatro años e impidió que el Madrid ampliara su leyenda continental. Los once títulos con que sigue el club blanco (tres de ventaja sobre el CSKA; cuatro con el Panathinaikos y cinco con el Maccabi) suponen la confirmación de una maldición. El líder de la primera fase nunca se proclama campeón con el actual sistema de competición.

Desde que la Euroliga se amplió a 18 equipos y juegan todos

contra todos a doble vuelta nunca el líder de la primera fase ha sido capaz de levantar el título. Y el Madrid tampoco lo hizo en Berlín. Antes había batido el récord histórico de victorias del Fenerbahçe en la primera fase. La cerró con 27 victorias y sólo siete derrotas -alguna cuando ya tenía garantizado el liderato- y se presentó en los cuartos ante el Baskonia con ese mejor registro histórico. La serie antelos vitorianos la cerró en tres partidos.

El Madridarrancó la temporada impo-

niéndose en los diez primeros encuentros y fue líder de principio a fin. Además fue también el que tuvo mejor media de puntos anotados, de asistencias, de rebotes totales y de tapones. A la superioridad colectiva se sumó el brillo individual de jugadores como Campazzo, elegido en el quinteto ideal, y el caboverdiano Walter Tavares y el croata Mario Hezonja, en el segundo de los quintetos. La presente temporada no tuvo nada que ver con la que terminó con el título en Kaunas. Especialmente con la eliminatoria de cuartos ante el Partizán. Entonces el Madrid se convirtió en el primer equipo que era capaz de remontar un 0-2 en los cuartos de final. La trayectoria impoluta siguió en la semifinal ante el Olympiacos, pero todo cambió después del descanso de la final. «Hemos estado muy mal después del descanso», reconoció un apesadumbrado Sergio Llull.

El héroe de la final del curso pasado dio el relevo a Kostas Sloukas. El base griego cambió el Oluympiacos por el Panathinaikos y además de levantar el título fue elegido MVP.

Este curso una vez conquistadas la Supercopa y la Copa del Rey y habiendo sido subcampeón de Europa, el Madrid tiene



Ergin Ataman, técnico del Panathinaikos

#### Con el sistema de competición actual el líder de la primera fase nunca ha sido campeón

que pelear ahora por el título en la Liga Endesa. El miércoles 29, apenas 72 horas después de haber caído ante el Panathinaikos, comenzará la semifinal de la ACB ante el Barça. Los azulgrana ya se quedaron a las puertas de la Final Four, cayeron en el quinto partido ante el Olympiacos, y de momento este curso están en blanco.



| -   | ALIGA        | SPE |       |      |    |     |    |    | -  | ART | IDO |    | ₽ Li | gad  | e Ca | mped | nes ( | Liga | Europ |    | ≽ Desc | enso |
|-----|--------------|-----|-------|------|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|------|------|------|------|-------|------|-------|----|--------|------|
|     | EQUIPOS      |     | Die   |      | _  | Tot | -1 |    | P  |     | isa | 5  |      | Fue  | 252  | -    | Tot   | lol  | GOL   |    | Fue    | 250  |
|     | EQUIPOS      |     | Ptos. | d.g. |    | 144 |    | -  |    |     |     | _  |      | ALC: |      |      |       |      |       |    |        |      |
| _   |              | -   |       |      | T  | G.  | E. | P. | ı, | G.  | E.  | P. | T    | G.   | E.   | P.   | F.    | C.   | F.    | C. | F.     | C.   |
| 1.  | R. Madrid    | 43  | 95    | 61   | 38 | 29  | 8  | 1  | 19 | 16  | 3   | 0  | 19   | 13   | 5    | 1    | 87    | 26   | 48    | 9  | 39     | 17   |
| 2.  | Barcelona    | (2) | 85    | 35   | 38 | 26  | 7  | 5  | 19 | 15  | 1   | 3  | 19   | 11   | 6    | 2    | 79    | 44   | 43    | 21 | 36     | 23   |
| 3.  | Girona       | 0   | 81    | 39   | 38 | 25  | 6  | 7  | 19 | 15  | 2   | 2  | 19   | 10   | 4    | 5    | 85    | 46   | 53    | 20 | 32     | 26   |
| 4.  | Atlético     | 9   | 76    | 27   | 38 | 24  | 4  | 10 | 19 | 16  | 1   | 2  | 19   | 8    | 3    | 8    | 70    | 43   | 42    | 22 | 28     | 21   |
| 5.  | Athletic     | 4   | 68    | 24   | 38 | 19  | 11 | 8  | 19 | 12  | 6   | 1  | 19   | 7    | 5    | 7    | 61    | 37   | 42    | 18 | 19     | 19   |
| 6.  | R. Sociedad  | 4   | 60    | 12   | 38 | 16  | 12 | 10 | 19 | 8   | 6   | 5  | 19   | 8    | 6    | 5    | 51    | 39   | 26    | 20 | 25     | 19   |
| 7.  | Betis        |     | 57    | 3    | 38 | 14  | 15 | 9  | 19 | 9   | 7   | 3  | 19   | 5    | 8    | 6    | 48    | 45   | 27    | 19 | 21     | 26   |
| 8.  | Villarreal   |     | 53    | 0    | 38 | 14  | 11 | 13 | 19 | 7   | 5   | 7  | 19   | 7    | 6    | 6    | 65    | 65   | 36    | 32 | 29     | 33   |
| 9.  | Valencia     |     | 49    | -5   | 38 | 13  | 10 | 15 | 19 | 8   | 6   | 5  | 19   | 5    | 4    | 10   | 40    | 45   | 20    | 14 | 20     | 31   |
| 10. | Alavés       |     | 46    | -10  | 38 | 12  | 10 | 16 | 19 | 9   | 4   | 6  | 19   | 3    | 6    | 10   | 36    | 46   | 23    | 19 | 13     | 27   |
| 11. | Osasuna      |     | 45    | -11  | 38 | 12  | 9  | 17 | 19 | 6   | 5   | 8  | 19   | 6    | 4    | 9    | 45    | 56   | 19    | 26 | 26     | 30   |
| 12. | Getafe       |     | 43    | -12  | 38 | 10  | 13 | 15 | 19 | 8   | 5   | 6  | 19   | 2    | 8    | 9    | 42    | 54   | 20    | 22 | 22     | 32   |
| 13. | Celta        |     | 41    | -11  | 38 | 10  | 11 | 17 | 19 | 6   | 6   | 7  | 19   | 4    | 5    | 10   | 46    | 57   | 21    | 23 | 25     | 34   |
| 14. | Sevilla      |     | 41    | -6   | 38 | 10  | 11 | 17 | 19 | 6   | 5   | 8  | 19   | 4    | 6    | 9    | 48    | 54   | 27    | 27 | 21     | 27   |
| 15. | Mallorca     |     | 40    | -11  | 38 | 8   | 16 | 14 | 19 | 6   | 8   | 5  | 19   | 2    | 8    | 9    | 33    | 44   | 17    | 16 | 16     | 28   |
| 16. | Las Palmas   |     | 40    | -14  | 38 | 10  | 10 | 18 | 19 | 6   | 6   | 7  | 19   | 4    | 4    | 11   | 33    | 47   | 20    | 20 | 13     | 27   |
| 17. | R. Vallecano |     | 38    | -19  | 38 | 8   | 14 | 16 | 19 | 4   | 8   | 7  | 19   | 4    | 6    | 9    | 29    | 48   | 18    | 26 | 11     | 22   |
| 18. | Cádiz        | *   | 33    | -29  | 38 | 6   | 15 | 17 | 19 | 5   | 9   | 5  | 19   | 1    | 6    | 12   | 26    | 55   | 16    | 19 | 10     | 36   |
| 19. | Granada      | ×   | 21    | -41  | 38 | 4   | 9  | 25 | 19 | 4   | 6   | 9  | 19   | 0    | 3    | 16   | 38    | 79   | 24    | 32 | 14     | 47   |
| 20. | Almería      | ¥   | 21    | -32  | 38 | 3   | 12 | 23 | 19 | 1   | 8   | 10 | 19   | 2    | 4    | 13   | 43    | 75   | 22    | 36 | 21     | 39   |

| PRIMERA<br>DIVISIÓN | Alavés | Almería | Athletic | Atlético | Barcelona | Betis | Cádiz | Celta | Getafe | Girona | Granada | Las Palmas | Mallorca | Osasuna | R. Madrid | R. Sociedad | R. Vallecano | Sevilla | Valencia | Villarreal |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------|----------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|----------|------------|
| Alavés              |        | 1-0     | 0-2      | 2-0      | 1-3       | 1-1   | 1-0   | 3-0   | 1-0    | 2-2    | 3-1     | 0-1        | 1-1      | 0-2     | 0-1       | 0-1         | 1-0          | 4-3     | 1-0      | 1-1        |
| Almería             | 0-3    |         | 0-0      | 2-2      | 0-2       | 0-0   | 6-1   | 2-3   | 1-3    | 0-0    | 3-3     | 1-2        | 0-0      | 0-3     | 1-3       | 1-3         | 0-2          | 2-2     | 2-2      | 1-2        |
| Athletic            | 2-0    | 3-0     |          | 2-0      | 0-0       | 4-2   | 3-0   | 4-3   | 2-2    | 3-2    | 1-1     | 1-0        | 4-0      | 2-2     | 0-2       | 2-1         | 4-0          | 2-0     | 2-2      | 1-1        |
| Atlético            | 2-1    | 2-1     | 3-1      |          | 0-3       | 2-1   | 3-2   | 1-0   | 3-3    | 3-1    | 3-1     | 5-0        | 1-0      | 1-4     | 3-1       | 2-1         | 2-1          | 1-0     | 2-0      | 3-1        |
| Barcelona           | 2-1    | 3-2     | 1-0      | 1-0      |           | 5-0   | 2-0   | 3-2   | 4-0    | 2-4    | 3-3     | 1-0        | 1-0      | 1-0     | 1-2       | 2-0         | 3-0          | 1-0     | 4-2      | 3-5        |
| Betis               | 0-0    | 3-2     | 3-1      | 0-0      | 2-4       |       | 1-1   | 2-1   | 1-1    | 1-1    | 1-0     | 1-0        | 2-0      | 2-1     | 1-1       | 0-2         | 1-0          | 1-1     | 3-0      | 2-3        |
| Cádiz               | 1-0    | 1-1     | 0-0      | 2-0      | 0-1       | 0-2   |       | 2-2   | 1-0    | 0-1    | 1-0     | 0-0        | 1-1      | 1-1     | 0-3       | 0-0         | 0-0          | 2-2     | 1-4      | 3-1        |
| Celta               | 1-1    | 1-0     | 2-1      | 0-3      | 1-2       | 2-1   | 1-1   |       | 2-2    | 0-1    | 1-0     | 4-1        | 0-1      | 0-2     | 0-1       | 0-1         | 0-0          | 1-1     | 2-2      | 3-2        |
| Getafe              | 1-0    | 2-1     | 0-2      | 0-3      | 0-0       | 1-1   | 1-0   | 3-2   |        | 1-0    | 2-0     | 3-3        | 1-2      | 3-2     | 0-2       | 1-1         | 0-2          | 0-1     | 1-0      | 0-0        |
| Girona              | 3-0    | 5-2     | 1-1      | 4-3      | 4-2       | 3-2   | 4-1   | 1-0   | 3-0    |        | 7-0     | 1-0        | 5-3      | 2-0     | 0-3       | 0-0         | 3-0          | 5-1     | 2-1      | 0-1        |
| Granada             | 2-0    | 1-1     | 1-1      | 0-1      | 2-2       | 1-1   | 2-0   | 1-2   | 1-1    | 2-4    |         | 1-1        | 3-2      | 3-0     | 0-4       | 2-3         | 0-2          | 0-3     | 0-1      | 2-3        |
| Las Palmas          | 1-1    | 0-1     | 0-2      | 2-1      | 1-2       | 2-2   | 1-1   | 2-1   | 2-0    | 0-2    | 1-0     |            | 1-1      | 1-1     | 1-2       | 0-0         | 0-1          | 0-2     | 2-0      | 3-0        |
| Mallorca            | 0-0    | 2-2     | 0-0      | 0-1      | 2-2       | 0-1   | 1-1   | 1-1   | 0-0    | 1-0    | 1-0     | 1-0        |          | 3-2     | 0-1       | 1-2         | 2-1          | 1-0     | 1-1      | 0-1        |
| Osasuna             | 1-0    | 1-0     | 0-2      | 0-2      | 1-2       | 0-2   | 2-0   | 0-3   | 3-2    | 2-4    | 2-0     | 1-1        | 1-1      |         | 2-4       | 1-1         | 1-0          | 0-0     | 0-1      | 1-1        |
| R. Madrid           | 5-0    | 3-2     | 2-0      | 1-1      | 3-2       | 0-0   | 3-0   | 4-0   | 2-1    | 4-0    | 2-0     | 2-0        | 1-0      | 4-0     |           | 2-1         | 0-0          | 1-0     | 5-1      | 4-1        |
| R. Sociedad         | 1-1    | 2-2     | 3-0      | 0-2      | 0-1       | 0-0   | 2-0   | 1-1   | 4-3    | 1-1    | 5-3     | 2-0        | 1-0      | 0-1     | 0-1       |             | 0-0          | 2-1     | 1-0      | 1-3        |
| R. Vallecano        | 2-0    | 0-1     | 0-1      | 0-7      | 1-1       | 2-0   | 1-1   | 0-0   | 0-0    | 1-2    | 2-1     | 0-2        | 2-2      | 2-1     | 1-1       | 2-2         |              | 1-2     | 0-1      | 1-1        |
| Sevilla             | 2-3    | 5-1     | 0-2      | 1-0      | 1-2       | 1-1   | 0-1   | 1-2   | 0-3    | 1-2    | 3-0     | 1-0        | 2-1      | 1-1     | 1-1       | 3-2         | 2-2          |         | 1-2      | 1-1        |
| Valencia            | 0-1    | 2-1     | 1-0      | 3-0      | 1-1       | 1-2   | 2-0   | 0-0   | 1-0    | 1-3    | 1-0     | 1-0        | 0-0      | 1-2     | 2-2       | 0-1         | 0-0          | 0-0     |          | 3-1        |
| Villarroal          | 11     | 21      | 22       | 12       | 24        | 12    | 0.0   | 22    | 11     | 12     | E 1     | 12         | 11       | 21      | 1 1       | 0.2         | 20           | 22      | 10       |            |

| 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 4-4 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 1-0 |

#### RESULTADOS

| Almería      | 6-1 | Cádiz      |
|--------------|-----|------------|
| Celta        | 2-2 | Valencia   |
| Getafe       | 1-2 | Mallorca   |
| Girona       | 7-0 | Granada    |
| Osasuna      | 1-1 | Villarreal |
| R. Vallecano | 0-1 | Athletic   |
| R. Sociedad  | 0-2 | Atlético   |
| Sevilla      | 1-2 | Barcelona  |
| R. Madrid    | 0-0 | Betis      |
| Las Palmas   | 1-1 | Alavés     |

#### COMENTARIO

Se acaba la Liga 23-24 con el Real Madrid como campeón. Van a la Champions el Barcelona, el Girona y el Atlético. Jugarán la Liga Europa el Athletic y la Real Sociedad. El Betis va a la Conference, y descienden Cádiz, Granada y Almería.

#### GOLEADORES

24 Dovbyk (7p, Girona). 23 Sorloth (Villarreal). 19 Bellingham (1p, R. Madrid) y Lewandowski (4p, Barcelona). 17 Budimir (3p, Osasuna). 16 Griezmann (4p, At. Madrid).

#### LA QUINIELA

Jornada: 59

| Fecha: 26-5-2024        |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| Almería-Cádiz           | 1 |   |   |
| Celta-Valencia          |   | X |   |
| Getafe-Mallorca         |   |   | 2 |
| Girona-Granada          | 1 |   |   |
| Osasuna - Villarreal    |   | X |   |
| Rayo Vallecano-Athletic |   |   | 2 |
| R. Sociedad-At. Madrid  |   |   | 2 |
| Sevilla-Barcelona       |   |   | 2 |
| Las Palmas-Alavés       |   | X |   |
| Amorebieta-Espanyol     |   | X |   |
| Elche-Eldense           |   |   | 2 |
| Racing Ferrol-Leganés   |   | Х |   |
| Levante-Alcorcón        |   | X |   |
| Sporting-Eibar          | 1 |   |   |
| Real Madrid-Betis       | 0 | - | 0 |

#### **ESCRUTINIO**

La recaudación de esta jornada de La Quiniela ha ascendido a 2.936.000,25 euros, con un bote de 536.193,06. Esta es la última jornada de la temporada con partidos de la Liga EA Sports, que ha llegado a su fin.

#### LALIGA A HYPERMOTION

|         | 50,000     | DO0 . |        |         |    | CASA |    |    | FUERA | 4  | GO | LES |
|---------|------------|-------|--------|---------|----|------|----|----|-------|----|----|-----|
| EQUIPOS |            |       | Puntos | Jugados | G. | E.   | P. | G. | E.    | P. | F. | C.  |
| 1.      | Valladolid | *     | 72     | 41      | 14 | 5    | 2  | 7  | 4     | 9  | 50 | 34  |
| 2.      | Leganés    | 2     | 71     | 41      | 10 | 8    | 2  | 9  | 6     | 6  | 54 | 27  |
| 3.      | Éibar      |       | 68     | 41      | 13 | 4    | 3  | 7  | 4     | 10 | 68 | 45  |
| 4.      | Espanyol   | 0     | 66     | 41      | 11 | 8    | 1  | 5  | 10    | 6  | 56 | 40  |
| 5.      | Oviedo     |       | 64     | 41      | 12 | 7    | 2  | 5  | 6     | 9  | 52 | 35  |
| 6.      | Racing     | 0     | 64     | 41      | 13 | 3    | 5  | 5  | 7     | 8  | 63 | 54  |
| 7.      | Sporting   |       | 62     | 41      | 12 | 6    | 3  | 5  | 5     | 10 | 50 | 42  |
| 8.      | R. Ferrol  |       | 59     | 41      | 10 | 9    | 2  | 5  | 5     | 10 | 49 | 51  |
| 9.      | Elche      |       | 59     | 41      | 10 | 6    | 5  | 6  | 5     | 9  | 43 | 44  |
| 10.     | Levante    |       | 58     | 41      | 9  | 8    | 4  | 4  | 11    | 5  | 49 | 45  |
| 11.     | Burgos     |       | 58     | 41      | 12 | 8    | 1  | 4  | 2     | 14 | 51 | 53  |
| 12.     | Tenerife   |       | 53     | 41      | 10 | 5    | 5  | 4  | 6     | 11 | 36 | 40  |
| 13.     | Cartagena  |       | 51     | 41      | 9  | 1    | 11 | 5  | 8     | 7  | 37 | 48  |
| 14.     | Zaragoza   |       | 50     | 41      | 7  | 5    | 8  | 5  | 9     | 7  | 41 | 41  |
| 15.     | Albacete   |       | 50     | 41      | 9  | 8    | 4  | 3  | 6     | 11 | 49 | 55  |
| 16.     | Eldense    |       | 50     | 41      | 6  | 8    | 6  | 6  | 6     | 9  | 46 | 55  |
| 17.     | Huesca     |       | 48     | 41      | 5  | 6    | 9  | 6  | 9     | 6  | 36 | 33  |
| 18.     | Mirandés   |       | 46     | 41      | 8  | 5    | 7  | 3  | 8     | 10 | 46 | 55  |
| 19.     | Amorebieta | ¥     | 45     | 41      | 7  | 6    | 8  | 4  | 6     | 10 | 37 | 52  |
| 20.     | Alcorcón   | ×     | 43     | 41      | 5  | 10   | 5  | 5  | 3     | 13 | 31 | 52  |
| 21.     | Andorra    | ¥     | 40     | 41      | 8  | 4    | 8  | 2  | 6     | 13 | 32 | 53  |
|         |            |       |        |         |    |      |    |    |       |    |    |     |

#### RESULTADOS

| Albacete   | 2-2 | Mirandés     |
|------------|-----|--------------|
| Amorebieta | 0-0 | Espanyol     |
| Burgos     | 1-1 | Tenerife     |
| Cartagena  | 0-2 | Huesca       |
| Elche      | 1-2 | Eldense      |
| R. Ferrol  | 2-2 | Leganés      |
| Racing     | 0-2 | Zaragoza     |
| Levante    | 2-2 | Alcorcón     |
| Oviedo     | 3-0 | Andorra      |
| Sporting   | 1-0 | Éibar        |
| Valladolid | 3-2 | Villarreal B |

#### PRÓXIMA JORNADA

Alcorcón-Burgos Andorra - R. Ferrol Éibar-Oviedo Eldense-Sporting Huesca-Levante Tenerife-Valladolid Zaragoza-Albacete Mirandés - Amorebieta Espanyol-Cartagena Leganés-Elche Villarreal B-Racing

#### **GOLEADORES**

21 Braithwaite (7p, Espanyol).

18 Peque (8p, Racing S.).

17 Bautista (Eibar).

#### Xavi se despide con un triunfo en Sevilla (1-2)

«No se ha valorado mi trabajo y yo quería continuar», dijo el técnico después del partido en Nervión

#### R. D. MADRID

La «era Xavi» se acabó con una victoria del Barcelona en Sevilla, en el partido que cerraba la Liga 2023-24 y en el que no había nada en juego. Los azulgrana ya habían certificado el segundo puesto en la jornada anterior y la tarde solo sirvió para que Xavi sumase tres puntos más en su etapa al frente del banquillo y que la afición local se quejara de la directiva y del mal curso que ha perpetrado el equipo andaluz. Era la despedida de Xavi y también la de Quique Sánchez Flores, que consiguió el objetivo de salvar a los de Nervión pero que decidió comunicar al presidente que se marchaba.

40

41

8

6

6

2

22. Villarreal B \*

El partido número 380 de esta Liga lo decidió un gol de Fermín, que sigue aprovechando los minutos para demostrar que tiene más ganas que nadie de quedarse en el Barcelona. Antes había abierto el marcador Lewandowski y había empatado En-Nesyri. «Nosotros queríamos continuar, pero el club ha tomado esta decisión y es una pena. Sensación contradictoria, porque el trabajo creo que es bueno a pesar de no conseguir el

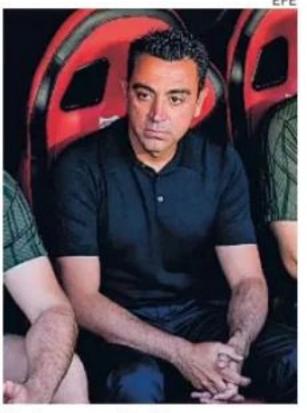

40

15

62

Xavi, ayer en Sevilla

objetivo de los títulos. Creo que íbamos en el camino adecuado», decía Xavi en Dazn en su adiós definitivo al Barcelona.

#### Ascenso del Valladolid

En la penúltima jornada de la Liga Hypermotion, el Valladolid remontó en el descuento (3-2) y consiguió el ascenso a Primera. Un punto le falta al Leganés para certificar el suyo después de su empate en Ferrol (2-2). El Eibar perdió ante el Sporting (1-0) y debe ganar al Oviedo el domingo y esperar que no lo haga el Lega para subir de manera directa.

# Leclerc y Ferrari animan el Mundial

Venció en Mónaco por delante de Piastri y Sainz y se acerca a Verstappen en la general. Alonso fue undécimo

Fran Castro, MADRID

Los organizadores del Mundial de F-1 respiran tranquilos. Lo que parecía un aburrido paseo de Max Verstappen y Red Bull, para mayor desesperación de los aficionados, empieza a diluirse con el avance mostrado por equipos como Ferrariy McLaren. El equipo energético no ha aparecido en ningún momento del fin de semana en

Mónaco. Los circuitos urbanos y semiurbanos no se adaptan a su monoplaza y puede que otros equipos puedan aprovechar esta circunstancia. En las calles del Principado el dominador absoluto fue Charles Leclerc con el Ferrari. No dio opción alguna a sus rivales y la carrera, muy aburrida, resultó un carrusel en el que ni siquiera hubo margen para las estrategias en boxes... porque no hubo. Hicieron toda la carrera con el mismo juego de neumáticos duros, al menos los cuatro pilotos de cabeza.

El Gran Premio empezó con sobresalto. Leclerc salió desde la «pole» y ni Piastri ni Sainz pudieron arrebatarle la posición. Sin embargo, por detrás se produjo un fuerte accidente entre Pérez, Magnussen y Hulkenberg, sin conse-

Un tremendo accidente entre Pérez y los Haas definió la carrera a nivel táctico

Los Red Bull sufren en pistas urbanas y semiurbanas. Eso puede provocar sorpresas

> Charles Leclerc celebra la victoria lograda en casa cerca de Sainz

cuencias para los pilotos, que obligó a la dirección de carrera a suspender la prueba momentáneamente. Los coches regresaron a boxes y la parada permite, por reglamento, sustituir los neumáticos, con lo cual los favoritos salieron, en la repetición de la salida, con la intención de completar todo el Gran Premio sin pasar por boxes. Y así fue. Leclerc controló la carrera en todo momento. No falló en la arrancada y una vez salvado el principal escollo, es muy complicado ser adelantado. Impuso el ritmo que le interesaba para mantener la degradación de sus ruedas y siempre controló que Piastri, con el mejorado McLaren, ni siquiera se planteara el adelantamiento.

No hubo nada de acción, salvo que Sainz, al final de la carrera, se acercó al de McLaren para intentar el adelantamiento, algo que resultó inviable por el alto riesgo que suponía perder el tercer puesto. Todo se quedó como empezó. Leclerc conquistó su ansiada victoria en casa y se desquitó de los años en los que logró la «pole», pero no

obtuvo la victoria. Aunque en realidad las dos veces que perdió la victoria fue por errores ajenos. Uno porque el equipo no revisó bien el coche después de un accidente (Leclerc había logrado el mejor tiempo en el primer intento, pero en el segundo se estrelló y aun así mantuvo el primer puesto) y el domingo cuando se dirigía a la parrilla se dieron cuenta que un palier estaba roto y no había tiempo para repararlo. La segunda vez fue por un error de estrategia con la llegada de la lluvia que terminó con gritos entre el piloto y su ingeniero (el español Xavi Marcos).

Leclerc dedicó el triunfo a su familia (a su padre fallecido en 2017) y por fin se quita la espina de ganar en su casa, algo que tenía ya de cara y que de no producirse le hubiera ocasionado algún problema... Ahora Leclerc está a una distancia más o menos correcta para seguir optando al título, aunque parezca algo increíble viendo el dominio que tuvo Red Bull en algunos circuitos.

Sainz, tercero, no pudo más que cumplir órdenes y terminar en el podio para mayor fiesta de Ferrari. Peor le fueron las cosas a Alonso, cuyo Aston Martin empieza a dar signos de agotamiento y de estar fuera de evolución. Las mejoras no terminan de llegar y el asturiano se desanima. Acabó undécimo, se quedó a las puertas de la zona de puntos y se fue sin botín alguno. Verstappen acabó sexto y minimizó daños.

La F-1 regresará a la acción dentro de dos semanas en Canadá, un circuito muy favorable a Red Bull que, sin embargo, puede que también tenga a McLaren como protagonista, tal y como sendos coches naranjas mostraron hace una semana en el circuito de Imola, un trazado a la antigua usanza que desconcertó por completo al equipo energético. No por su rendimiento, sino por lo cerca que estuvieron de ganarles la partida, algo a lo que probablemente se sumará Ferrari, que suele tener buena velocidad punta en la recta trasera de la pista de Montreal.



#### Clasificaciones Fórmula Uno

| GP de Mónaco                       |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)   | 2h23.15.554 |
| 2. Oscar Piastri (Aus/McLaren)     | a 7.152     |
| 3. Carlos Sainz (Esp/ Ferrari)     | a 7.585     |
| 4. Lando Norris (Gbr/McLaren)      | a 8.650     |
| 5. George Russell (Gbr/Mercedes)   | a 13.309    |
| 6. Max Verstappen (Ned/Red Bull)   | a 13.309    |
| 11. Fernando Alonso (Aston Martin) | a 2 vueltas |
| Mundial de pilotos                 |             |
| 1 May Verstannen (Ned/Red Rull)    | 169 nuntos  |

138 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 3. Lando Norris (Gbr/McLaren) 113 4. Carlos Sainz (Esp/Ferrari) 108 Próxima Carrera: Canadá, 8 y 9 junio

20:00 horas (Dazn F-1 y Movistar +)

# MotoGP es cosa de tres

 Bagnaia marca territorio en Barcelona, resiste Martín y Márquez se apunta al Mundial con otra remontada

#### Jose Manuel Martín. MADRID

Decía Marc el jueves que si conseguía estar en el podio en Montmeló, cuidado. Así que después de subirse al cajón tanto el sábado como el domingo: cuidado con Márquez, que ha decidido apuntarse a la lucha por el Mundial. MotoGP ahora mismo es cosa de tres, los dos pilotos que pelearon por la corona hasta la última carrera en 2023 y Marc, que en Cataluña volvió a firmar una remontada desde muy atrás hasta el cajón. Lleva cinco podios consecutivos desde la carrera larga de Jerez y, aunque es verdad que todavía le falta la victoria, va sumando puntos valiosos para meterse de lleno en la pelea. Ahora es tercero en el campeonato a dos puntos de Bagnaia y a 41 de Jorge Martín, los dos grandes favoritos que ya tienen en cuenta al «93». «Martinaitor» dijo el sábado que el de Cervera era el

#### GP de Cataluña

| MotoGP                                  |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)    | 40:11.726  |
| 2. Jorge Martin (Esp/Prima Pramac)      | a 1.740    |
| 3. Marc Márquez (Esp/Gresini Racing)    | a 10.491   |
| 4. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) | a 10.543   |
| Así va el Mundial (6 de 20 citas)       |            |
| 1. Jorge Martin (Esp)                   | 155 puntos |
| 2. Pecco Bagnaia (Ita)                  | 116 (-39)  |
| 3. Marc Márquez (Esp)                   | 114 (-41)  |
| Moto2                                   |            |
| 1. Ai Ogura (Jap/MT Helmets - MSI)      | 36:33.540  |
| 2. Sergio García (Esp/MT Helmets - MSI) | a 3.816    |
| 3. Jake Dixon (Gbr/CFMOTO Inde Aspar)   | a 9.186    |
| Así va el Mundial (6 de 20 citas)       |            |
| 1. Sergio García (Esp)                  | 109 puntos |
| 2. Joe Roberts (EE UU)                  | 90 (-19)   |
| Moto3                                   |            |
| 1. David Alonso (Col/CFMOTO Gaviota)    | 32:25.084  |
|                                         |            |

Iván Ortolá (Esp/MT Helmets-MSI)

Así va el Mundial (6 de 20 citas)

las dos últimas citas.

1. David Alonso (Col)

Dani Holgado (Esp)

piloto más fuerte ahora mismo y Pecco reconoció ayer que los tres son los más completos y por eso han monopolizado la foto final en

3. J. Antonio Rueda (Esp/Red Bull KTM Ajo) a 0.513

Próxima cita: GP de Italia (1-2 de junio)

118 puntos

104 (-14)

Ganó Pecco por primera vez en Montmeló para marcar territorio y recordar que el vigente campeón está muy vivo. Venía picado de la caída del sábado cuando iba escapado en la última vuelta y por eso, cuando en la celebración pasó por la curva cinco, le hizo un corte de manga al asfalto con una mezcla



de rabia y alivio. Le está costando sumar puntos en las Sprint, pero los domingos se toma la revancha y ya es segundo en el campeonato

mientras trata de abortar la escapada de Martín. Jorge no ha estado tan fino este

fin de semana, así que los veinte puntos del segundo puesto le sabían muy bien. «Saco buenos puntos para el campeonato de un fin de semana difícil. Hemos con seguido oro», decía en Dazn el madrileño, que está corrigiendo los errores de regularidad que le condenaron el año pasado. No pudo luchar por la victoria con Bagnaia porque se había dejado mucha goma en su lucha previa con Pedro Acosta, así que cuando lo adelantó Pecco supo quedarse tranquilo y hacer segundo.

Marc le quitó el podio a Aleix Espargaró en su despedida de Montmeló, pero no estaba para sentimentalismos cuando se ve luchando otra vez arriba. Bailó ante la grada donde estaba su club de fans, que le cantaron aquello de «sí, se puede». Márquez empieza a creer que efectivamente se puede, aunque se pone deberes: mejorar los viernes y los sábados para no salir tan atrás. «Si conseguimos solucionar eso podemos optar a todo, si no lo mejoramos, no podremos salvarlo siempre», reconocía feliz por verse continuamente en el podio. Todo apunta a una lucha entre la explosividad de Martín, la solidez de Pecco y las ganas del nuevo Marc.

### Del máster a la Copa Comunidad de Madrid

#### Shelly Ramírez Pino. MADRID

Pedro Fernando Mateos Rodríguez con «Quizás CC» se impuso en la Copa Comunidad de Madrid. Tras una prueba a 1,40 muy reñida sólo los diez mejores alcanzaron una final en un recorrido a 1,45. El binomio ganador marcó un tiempo de 49.05 centésimas. Jaime Gabarrón Jiménez y «Fellow of Landra» pararon el crono en 53.41 y el primo del ganador, Luis Mateos Bernáldez, cerró el podio con «Chamant de Biolley», un hijo de «Chacco-Blue». Marcó 50.70 con un derribo.

«Quizás CC» es un Caballo de Deporte Español (CDE) de 12 años y criado por Yeguada Campocerrado, propiedad del también jinete Fernando Urrutia. «Compré a "Quizás" hace dos años. Al principio no nos entendíamos, pero desde hace un año y medio somos uno. Es un caballo muy competitivo en pruebas de velocidad, hace todo muy fácil. Ahora mismo estamos dando el salto a 1,50 en concursos de tres estrellas internacional», comentaba el ganador a LA RAZÓN acerca de su caballo.

En su carrera deportiva, aparte de «Quizás CC», también tiene otros pilares fundamentales que le permiten ganar concursos de este calibre. «Mi mozo, Roberto, es básico. Lleva conmigo ya 17 años... es como un segundo padre. Tenemos mucha confianza y sabemos cómo trabajamos ambos, así que estamos muy a gusto juntos», asegura. «El otro pilar es mi padre. Él es el que da las indicaciones de dónde ganar, dónde no... me ayu-



Pedro Fernando Mateos Rodríguez, en pleno salto

da a calmarme un poco en los desempates, porque a veces quiero ir un poco más rápido de lo que debo por mi juventud, y él me ayuda a frenar y calmar», comenta. «Este es un concurso muy bonito. El año pasado tuve un poco de mala suerte porque hice cuatro puntos. Este año, en cambio, venía con las ganas de estar por lo menos entre los tres primeros y lo he conseguido. Es un concurso que no es muy común y se le está dando la fama que merece, están aquí los mejores jinetes del ranking nacional y la grada está llena. Se están haciendo las cosas un poco diferentes a lo que se acostumbra y todo eso en conjunto hace que el concurso esté muy bien», dice el ganador.

La disciplina de campeón que tiene Pedro Fernando Mateos Rodríguez es clara. Entre semana entrenay hace sus trabajos finales del máster que está cursando. Los fines de semana compite a muy buen nivel. LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

DEPORTES 55



Pogacar levanta el trofeo «senza fine» como ganador del Giro

# Pogacar, un ganador de otro tiempo

Se ha impuesto en el Giro con una autoridad abusiva. Su objetivo ahora es el Tour y el primer doblete del siglo XXI

#### Domingo García. MADRID

Tadej Pogacar nunca había estado en Roma hasta que llegó como ganador del Giro. Porque al esloveno le gusta hacer las cosas a lo grande. Tampoco había corrido nunca el Giro y lo ha dominado de una manera espectacular. El segundo clasificado, Daniel Felipe Martínez, queda a casi diez minutos de él, ha ganado seis etapas y ha dado la sensación de que podía ganar alguna más. Como la que permitió que se llevara Steinhauser en una muestra de humanidad casi extraña para una maquinaria perfecta.

A Pogacar solo le ha faltado ganar una etapa más, la primera, para que su carrera fuera perfecta. Ese día la arrebató la victoria el ecuatoriano Jhonatan Narváez y le impidió cerrar la carrera vestido de rosa de principio a fin. Consiguió la «maglia rosa» en la segunda jornada y ya no la ha soltado. Pogacar ha debutado en el Giro igual que debutó en el Tour, con una victoria en la general, aunque hace tiempo que ya no es una sorpresa para nadie. A su lado no tenía a ninguno de los grandes. Ni Vingegaard ni Evenepoel ni Roglic discutían su triunfo en la general final. Daniel Felipe Martínezy Geraint Thomas eran sus rivales, un corredor que nunca ha ganado una grande y un ganador del Tour, pero que el sábado cumplió 38 años.

«Probablemente es la vez que más he sufrido en mi cumpleaños. Ha sido una carrera larga y dura, pero estoy orgulloso de volver a subir al podio. Sintiendo cada uno de mis 38 años ya. Salud a todos», decía el galés en su cuenta de Twitter. Un mensaje que acompañaba con una imagen suya con una cerveza en la mano.

Nadie puede competir con Pogacar, que después de haber conseguido ya cinco victorias parciales se empeñó en ganar la sexta en

6

victorias de etapa y casi diez minutos sobre el segundo son las cifras de su carrera el monte Grappa. «No puedo describir cómo me sentí con todos los aficionados en el Monte Grappa. Tal vez no era importante hacer esto hoy, pero he vestido la maglia rosa desde el segundo día, así que quería terminar el Giro en buena forma y con buena mentalidad. Creo que lo he conseguido», reconocía.

Pogacar ha dominado de manera abrumadora el Giro, sin que casi nadie se atreviera a atacarlo. Tiene 25 años y ya ha ganado tres grandes, pero quiere ganar más. Ahora su objetivo es ganar el Tour y conseguir un doblete que nadie ha conseguido en este siglo. El último en conseguirlo fue Marco Pantani en 1998 y antes que él lo consiguió Indurain. Pero sus referencias no están en los ciclistas de hace 25 o 30 años. Él mira más allá, al Eddy Merckx de los 70, un corredor capaz de ganar durante todo el año y en todos los terrenos. Es eso lo que le hace especial y lo que le ha permitido ser el ganador del Giro con más diferencia sobre el segundo desde el cambio de centuria.

Para acabar dejó una exhibición en los últimos kilómetros del paseo por Roma. Se dejó ver en los primeros puestos del pelotón, tirando de él hasta que llegó el momento de los velocistas. «Nunca había estado en Roma pero lo disfrutaré seguro», decía el sábado.

# De «matagatos» a promesa

Antonio Tiberi ha sido quinto del Giro y ha ganado el maillot blanco de mejor joven

D. García. MADRID

Hace poco más de un año Antonio Tiberi era despedido por el equipo Trek después de matar de un disparo con una escopeta de aire comprimido a un gato que resultó pertenecer al ministro de Turismo de San Marino.

«Fue algo estúpido e irresponsable», admitía Tiberi. «Lamento profundamente mis vergonzosas acciones». Aquel asesinato le costó el contrato con el Trek y una multa de 4.000 euros. Tiberi ponía en peligro su prometedora carrera. Ya había sido campeón del mundo contrarreloj en categoría junior en 2019. Aval suficiente para que el Bahrein lo acogiera en la segunda mitad de la temporada pasada.

No era solo el triunfo en aquel mundial de Yorkshire el que le servía para ganarse un sitio en el ciclismo profesional, era la manera de conseguirlo. Rompió la bici poco después de la salida, perdió 30 segundos en el cambio y tuvo que continuar sin la ayuda del potenciómetro. Pero nada de eso pudo pararlo en una contrarreloj en la que para hacerse una idea de la competencia, el español Carlos Rodríguez acabó en el puesto 34.

Tiberi ya corrió la Vuelta el año pasado con el maillot de Bahrein y, aunque no se dejó ver mucho, acabó siendo decimoctavo en la general. A pesar de su altura – supera el 1,80– es un corredor delgado y fibroso que supera bien la montaña, como ha demostrado en este Giro en el que ha acabado quinto, a casi 13 minutos de Pogacar, pero a menos de tres minutos del segundo clasificado, Daniel Felipe Martínez.

«Es el único que ha demostrado tener algo de pelotas», reconocía Pogacar después de las primeras etapas de montaña. Solo Tiberi se ha atrevido a atacar en las cuestas al ganador del

#### Hace poco más de un año fue despedido del Trek por matar al gato de un ministro

Giro y se ha ganado su respeto. Nadie puede competir con el esloveno, pero Tiberi empieza a confirmar que no eran tan atrevidas las predicciones que lo consideraban el heredero de Nibali. En su primera temporada como profesional compartieron habitación y Antonio reconoce que aprendió mucho de él.

Ahora es la gran esperanza del ciclismo italiano para las grandes vueltas. Mató un gato, pero ha sido quinto en su primer Giro y ha ganado el maillot blanco de mejor joven.



Antonio Tiberi, mejor joven del Tour

### Alcaraz empieza a convencerse

El murciano, liberado del dolor en el antebrazo, firma un convincente triunfo en Roland Garros ante Wolf

#### Francisco Martínez. MADRID

La parte final en la recuperación de Carlos Alcaraz es mental, más que física. El murciano llega a Roland Garros después de una gira de tierra batida extraña. Antes de jugar Montecarlo se lesionó en el antebrazo derecho y se perdió la cita de Mónaco. Tampoco pudo defender el título en el Godó, en Barcelona. Reapareció en el Mutua Madrid Open y llegó a cuartos, pero recayó y no fue a Roma. Apenas ha podido disputar cuatro partidos y, aunque el dolor ha desaparecido, en su cabeza todavía quedan resquicios. Admite que tiene todavía miedo cuando suelta con todo el golpe de derecha, temor a que vuelvan los problemas, pero su estreno en París le sirvió para ir quitándose esa sensación y para convencerse a sí mismo de que está preparado.

J.J. Wolf, el rival en el debut, empezó el partido amenazante y lo terminó resignado: 6-1, 6-2 y 6-1. Parecía que podían aumentar las dudas de Alcaraz cuando el estadounidense logró un break en el juego inicial, pero fue todo lo contrario. El español tiró varias pelotas fuera en ese comienzo, como si estuviera todavía ajustando el punto de mira. No tardó en hacerlo. Después de la rotura que sufrió, sumó ocho juegos de forma consecutiva, para ganar por la vía rá-



Alcaraz superó la primera ronda de Roland Garros tras vencer a Wolf por 6-1, 6-2 y 6-1

#### El partidazo es hoy: Nadal contra Zverev

El partido estrella de la primera ronda de Roland Garros es sin duda el que enfrenta a Nadal contra Zverev. Al no ser cabeza de serie el 14 veces campeón, le podía tocar una bomba y así fue. El balear ha reconocido que tiene buenas sensaciones en los entrenamientos, que su cuerpo le está dando tregua y que por eso solo tiene que preocuparse de la pelota. Si está bien, todos le temen por mucho que el duelo parezca

decantado en favor del alemán. El partido es hoy en el tercer turno de la Chatrier, a las 15:00 - 16:00 horas aproximadamente, en función de cómo vayan los duelos precedentes, del cuadro femenino. «No es el rival que quería, pero seguro que él tampoco está contento», comentó Zverev. Ayer, aparte de Alcaraz, Pedro Martínez ganó a Tirante (5-7, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-3) con una gran remontada.

pida el primer set y encaminar también el segundo. No es que Wolf no estuviera intentando todo lo que estaba en su mano. El cachas nacido en Ohio, con un físico imponente, trató de resistirse, intentó defender y pegar duro, pero pronto se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. Si la pelota pasaba varias veces por encima de la red, era su perdición, porque en los peloteos se imponía casi siempre Carlos, poco a poco, hasta que lo desbordaba. El otro camino era arriesgar y buscar un juego más directo, pero es una vía muy arriesgada y eso hizo que se le dispararan los errores no forzados. Por un camino o por otro, no

conseguía sumar puntos de forma regular. Sí algunos brillantes en determinados momentos, pero insuficientes para ganar juegos. Fue encadenando breaks en contra y el partido se le empezó a hacer una montaña.

Porque Carlos no se cortó demasiado con la derecha y mandaba en cuanto conectaba varias seguidas, pero es que también tuvo un golpeo de pelota limpísimo con el revés. Con el tiro a dos manos paralelos sumó un buen puñado de puntos. Esta vez no recurrió demasiado a las dejadas el pupilo de Juan Carlos Ferrero, pero sí hizo mucho daño con los saques con efecto, incontrolables para su oponente. El español fue mezclando los golpes más de tierra, profundos y con curva, con otros más ofensivos en cuando había hueco. Fue mejor tanto al aire libre como cuando se tuvo que cerrar el techo de la pista Philippe

#### Carlos no se cortó demasiado con la derecha y esa fue la mejor señal ante un rival desbordado

Chatrier por la lluvia que cayó. Cambiaron las condiciones, pero no el desarrollo del encuentro.

Wolf no es ni mucho menos un especialista en tierra y el duelo tampoco debe servir para sacar conclusiones precipitadas sobre Alcaraz. Es un buen arranque, inmejorable incluso para ir entrando en ebullición cuando vengan otros rivales más duros. «No creo que necesite muchos partidos para adaptarme. He hecho un gran trabajo físico las últimas dos semanas y desde que estoy aquí he entrenado con tenistas "top". No tengo la sensación de que haya parado de jugar al tenis», concluyó el número tres del mundo.



#### **LOTE 6 BOTELLAS**

1 BOTELLA GODEVAL 2023 Godeval - DO Valdeorras (16,20€)

1 BOTELLA CASAR DE BURBIA GODELLO 2023 Casar de Burbia - DO Bierzo (11,50€)

1 BOTELLA GO DE GODELLO 2023 92 Soto del Vicario - DO Bierzo (9,50€)

1 BOTELLA GODELLO 2023 92 Godelia - DO Bierzo (11,50€)

1 BOTELLA ABAD DOM BUENO GODELLO 2023 Del Abad - DO Bierzo (12,50€)

1 BOTELLA ALTOS DE TORONA GODELLO 2023 Altos de Torona - DO Rías Baixas (12,90€)



#### Lo importante es participar

# García Bragado o el conejito de pilas alcalinas

Las ocho participaciones olímpicas de «Chuso» suponen dos plusmarcas: en el deporte español y en el atletismo mundial

#### Lucas Haurie

La larga caminata de 50 kilómetros, que le había dado a España en Moscú 80 su primera medalla olímpica en atletismo, la plata de Jordi Llopart, no se sumó a la catarata de podios en Barcelona. En Montjuic, una semana después de que Dani Plaza ganase la prueba corta, el mejor andarín nacional fue Josep Marín, el otro padre fundador de la marcha patria, que se despedía de la alta competición a los 42 años con un noveno puesto. A su estela, décimo, llegó un jovencito veinte años menor -de la quinta de 1950 el uno, de la de 1969 el otro- que le arrebató la pócima de la longevidad.

Jesús Ángel García Bragado, «Chuso» desde que se inició de la mano de Lázaro Linares en el Club Deportivo Tajamar, comenzaba aquel 7 de agosto de 1992, un matrimonio de casi treinta años y ocho ediciones consecutivas con los Juegos Olímpicos. Es el deportista español que ha participado en más ediciones -la palista Teresa Portela deshará este verano en París el empate a seis por la segunda plaza con el waterpolista Manel Estiarte y el jinete Luis Álvarez de Cervera-yel plusmarquista absoluto en atletismo, ya que en Tokio superó los siete Juegos de la legendaria velocista jamaicana (eslovena al final de su carrera) Merlene Ottey.

Un año después, en Stuttgart, el calendario impidió que García Bragado se convirtiera en el primer español campeón del mundo

La recomendación de la semana

«Capitanes», algo más que un brazalete

periodista Guillem Balagué hace un recorrido por los

▶Desde Pepe Samitier hasta Sergio Busquets, el

hombres y mujeres que portaron el brazalete de

capitán del Barcelona. Una responsabilidad que va

sorteo de campos. Ese brazalete es un símbolo de

mucho más allá de firmar las actas y participar en el



«Chuso» García Bragado

#### La fecha

#### 21-8-1993

#### Un triunfo prometedor

Con apenas 23 años y tras ser décimo en su debut olímpico, García Bragado gana el Mundial de 50 kilómetros en Stuttgart, el único oro en gran campeonato de su carrera.

#### Última gran caminata

Casi treinta años después, el atleta madrileño fue trigésimo quinto en los Juegos de Tokio, su octava cita olímpica. Fue el día en el que su prueba predilecta se despidió para siempre del calendario internacional.

de atletismo. Erasolo la cuarta edición de los Campeonatos del Mundo -la primera de sus trece ¡¡13!! participaciones- y los marchadores nacionales ganaron las dos pruebas, solo que los veinte kilómetros estaban programados unos días antes y el oro pionero se lo colgó, así, Valentín Massana. Curiosa y fatalmente, el atleta madrileño ganó sus cuatro medallas universales en este evento bienal -tres platas además del oro en Suabia- en años postolímpicos: 1993, 1997, 2001 y 2009.

Fiel a la cita olímpica hasta completar unas anonadantes ocho clasificaciones, el caminante madrileño nunca se presentó en los Juegos, sin embargo, en el pico máximo de su forma. Se retiró en Atlanta y obtuvo dos diplomas, quinto en Atenas 2004 y cuarto en Pekín 2008, en una carrera disputada bajo condiciones dantescas de humedad y calor en la que fue «recogiendo cadáveres» a partir del kilómetro 35, como era su costumbre, para quedarse a cuatro minutos del podio al que se subieron el italiano Alex Schwazer, el australiano Jared Tallent y el ruso Denis Nizhegorodov. A «Chuso», arquetipo de atleta limpio por antonomasia, siempre le quedará la pena de saber que los medallistas de oro y bronce en la capital china marchaban con gasolina súper, según demostraron controles antidopaje posteriores. Dos de tres tramposos en el podio.

La vida de «Chuso» García Bragado -que se despidió de la competición con casi 52 años en los Juegos de Tokio-fuera del atletismo también ha sido y es fecunda. Bien pasada la treintena, se formó como podólogo y ejerce en una clínica oscense esa profesión que le permite mantener el contacto con jóvenes marchadores, a los que trata y asesora. Mesetario residente en Cataluña, fue concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós, líder de la oposición municipal en una localidad donde son hegemónicas las tesis federalistas del PSC.

#### Para no perderse

#### L27

#### **Tenis**

Continúa Roland Garros (Eurosport).

#### Fútbol

Lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa (11:00, Movistar +).

#### **Baloncesto**

Continúan las Finales de Conferencia en la NBA (Movistar +).

#### M28

#### Baloncesto / Liga Endesa

Primer partido de semifinales: Unicaja-UCAM Murcia (20:30, Movistar +).

#### X29

#### Baloncesto / Liga Endesa

Primer partido de semifinales: Real Madrid-Barcelona (20:30, Movistar +).

#### Fútbol

Final Conference League: Olympiacos-Fiorentina (21:00, Movistar +).

#### J30

#### Baloncesto / Liga Endesa

Segundo partido de semifinales: Unicaja-UCAM Murcia (20:30, Movistar +).

#### V31

#### Baloncesto / Euroliga

Segundo partido de semifinales: Real Madrid-Barcelona (20:30, Movistar +).

#### S1 Fútbol

Final Liga de Campeones: Borussia Dortmund-Real Madrid (21:00, La1, Movistar + y Movistar Liga de Campeones).

#### Fútbol

Comienza la concentración de España para la Eurocopa.

#### Baloncesto / Liga Endesa

Tercer partido de semifinales: UCAM Murcia-Unicaja (18:00, Movistar +).

Motociclismo / GP de Italia Sprint MotoGP (15:00, Dazn).

#### $\mathbf{D2}$

#### Baloncesto / Liga Endesa

Tercer partido semifinales: Barcelona-Real Madrid (18:30, Movistar +).

Motociclismo / GP de Italia Moto3 (11:00), Moto2 (12:15) y

MotoGP (14:00). (Dazn).

liderazgo, como se demuestra en las entrevistas con jugadores históricos como Asensi, Alexanco o Alexia Putellas, la actual capitana del equipo femenino. Ser capitán del Barcelona no se gana con el tiempo sino con el carácter. Desde hace muchos años son los jugadores los que eligen quién es el líder que les guía.

«MALA PIEL», TONI PADILLA (LIBROS DEL KO)

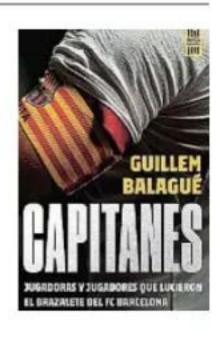

58 TIEMPO
Lunes. 27 de mayo de 2024 • LA RAZÓN



El hombre del tiempo

#### Calor para despedir mayo

#### Roberto Brasero

omenzamos la última semana de mayo con temperaturas elevadas, y así lo seguirán siendo los próximos días aunque con ligeros cambios. Hoy bajarán las máximas en Navarra, Aragón y Cataluña pero seguirán por 35º en el Valle del Guadalquivir. Un frente recorrerá el extremo norte por lo que podríamos tener algunas lluvias en el Cantábrico y Pirineos aunque las del Cantábrico deberían durar poco. Mañana martes en estas zonas del norte subirán las temperaturas mientras que en el sur hará algo menos de calor, sobre todo en el Estrecho. Y así seguiremos hasta el viernes, último día en el que posiblemente bajen las temperaturas en toda España para despedir mayo con algo menos de calor pero aún así con temperaturas altas propias de estas fechas ya a las puertas del verano climatológico que empieza el próximo sábado.

#### A tener en cuenta



La Consejería de Medio
Ambiente, Universidades,
Investigación y Mar Menor ha
dado luz verde y comenzará en
breve el proyecto de fomento
de la biodiversidad forestal en
los parajes de Los Lomazos y
Cabezo de la Rosa, en la zona
oeste y sur del Parque
Regional Sierra de El Carche.



La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha organizado la II Semana de la Carne de Bravo con el objetivo de promocionar entre 31 restaurantes de la región el uso culinario del toro de lidia procedente de ganaderías autóctonas.

#### ses % capacidad Precipitaciones Polen Índice ultravioleta

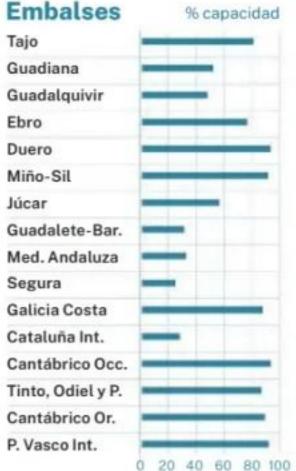

23 19

16 8

22 11

25 11

25 20

23

20

17 14

35 19

25 17

30 10

31 16

25 19

22 10

14 8

25 11

24 12

00:59 09:53

8/05

15/05

23/05

9

7

Las Palmas

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

6:49 21:33

Nueva

Creciente (

Llena ()

Menguante ( 29/05

Valencia

Valladolid

Sta. Cruz de Tenerife

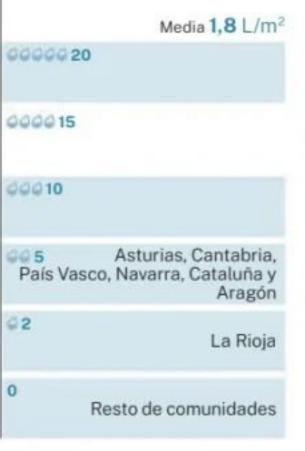

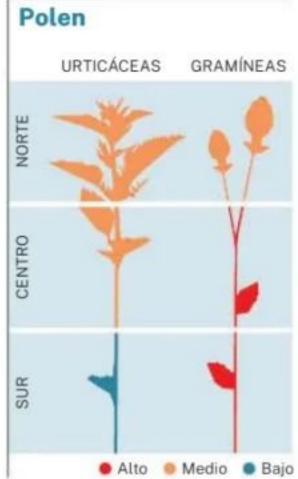

25 14

22 14

26

25

22

18

11

15

14

16

10

11

Berlin

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

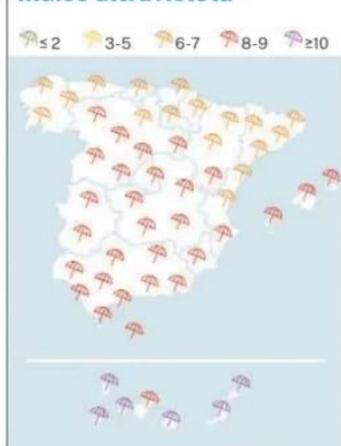

LA RAZÓN • Lunes. 27 de mayo de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista **Mía**, para la mujer práctica

#### Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



#### Mosaico

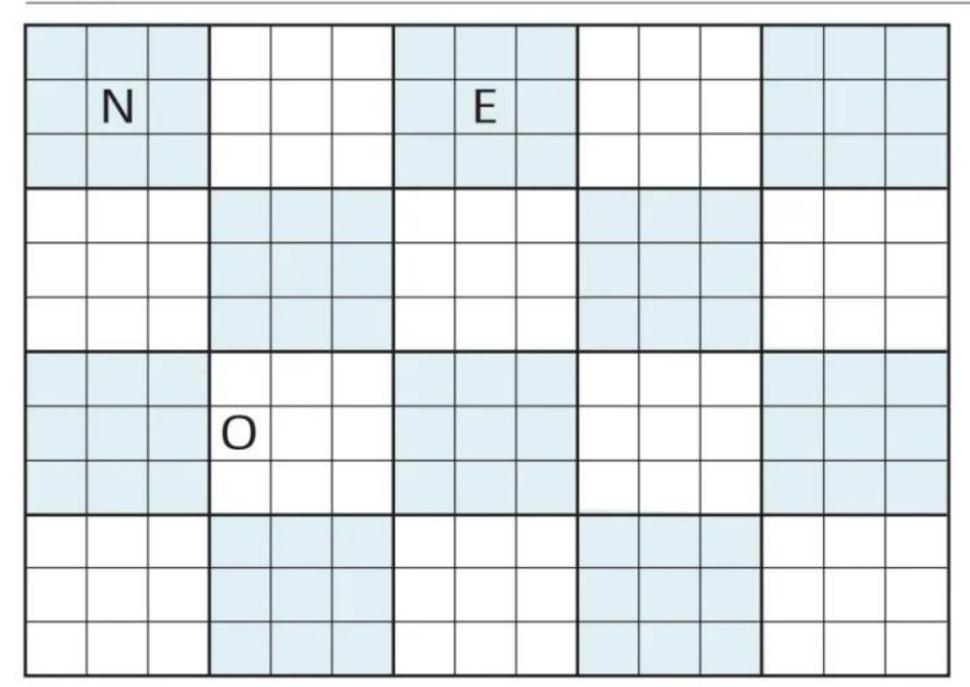

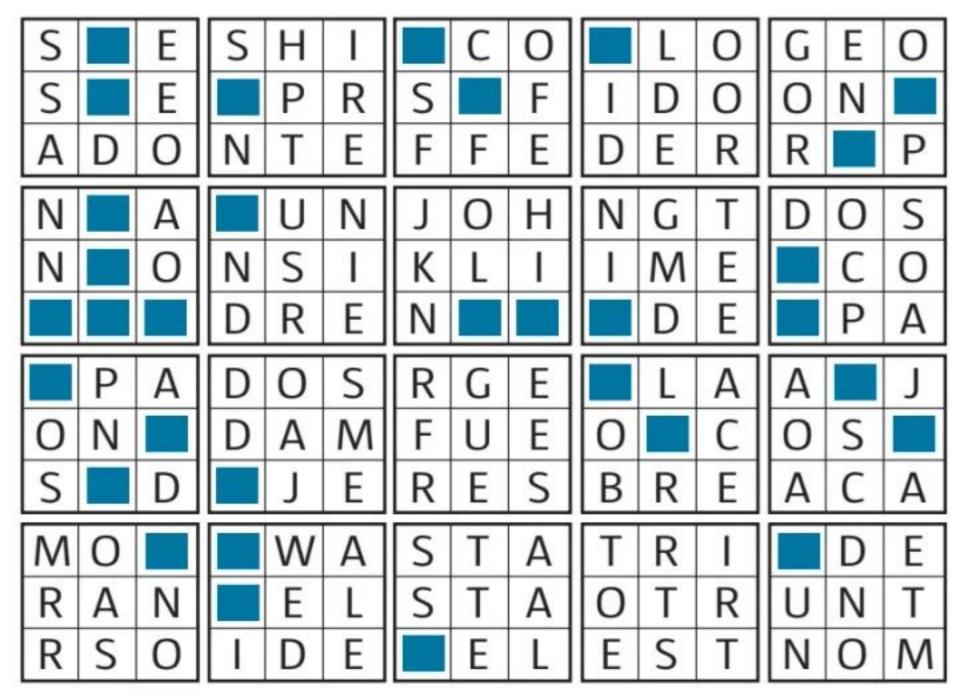

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Soluciones

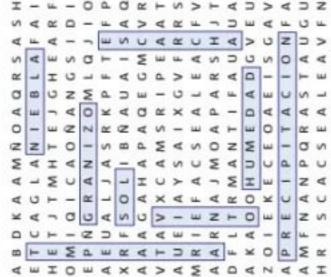

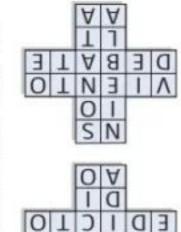

CODICO

E E WO

ENREDO, Chaleco, entrega, redondo, vestido, moderno Palabra dave: CANTO

Mosshington George
Washington fue el primer
presidente de los Estados
Unidos. Está considerado el
padre de la patria, junto con
otros nombres destacados
como John Adams, Franklin
como John Adams, Franklin

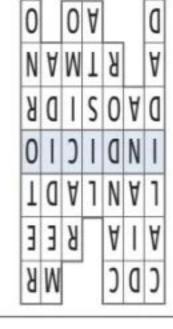

#### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH TCAGLANIE BLA TMHT E OMIQICAOÑANGSI EPÑGRANIZOMLQJ JASRKPF SOLIBÑAUAI AAAGAHAPAQEGMCVR AVXCAMSRIPEAAT IAYSAIXGVFRRS FACSEALEA AARNAJMOAPARSHJT DFLTRMANTIFAUAUA AKAOOHUMEDADGVEU CEOAE K E ONFA AMFNANPQRASTAUGU HRISCACSE

Ocho palabras relacionadas con el clima

#### Cruzado mágico

#### Escalera

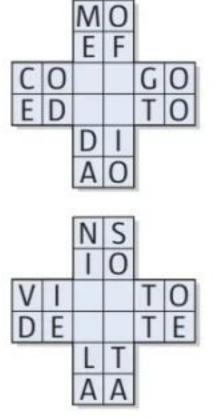



Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Racimo, retorno, lista, calidad, medida, candor, diana

#### Enredo

| AHOLCEC |  |
|---------|--|
| EAENGTR |  |
| ONRDEDO |  |
| DVOETSI |  |
| ODOERMN |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

#### Autodefinido

Crucigrama

3

5

6

8

9

10

11

12

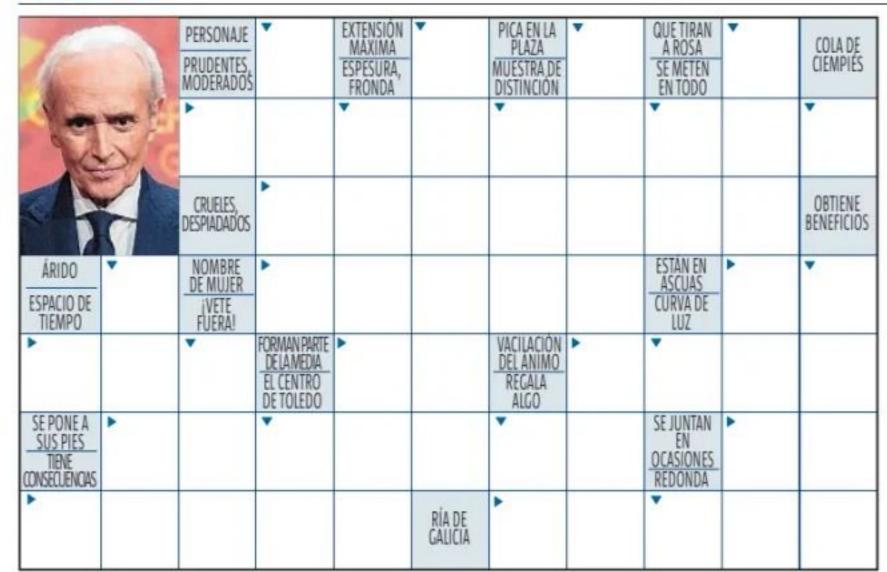

8

6

Horizontales: 1. Sus aumentos de temperatura son alarmantes. - 2. Anima con palmadas. Nombre de varón. - 3. Superponemos, pegamos a algo. Es

poco atractivo. - 4. Mala pasada, jugarreta. Causan ardor. - 5. Muy poca

educación. Altar. Buen olor. - 6. La mitad de un tercio. Liberas de un

peligro. - 7. Nos presentaremos allí. Una marea incomprensible. - 8.

Autorizan el matrimonio de dos personas. Al revés, quebrada. - 9. Lo último

de Ana Belén. Nombre que aparece entre tinieblas. ¡Qué poca paciencia! -

10. Delimitáis, cercáis. Ni una rana en Rávena. - 11. Hostigas, no das tregua.

Relativa a la epopeya. - 12. Lo último en paraguas. No pica con gusto.

Verticales: 1. De alguno de los pueblos descendientes de Jafet. - 2. Negocio

encubridor de alguna actividad ilegal. Un buen pedazo de bacalao. - 3.

Nombre de letra que forma parte de la belleza. Sin agua, marchitos. - 4.

Su marido vive como un rey. Capas de pintura. - 5. Sale por una pasta.

Acaban con Las Ventas. - 6. Al revés, tenga lugar. Apoya en algo sólido. -7. Trata con excesivo regalo. Muy poco aliciente. — 8. Cierran el Congreso.

Cumpliesen órdenes militarmente. - 9. Fijáramos el precio de algo. Entran

en pánico. - 10. Media hora. Dar mil vueltas. Nada de gorra en Vigo. - 11.

Juego casero. Se ponen en marcha. Pequeña mancha en la piel. - 12. La

9

10

11

#### Sudoku

Difficil

4

| Medik |   | 8 |   | 6 |   |   |   |   | 3 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 4 | 3 |   | 8 | 7 |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   | 3 |   | 4 |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | 6 |
|       |   | 4 |   |   |   |   |   | 8 |   |
|       | 5 | 2 | 8 |   |   |   |   |   |   |
|       |   |   | 7 |   | 1 |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   | 4 | 3 |   | 1 | 9 |
|       | 6 |   |   |   |   | 5 |   | 7 |   |

#### jugador de baloncesto (30)

**INAKI MIRAMÓN** 

cantante y directora (73)

WILLY HERNANGÓMEZ

JAMIE OLIVER

actor (67)

ANA BELÉN

Santoral

Cumpleaños

Atanasio, Bruno, Eutropio,

Gausberto y Restituto.

Grupo Alfil

chef (49)

Loterías

| Domingo, 26 de may | ONCE        |
|--------------------|-------------|
| Número premiado    | S:011 20325 |
| Sábado, 25         | S:006 98498 |
| Viernes, 24        | S:014 92424 |
| Jueves, 23         | S:007 92779 |
| Miércoles, 22      | S:039 20976 |
| Martes, 21         | S:032 07955 |
| Lunes 20           | S:002 91763 |

#### BONOLOTO

| Domingo, 26 de mayo | 9.0      |
|---------------------|----------|
| Números             | [ e'e ]  |
| 02-11-34-35-45-48   | C-18/R-9 |
| Aciertos            | euros    |
|                     |          |

1.430.909,96 0,00 3.466,08 28,41

#### **LOTERÍA NACIONAL**

| Sábado, 25 de mayo | ( <u>(j)</u> ) |
|--------------------|----------------|
| Número premiado    |                |
| 97751              | 1-3-7          |

#### EUROMILLONES

| EURUMILLUNES        |       |
|---------------------|-------|
| Viernes, 24 de mayo | [0]   |
| Números             |       |
| 09-12-18-22-50      |       |
| Números estrella    | 01-03 |

#### LA PRIMITIVA

Sábado, 25 de mayo



| Numeros           |           |
|-------------------|-----------|
| 01-03-15-16-20-21 | C-33/R-9  |
| Aciertos          | euros     |
| 6+R               | 0         |
| 6                 | 0         |
| 5+C               | 92.364,10 |

1.312,67

#### **EL GORDO**

Domingo, 26 de mayo

Números

10-17-19-26-28

8 6

Whatsapp 610203040

3 9 6 9

3

9

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

5

6

### **Ajedrez**

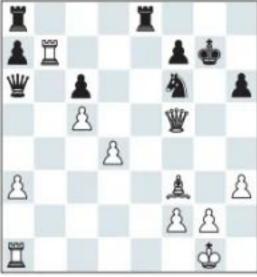

Juegan blancas

#### Jeroglífico

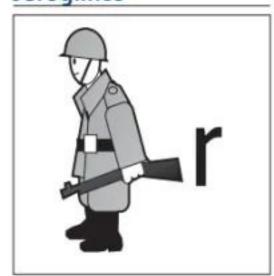

¿Qué necesitan?

#### Ocho diferencias











AJEDREZ: 1. TXT7+! 1 'obeblos SOLDADOR, Un

JEROGLÍFICO: UN

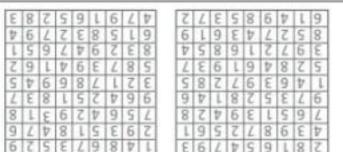



El culto a la Virgen de Guadalupe va más allá de lo religioso en México, se trata de un símbolo identitario y despierta un sentimiento nacionalista

**«Tonantzin Guadalupe»,** creación de una nación, remueve lo irremovible, los cimientos de una cultura que encontró en un icono importado su seña de identidad

### La «ciencia» de lo sagrado

David Jaramillo. MADRID

ue a un mexicano de pro como Jesús Muñoz, director, guionista y productor de «Tonantzin Guadalupe», creación de una nación, le dijeran que había una Virgen de Guadalupe de origen español le resultó increíble. «Es mexicana, siempre lo ha sido», afirmó en diálogo para LARAZÓN. No obstante, «eso motivó mi curiosidad y quise conocer el verdadero origen de algo que nos define como cultura. Es curiosa esa hibridación cultural que se produjo y lo que pretendo con el documental no es cuestionar la base religiosa, ni la fe, sólo desenterrar la historia real y tangible para entender mejor un fenómeno que nadie discute», agregó.

Y a Jesús, con este punto de partida, le bastaron 90 minutos para llevarnos por un viaje absolutamente emocionante, una rica y colorida exploración de la evangelización, la historia y la identidad mexicana a través de la figura de la Virgen de Guadalupe. Y todo esto se erige desde la base de los hechos reales y los documentos que los sustentan, respetando aquello que, sin estar probado, llega desde la tradición oral, exponiéndolo y cuestionándolo sin desacreditarlo a través de elementos cinematográficos que, además, involucran al espectador como parte de esa investigación, dándole la libertad final de su interpretación y juicio.

Desde el punto de vista de la evangelización, «Tonantzin Guadalupe» muestra cómo la Guadalupana ha sido un pilar en la difusión del cristianismo en México. El documental retrata cómo la aparición de la Virgen en 1531 a Juan Diego, un indígena nahua, fue fundamental para la aceptación del catolicismo entre la población indígena. No obstante, ese mestizaje simbólico, que sirvió como puente entre el mundo indígena y el catolicismo europeo, facilitó una evangelización que no solo impuso

nuevas creencias, sino que también adaptó y transformó las preexistentes. «Yo no soy creyente, pero soy Guadalupano», confesó, «y es que esto es algo que va más allá de la fe. Si vas un 12 de diciembre a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, notarás una energía especial, es muy fuerte». Quizás por esto, el creador aborda este tema mostrando las diversas formas en que la Virgen es venerada en México, desde las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe hasta el sorprendente contraste con los rituales locales más ancestrales, destacando cómo la evangelización se ha entrelazado con las

Jesús Muñoz: «No soy creyente, pero soy Guadalupano, esto es algo que va más allá de la fe» prácticas culturales indígenas para formar una fe viva y diversa.

Históricamente, el documental profundiza en el sincretismo religioso que caracteriza la devoción guadalupana. Muñoz explora la transición de Tonantzin, una deidad azteca de la tierra y la fertilidad, ala Virgen de Guadalupe, una figura católica. Este proceso de transformación simboliza la resistencia y la adaptación cultural de los pueblos indígenas frente a la colonización española. A través de entrevistasconhistoriadoresyantropólogos, el documental ilustra cómo la imagen de la Virgen de Guadalupe fue instrumentalizada tanto por la Iglesia como por los colonizadores para consolidar su poder, al mismo tiempo que permitió a los indígenas conservar aspectos esenciales de su identidad cultural. Este análisis histórico se presenta de manera equilibrada, mostrando tanto los aspectos de imposición como de adaptación y resistencia cultural. Además, su tratamiento visual es exquisito, conservando el color real

#### El documental podrá verse en otoño en España

«Tonantzin Guadalupe» ha participado con éxito, y lo sigue haciendo, en distintos festivales, recogiendo varios premios por la calidad de la producción realizada por Jesús Muñoz, Rafael Casañ (ambos también guionistas), Aarón Fernández y Marion d'Ornano. La narración pausada y casi hipnótica de Mabel Cadena también le aporta un elemento de calidez que hace que la entrega del mensaje sea mucho más efectiva. Y la fotografía, dirigida por David Molina, es realmente diferencial y atractiva. El documental podrá verse en España a partir del 11 de octubre.

de una cultura tan viva y llamativa, que contrasta con una dramatización que nos transporta al lienzo de 
una pintura, como queriendo demostrar un montaje, un filtro que 
representa la subjetividad de quien 
lo interpreta. «No se puede ser objetivo en temas de fe, que en su 
definición ya es subjetiva», justificó 
el director.

Pero la identidad mexicana es quizás el aspecto más profundamente explorado en «Tonantzin Guadalupe», ya que la Guadalupana no es solo una figura religiosa; es un símbolo de la identidad nacional mexicana. O meior, es el verdadero estandarte de esa identidad. A través de su mestizaje, ella representa la fusión de dos mundos: el indígena y el español. Jesús captura esta dualidad al mostrar cómo la Virgen es un elemento unificador para los mexicanos de todaslasclasessocialesyregiones del país. Su imagen y su culto trascienden la religión para convertirse en un símbolo de identidad cultural y nacional. «No podemos olvidar que la Virgen de Guadalupe fue la primera bandera de México, eso lo dice todo», subrayó y añadió, «por eso ha sido utilizada en distintos momentos históricos para promover la unidad nacional. Desde la lucha por la independencia hasta los movimientos sociales contemporáneos, la Virgen ha sido un símbolo de esperanza y resistencia».



#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: LA IMPORTANTE DECISIÓN DE CLAUDIA Y CARMEN

Antena 2

Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie

diaria «Sueños de libertad», disponible en atresplayer. Hoy, María se esfuerza al máximo para que los Ortega se lleven una buena impresión en la cena. Tras la propuesta de Tasio

a Claudia, tanto ella como Carmen tienen que tomar una importante decisión. Isidro interviene a Fina porque no la ve feliz. Y quizá es el momento para ella de dar un paso. Tras su beso de despedida, tanto Luis como Luz tienen dudas sobre qué postura tomar. Begoña sigue sospe-

chando de Jesús, pero ante la negativa de Elena no sabe a quién recurrir. Para tristeza de Digna, la nueva carretera se construirá sobre un lugar que le hacía muy feliz. «Sueños de libertad» está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

#### LA1

08:00 La hora de La 1.

10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca.

15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars.

19:30 El cazador. 20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2.

21:55 La suerte en tus manos.

22:05 4 estrellas.

«Historias enterradas». 22:55 MasterChef.

#### LA2

10.55 Documenta2. 11:40 Culturas 2.

12.15 Cine. «Garringo».

13:45 La 2 express. 14.10 Sin equipaje.

14:55 Jamie Oliver.

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2.

19.00 El Paraíso de las Señoras.

20:15 ¡Cómo nos reímos! Xpress.

20.35 Diario de un nómada.

21:30 Cifras y letras.

22.00 Días de cine clásico.

«Conan, el bárbaro».

00:05 Salvador Dalí.

#### TELEMADRID

07:00 Buenos días, Madrid.

11:20 120 minutos.

14:00 Telenoticias. 15.30 Cine de sobremesa. «La mano que mece la cuna».

17.25 Cine de tarde. «Relación mortal».

19:05 Madrid directo.

20:30 Telenoticias.

21:35 Juntos. 22.30 Memento mori.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge

Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original. 18:00 Y ahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto

21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21:30 Deportes. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitados: Javier Rey y

Almudena Amor, actores. 22.45 Hermanos.

> Omer le confiesa a Akif que le debe dinero a unos estafadores. Más tarde, Akif paga la deuda de los chicos y entrega el dinero a cambio de los pagarés

que tuvieron que firmar. 02:30 The Game Show.

#### TRECE

12:05 Ecclesia al día.

14:30 Trece noticias 14:30. 14.50 Sesión doble. «F/X2:

Ilusiones mortales». 16.50 Sesión doble. «Frank &

Jesse». 18.45 Western, «Justicieros del

infierno». 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

22:00 El cascabel.

07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús.

LA SEXTA

11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias 1ª

edición.

Con Helena Resano.

15:10 Jugones.

Espacio de análisis v debate deportivo

> que cuenta con la colaboración

de periodistas y especialistas de distintos medios. Con Josep

Pedrerol. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17:15 Más vale tarde. Con Iňaki López y Cristina Pardo.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. 21:30 Fl intermedio.

22.30 El taquillazo. «Blackwood».

00:45 Cine. «Así en la Tierra como en el Infierno».

#### MOVISTAR PLUS+

14:19 Matthew Perry.

15:03 Historia de las sitcoms. 15:47 Cine. «El cuarto pasajero».

17:21 El Barrio.

18:36 Vida y muertes de Christopher Lee.

20:16 Ilustres ignorantes. 21:00 El día después.

22:00 Núñez.

23:10 El consultorio de Berto.

23:40 La Resistencia.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10.00 El príncipe de Bel Air.

12.20 Los Simpson.

15.55 The Big Bang Theory.

18.30 El joven Sheldon. 20.20 9-1-1: Lone Star.

02:25 Jokerbet: jdamos juego! 03:05 The Game Show.

03.45 Minutos musicales

#### NOVA

10.40 Doctor en los Alpes 14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:20 El zorro, la espada y la

17:25 A que no me dejas.

19:30 Corazón guerrero.

21:00 Cabo.

21:30 La presa. 22.55 Cine Supernova. «El

principe y yo». 01:00 Rumbo al paraíso.

#### MEGA

07:20 El Chiringuito de Jugones.

10.00 Crímenes imperfectos.

14.30 Mountain men.

16.15 Vida bajo cero.

19.10 Cazatesoros.

21.45 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones.

STAR CHANNEL

#### 08.48 Shin Chan.

09:56 Bones.

10.51 CSI Las Vegas. 12.38 Bull.

14:19 Will Trent Agente

especial.

**15:11** Tracker. 16:11 Cine. «Gorrión rojo».

18.20 CSI Las Vegas.

20:10 CSI: Vegas. **21.05** 9-1-1.

#### **CUATRO**

07:45 Planeta Calleja.

09.25 Alerta Cobra. 11:30 En boca de todos.

Con Nacho Abad.

14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15:10 El tiempo. 15:30 Todo es mentira.

18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

20:55 El tiempo.

21.05 First Dates 22.50 Martínez y hermanos

02:00 ElDesmarque madrugada. 02:30 The Game Show.

#### TELECINCO

08:55 La mirada crítica.

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco.

21:45 El tiempo. 21:50 Supervivientes: Última

hora.

22:50 Factor X.

#### WARNER TV

07.22 Friends.

11.39 The Big Bang Theory. 15:02 Desentrañando el

misterio: la despedida de The Big Bang Theory. 15:30 The Big Bang Theory.

16:06 Cine. «Shoot'em Up (En el punto de mira)».

17.31 Saving Hope.

19.22 FBI. 22:05 Cine. «El renacido».







lunes, 27 de mayo de 2024

l margen de las consideraciones jurídicas y éticas, la realidad es que la amnistía provoca un enorme rechazo social. Todo el mundo sabe que es el precio que pagó Sánchez para comprar la presidencia. El resultado de las urnas ofreció una clara mayoría de centro derecha. Eso de la mayoría progresista es una de las frívolas chorradas de la propaganda sanchista. Es bueno recordar que Puigdemont y Ortuzar son más de derechas que Feijóo y que, incluso, Abascal. Otra cosa es que al segundo le convenga que el PNV haga algún guiño de izquierdas, pero es una derecha patriótica como Vox, aunque separada por el soberanismo. Una vez constatado que Sánchez tenía una oportunidad si se humillaba ante Junts, ERC, PNV y Bildu se fraguó una de esas alianzas parlamentarias que se reducen a saquear España, destruir la separación de poderes y erosionar el Estado de Derecho. Nada conviene más a los independentistas que un gobierno débil. Decenas de miles de españoles salieron ayer a la calle para rechazar la indignidad de la proposición de ley de Amnistía, pero a Sánchez no le importa porque solo hace unos meses hubiera podido ser,

Sin Perdón

# ¿Los españoles quieren la amnistía?



Francisco Marhuenda

«Se fraguó una de esas alianzas parlamentarias que se reducen a saquear España y erosionar el Estado de Derecho» perfectamente, uno de esos manifestantes.

No creo que la Historia trate bien al actual inquilino de La Moncloa. Es cierto que debe pensar que su cargo es para siempre, pero no es verdad. En primer lugar, será recordado por la amnistía. Es algo que le acompañará siempre, porque ha sido una decisión basada en mentiras y se ha pactado de conformidad a las instrucciones de los delincuentes políticos. No es ni un acto de fuerza ni de generosidad, sino una lamentable renuncia de los principios políticos y éticos para conseguir una investidura. Es el vicio de origen de una norma que compra el relato de los que se rebelaron contra el ordenamiento constitucional y estatutario. Tanto el preámbulo como el texto articulado son un conjunto de zafias mentiras elaboradas con una técnica jurídica deleznable que produce vergüenza ajena. A estas alturas no sabemos quién es el autor intelectual de semejante chapuza. Es cierto que Sánchez no tiene que preocuparse de su manifiesta inconstitucionalidad, porque ya está Conde-Pumpido y sus ayudantes Segoviano, Balaguer y Díez para declararla constitucional. No importa el contenido, solo servir al sanchismo. Por supuesto, todos serán recompensados.



ntra dentro de los márgenes de la lógica que aquellas personas que viven siempre al límite, acaben aceptando que el límite es la normalidad. Pedro Sánchez forma parte de ese club, porque no ha conocido nada que no esté en el límite desde que hace diez años decidió lanzarse a por la secretaría general del PSOE. Pero Pedro Sánchez triunfó. Y lo hizo en dos elecciones primarias que se presentaban imposibles para él. Igual de imposible que la moción de censura que planteó contra Mariano Rajoy hace ahora seis años. Solo tenía 84 escaños de 350, pero volvió a triunfar, y desde entonces ha superado todos los límites conocidos: gobernar con Podemos, pactar con Esquerra, Bildu y Puigdemont, y hasta organizar en Ferraz una celebración por la victoria en las elecciones del pasado 23 de julio, a pesar de que las había perdido.

La duda es si existe un límite a esa temeridad. En el caso de que esa limitación exista, Sánchez aún no la ha descubierto. A veces aparecen pistas que sugieren la cercanía de ese momento, pero el virtuosismo con el que La situación

#### El límite de la temeridad



Vicente Vallés

«Estos días, el PP ha dejado solo a Sánchez con la ley del proxenetismo y con la del suelo. La duda es si Feijóo aguantará la presión»

Telef : 954.36.77.00.\*

funciona la maquinaria estratégica de Moncloa -capaz de convertir lo blanco en negro, aunque todos hayamos visto que es blanco- siempre supera el reto. Es cierto que en estos días hemos asistido a episodios que en cualquier país de nuestro entorno habrían situado a su mandatario ante la necesidad de una convocatoria electoral. Perder votaciones en el Parlamento por quedar en minoría, después de haber renunciado a presentar un proyecto de presupuesto para que no te lo tumben tus socios, suele ser un mensaje que en democracia significa algo. No así en el caso de Sánchez, que prioriza estar en el gobierno a gobernar.

En la anterior legislatura, el Partido Popular salvó varias veces los muebles de Sánchez, cuando el gobierno estaba a punto de perder votaciones en el Parlamento, abandonado por sus socios. Ocurrió en asuntos de Estado, como aquellos que afectan a la Monarquía. Estos días, los populares han dejado solo a Pedro Sánchez con la ley del proxenetismo y con la del suelo. La duda es si Alberto Núñez Feijóo aguantará la presión.